# EL PAIS

Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.049

Emirate

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Madrid 2,00 euros Lunes 1 de abril de 2024

**Fútbol** 

El Madrid mantiene su ventaja en la Liga tras vencer al Athletic (2-0) - P32 Y 33

# España acudirá a la cumbre de la Cumbre de la Cumbre de la Cola de la Cola de la gasto en defensa

La falta de Presupuestos deja la inversión militar en el 1,24% del PIB

MIGUEL GONZÁLEZ Madrid

El aumento del gasto en defensa que la OTAN viene pidiendo a sus socios desde hace años se le resiste a España. El presidente Pedro Sánchez acudirá a la cumbre de la organización en Washington que se celebra en julio de es-

## Las comisiones de investigación tensan el clima político antes de las elecciones

J. CASQUEIRO / V. MARTÍNEZ Madrid

No habrá paz en la política española tras el parón de Semana Santa. A las tres convocatorias electorales en el horizonte se suman esta semana las dos comisiones de investigación sobre las mascarillas que se constituyen en el Senado y en el Congreso y en las que PP y PSOE amenazan con trasladar el choque institucional de la ley de amnistía. —P16

## El alquiler medio se come el 40% del salario mínimo

J. L. ARANDA / E. SÁNCHEZ Madrid

España encabeza las estadísticas europeas de inquilinos de bajos ingresos que viven asfixiados por las rentas. Un arrendamiento medio en España se come más del 40% del salario mínimo, pero en las grandes ciudades ese porcentaje alcanza el 70%. —P24 Y 25

te año sin grandes avances. Pese a que el presupuesto en defensa aumentó un 26% el año pasado, España sigue estando en la cola de Europa y solo países como Bélgica y Luxemburgo invierten menos en este ámbito. El Gobierno mantiene el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en 2029, pero este objetivo se ha complicado todavía más al haber renunciado el Ejecutivo a aprobar los Presupuestos de este año. Actualmente la inversión militar está en el 1,24% y los expertos ven muy complicado que se pueda aumentar hasta el 2% en el plazo anunciado.

El Ministerio de Defensa esperaba llegar al 1,40% en gasto mi->. litar en 2023, pero el fuerte crecimiento económico de España le dejó a 16 décimas de lograrlo. Ahora el frenazo será mayor con la prórroga presupuestaria. [Es-()] tados Unidos presiona desde hace años para que todos los socios aumenten la inversión y, así, tener un "reparto de cargas" más equitativo con los países europeos, por lo que se da por sentado que el anfitrión, Joe Biden, leerá la cartilla a los más rezagados, España entre ellos. -P14 Y 15

-EDITORIAL EN P10



Carlos III reaparece en público en la misa de Pascua. Con una cuidada puesta en escena, el rey Carlos III de Inglaterra reapareció ayer en la misa de Pascua cuando todavía se halla bajo tratamiento por el cáncer que sufre y que le ha mantenido apartado de la vida pública. H. ADAMS/POOL—P6

## Rusia pone a las elecciones europeas en el punto de mira

Una investigación coordinada entre varios países revela un aumento de los bulos y la actividad de desinformación de Putin

MARÍA R. SAHUQUILLO Bruselas

A poco más de dos meses para unas elecciones al Parlamento Europeo cruciales, la UE advierte en varios informes a los que ha tenido acceso EL PAÍS de que el Kremlin está redoblando la presión de su injerencia con campañas de desinformación y propaganda. Las alarmas se han disparado ahora por una supuesta red de influencia de Moscú por la que se investiga si eurodiputados de extrema derecha recibieron pagos por sus artículos en una plataforma para "promover" la propaganda rusa. —P2



## Debacle de Erdogan en las municipales turcas

Los socialdemócratas del Partido Republicano del Pueblo gobernarán las cinco principales ciudades

#### ANDRÉS MOURENZA Estambul

El Partido de la Justicia y el Desarrollo, del presidente Recep Tayyip Erdogan, que ha dominado con solidez las elecciones en Turquía durante dos décadas, obtuvo unos resultados desastrosos en las municipales de ayer. No logró recuperar las alcaldías de Estambul o Ankara —perdidas en 2019— e importantes feudos conservadores cayeron ante los candidatos del principal partido de la oposición, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo. —P4

INTERNACIONAL EL PAÍS, LUNES 1 DE ABRIL DE 2024

# Moscú redobla las operaciones de injerencia ante las europeas

Una investigación coordinada entre varios países sobre una red rusa que supuestamente pagó a eurodiputados de ultraderecha eleva la alerta en la UE

MARÍA R. SAHUQUILLO Bruselas

Rusia maneja varias herramientas en su guerra híbrida en Europa: el espionaje, las campañas de desinformación y propaganda y las operaciones de influencia para interferir y desestabilizar. A poco más de dos meses de unas elecciones al Parlamento Europeo cruciales, la Unión Europea advierte en varios informes internos a los que ha tenido acceso EL PAÍS de que el Kremlin está redoblando la presión de su injerencia. Ahora, ha elevado las alarmas una última operación coordinada de varios servicios secretos europeos contra una red de influencia del Kremlin y por la que se investiga si eurodiputados de partidos de extrema derecha recibieron pagos por sus "colaboraciones" con una plataforma de artículos por "promover" la propaganda rusa. Los investigadores creen que puede haber políticos implicados de la República Checa, Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos o Hungría, pero no descartan que la red haya actuado con legisladores de otros Estados miembros.

"Se está amplificando el uso de redes coordinadas y personas influyentes para difundir y amplificar de forma artificial en las redes narrativas engañosas relacionadas con la UE, el apoyo a Ucrania y otros elementos", dice uno de los documentos internos. A la vez. Rusia está tratando de reconstruir en los países aliados de la OTAN su red de espionaje, que sufrió un duro golpe con las expulsiones ordenadas en la UE tras la invasión de Ucrania, advierten fuentes comunitarias. El uso de medios, redes y agentes de influencia está, de hecho, en el centro de la última investigación que ha sacudido a la Eurocámara en el parón de Semana Santa.

El primer ministro checo, Petr Fiala, anunció el jueves la desarticulación de una operación de influencia rusa que operaba a través de una plataforma de artículos llamada Voice of Europe, con sede en Praga, un lugar que ha sido utilizado tradicionalmente por Rusia como uno de sus focos para expandir el espionaje por la UE. La web, ahora borrada, difundía entrevistas, análisis y artículos con forma de noticia con un claro sesgo de ultraderecha y plagados de desinformación y elementos populistas, según su rastro digital. Praga cree que las redes del Kremlin usaron esa plataforma como vehículo para pagar miles de euros a políticos europeos, en efectivo

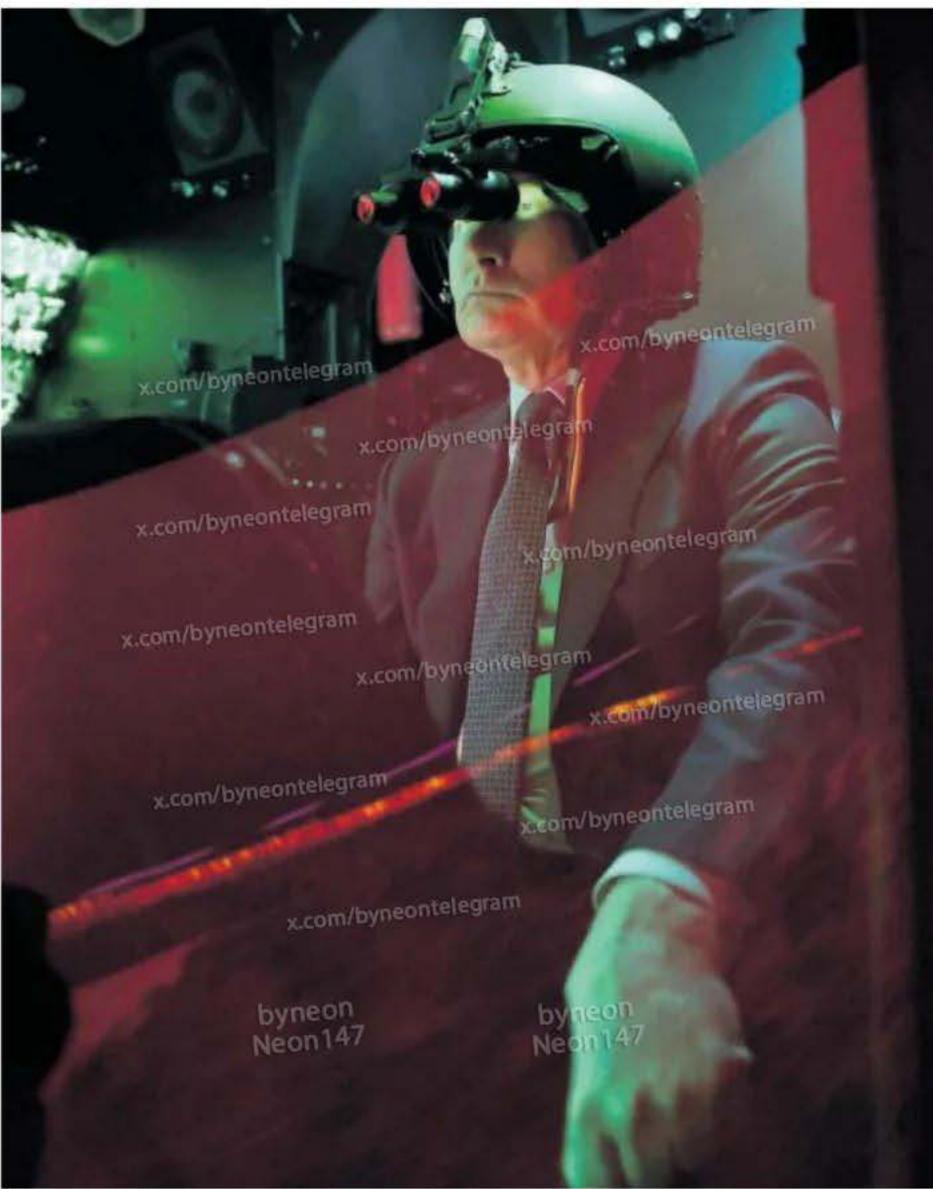

Putin en un simulador de vuelo en helicóptero en Torzhok, en la región de Tver, el miércoles. M. M. (AP/LAPRESSE)

o en criptomonedas, según una fuente de inteligencia.

Los investigadores checos aseguran que tras Voice of Europe están dos oligarcas vinculados al Kremlin, Viktor Medvedchuk, de origen ucranio, implicado en otras campañas de desinforma-

Un informe avisa del aumento de "narrativas engañosas" sobre Bruselas

La operación de influencia usaba la web de artículos 'Voice of Europe'

ción en el país invadido y considerado un hombre cercano al presidente Vladimir Putin -el líder ruso es incluso padrino de su hija-; y Artem Martzhevsky, según adelantó el diario checo Denik N. Praga incluyó el jueves a ambos y a Voice of Europe en su lista de sanciones. El primer ministro belga, Alexander De Croo, también ha alertado del caso. "Rusia se acercó a eurodiputados, pero también les pagó, para promover la propaganda rusa", dijo en el Parlamento belga el jueves. Aunque ni De Croo ni los servicios secretos checos, que han liderado la investigación, han revelado los nombres de los eurodiputados investigados. Voice of Europe ha organizado debates, conferencias, publicado entrevistas y artículos de diputados, eurodiputados o aspirantes a legisladores europeos en las próximas elecciones de los partidos ultras Alternativa para Alemania (AfD), Reagrupamiento Nacional —la formación de Marine Le Pen—, el Fidesz del húngaro Viktor Orbán o la Liga italiana, entre otros.

El Parlamento Europeo analizará el caso y está en contacto con las autoridades nacionales que investigan el asunto y con el resto de las instituciones comunitarias, explica su portavoz, Jaume Duch. "Llevamos bastante tiempo observando campañas anti-UE movidas desde Rusia", apunta Duch. "No es desconocido que una parte de la ultraderecha (y de la ultraizquierda) representadas en el Parlamento Europeo tienen contactos con Rusia y tienden a defender sus posiciones", señala. Los sondeos sobre los próximos comicios muestran que los partidos de ultraderecha aumentarán su poder la próxima legislatura.

Los contactos del Kremlin. sus satélites o afiliados -desde oligarcas a personalidades de los medios- con partidos de ultraderecha se han documentado en varias ocasiones. Desde hace unos años. Rusia trata de convertirse en uno de los baluartes de lo que se considera la familia tradicional formada por un hombre y una mujer, y también en uno de los mayores difusores de la retórica contra derechos sexuales y reproductivos; elementos que usa para influir v forjar sintonía con otros líderes ultraconservadores europeos. Y no solo eso, a través de algunos de sus asociados, como el oligarca Konstantín Maloféyev, ha financiado o apoyado organizaciones contrarias a esos derechos en todo el mundo, también en Europa, dice por teléfono la escritora y activista Klementyna Suchanow, que ha investigado a fondo estas redes infiltradas por Rusia en libros y artículos, el último dedicado a Agencia Europa, un grupo de influencia con entidades vinculadas en 15 países.

Hace unas semanas, el Parlamento Europeo abrió una investigación a la eurodiputada letona Tatiana Ždanoka, bajo pesquisas en su país, señalada en varios artículos de investigación por sus contactos con los servicios secretos rusos y sospechosa de ser una agente de influencia de Moscú. Además, el pleno de la institución exigió una investigación a fondo sobre las injerencias rusas. El nuevo escándalo llega casi año y medio después del Qatargate, la trama de sobornos a eurodiputados y otros trabajadores parlamentarios presuntamente por parte de Qatar y Marruecos. Y de nuevo puede suponer un golpe a la credibilidad de la institución ante unas elecciones que serán clave para la construcción del futuro de Europa y el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia.

Estas operaciones, explica una fuente de inteligencia europea, pueden funcionar con una doble vía para la narrativa rusa: les son útiles mientras permanecen en la oscuridad, pero también cuando se descubren, ya que entonces el Kremlin también puede usarlas para expandir más el mensaje de que la democracia no funciona y las instituciones están corruptas. "Rusia pesca en un río donde ya hay temas divisivos, polémicos y perturbadores y los explota. No inventa nada nuevo, utiliza un caldo de cultivo que va existe". remata la fuente, que lleva años estudiando las herramientas de injerencia rusa.

Ante el aislamiento actual, el Kremlin da ahora más importancia a palancas de presión como medios de comunicación, redes sociales, servicios de información, operaciones y ataques cibernéticos y negocios o tramas de corrupción.



Bomberos intentaban apagar el fuego en una central eléctrica tras un ataque ruso en Járkov, el 22 de marzo. YAKIV LIASHENKO (AP/LAPRESSE)

# Rusia aprovecha la debilidad antiaérea de Ucrania para atacar su red energética

Kiev golpea la industria petrolera rusa y genera tensiones con Estados Unidos

#### CRISTIAN SEGURA Kiev, enviado especial

Rusia y Ucrania están apuntando las armas contra sus sectores energéticos y Kiev tiene todas las de perder porque está luchando con desventaja frente a su invasor. No solo por su menor arsenal, sobre todo porque Estados Unidos le está parando los pies. Las Fuerzas Armadas ucranias aceleraron este marzo su campaña de ataques con drones bomba contra la industria petrolera rusa. Hasta 15 refinerías de petróleo han sido golpeadas en Rusia, la última, el 23 de marzo. Esta campaña, según manifestó el viernes en The Washington Post el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, es una reacción a la actual ofensiva del Kremlin contra la red eléctrica del país, la segunda en la guerra y que está llevándose a cabo con bombardeos diarios que han destruido varias centrales eléctricas y cortado el suministro a miles de personas. Zelenski también confirmó que el Gobierno estadounidense se opone a sus ataques contra las refinerías rusas. El temor de Washington es que se produzca una escalada global en los precios de los combustibles.

Rusia habría perdido un 10% de la capacidad de refinamiento de petróleo, según los servicios de inteligencia británicos. La agencia Bloomberg elevó el daño al 15%. El último golpe, el del 23 de marzo contra una planta en la ciudad Samara (a 900 kilómetros de territorio ucranio), se produjo tan solo un día después de la primera advertencia de Washington a Kiev. Fue a través del Financial Times. Este diario aseguró que la Administración del presidente Joe Biden había insistido a las fuerzas ucranias que debían detener estas operaciones. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense constató el malestar en una rueda de prensa el 26 de marzo: "No instigamos ni apoyamos que Ucrania esté atacando fuera de su territorio".

El 22 de marzo, cuando se hizo pública la información, hubo una situación especialmente tensa en el Foro de Seguridad de Kiev. Coincidieron en un debate la subsecretaria de Defensa estadounidense, Celeste Wallander, y Oleksii Danilov, todavía en aquel momento el secretario del Consejo de Seguridad Nacional ucranio. Danilov, un peso fuerte en el equipo de Zelenski, fue relevado de su cargo por el presidente el 29 de marzo. Los participantes cuestionaron a Wallander si era cierto que su Gobierno había pedido detener los bombardeos contra las refinerías rusas, a lo que la subsecretaria de Defensa respondió con evasivas pero reiteró que Estados Unidos es partidario de aplicar sanciones sobre Moscú y, al mismo tiempo, de mantener el mercado energético estable. Danilov tomó la palabra para decir que le parecía increíble que una información así se filtrase en los medios, y añadió: "Es nuestra guerra y no pediremos permiso a nadie para atacar en territorio ruso".

## Críticas veladas

"Si no contamos con defensas antiaéreas para proteger nuestro sistema energético y Rusia lo ataca", dijo Zelenski en The Washington Post, en una crítica velada a la falta de suministros militares estadounidenses, "mi pregunta es, ¿por qué no podemos responder? Su sociedad [la rusa] tiene que aprender a vivir sin petróleo, sin diésel, sin electricidad, es justo". Zelenski afirmó que si Rusia detiene sus bombardeos contra el sector energético ucranio, ellos dejarán de atacar a la industria petrolera rusa.

Rusia llevó a cabo entre octubre de 2022 y enero de 2023 la
primera campaña focalizada en
destruir la red eléctrica ucrania.
Misiles y drones bomba eran dirigidos periódicamente contra
centrales y subestaciones eléctricas, dejando a millones de personas sin luz durante el otoño e invierno, también sin calefacción ni
agua corriente. La segunda ofensiva contra el sector energético
ucranio ha coincidido en el tiempo con la presión de Kiev sobre
las refinerías de petróleo, pero lo

cierto es que ha sido en la última semana cuando Moscú ha centrado su fuego casi a diario sobre las centrales eléctricas ucranias, justo después del momento más álgido de los bombardeos sobre su industria petrolera.

Ucrania ha perdido en las dos

últimas semanas varias centrales eléctricas, las más importantes, en Járkov, la segunda ciudad del país, y en Dnipró. Los habitantes de Járkov llevan días con interrupciones diarias en el suministro eléctrico y en la red de telefonía. La presa y la central hidroeléctrica de Dnipró recibieron el impacto de ocho misiles de crucero. La planta no podrá entrar en funcionamiento en al menos un año. Ukrenergo, empresa estatal que gestiona la red eléctrica, anunció el viernes que los cortes de electricidad diarios entraban en vigor en ocho provincias. En otras, como Odesa, se había podido restablecer el suministro tras el ataque con misiles del 25 de marzo que dejó a 300.000 per-

sonas sin luz. La alegría duró po-

Kiev a Washington: "No pediremos permiso para atacar en territorio ruso"

Zelenski se queja de que sin apoyo de EE UU se quedan sin defensa aérea co porque este domingo la ciudad volvió a sufrir un nuevo golpe, este con drones bomba, contra una subestación eléctrica.

El primer ministro, Denis Shmihal, pidió el viernes a la ciudadanía que evite el consumo innecesario de electricidad. Su Gobierno confirmó que Ucrania volvía a depender de la importación de electricidad de países de la Unión Europea y ya advierte a la población de que se prepare para posibles interrupciones en todo el país.

### Plantas hidroeléctricas

La novedad más importante de la actual fase rusa de ataques en Ucrania lejos del frente es que está apuntando a presas y centrales hidroeléctricas. Así lo concluyó el 29 de marzo un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, centro de análisis militar estadounidense, que mencionaba otras dos plantas hidroeléctricas dañadas, en el centro del país (Cherkasi) y en el oeste, en Chernivtsi. Kiev cuenta con el mayor embalse de agua del río Dniéper, que permite operar a una central hidroeléctrica que suministra energía a la capital. El medio ucranio TSN informó este sábado de que si la presa es objetivo ruso y se fractura, como sucedió con la de Nova Kajovka en verano de 2023, en 25 minutos se inundaría gran parte del centro de la ciudad.

Kiev no ha sido objetivo todavía de la actual campaña rusa contra la red eléctrica ucrania, a diferencia de durante la ofensiva de 2022, cuando fue la ciudad más castigada. La capital es la ciudad con los mejores sistemas de defensa antiaérea del país, pero los bombardeos de las dos últimas semanas han confirmado que las Fuerzas Aéreas ucranias sufren un progresivo déficit de munición antiaérea. En los múltiples bombardeos rusos desde el 22 de marzo, el porcentaje de interceptación de los misiles del invasor ha sido del 60%, frente al 80% de 2023.

El ministro de Asuntos Exteriores ucranio, Dmitro Kuleba, también avisó esta semana a sus aliados de que, sin sistemas antiaéreos como la munición para las baterías de misiles estadounidenses Patriot, la guerra caerá poco a poco en el lado ruso. "Dennos los malditos Patriot", dijo Kuleba en Politico: "Si tuviéramos suficientes sistemas de defensa antiaérea, en concreto los Patriot, podríamos proteger no solo la vida de nuestra gente, también nuestra economía". El Partido Republicano bloquea desde 2023 en el Congreso de Estados Unidos una partida de más de 50.000 millones de euros para la asistencia militar de Ucrania. "Si no hay apoyo de Estados Unidos, quiere decir que no hay defensa aérea, no hay misiles Patriot, no hay herramientas para la guerra electrónica, no hay munición de artillería", explicó Zelenski, "quiere decir que iremos retrocediendo, paso a paso". 4 INTERNACIONAL EL PAÍS, LUNES 1 DE ABRIL DE 2024



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (izquierda), votaba ayer en Estambul. SERHAT CAGDAS (GETTY)

## El partido de Erdogan sufre una debacle en las elecciones locales

Los socialdemócratas del CHP gobernarán las cinco ciudades más pobladas de Turquía

### ANDRÉS MOURENZA Estambul

El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), del presidente Recep Tayyip Erdogan, que ha dominado con solidez las elecciones en Turquía durante las últimas dos décadas, obtuvo unos resultados desastrosos en las municipales de ayer. Por primera vez desde su fundación en 2001 pierde unas elecciones en el voto popular. No logró recuperar las alcaldías de Estambul o Ankara -perdidas en 2019- e importantes feudos conservadores cayeron ante los candidatos del principal partido de la oposición, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), e incluso ante sus aliados de la extrema derecha. Con el 80% del voto escrutado, de las 10 ciudades más pobladas del país, que suman a la mitad de la población, el AKP únicamente lograba mantener tres, mientras el CHP ganaba en seis (cinco de ellas, las más pobladas, incluidas Estambul y la capital, Ankara) y el partido islamista YRP en una.

Hacía décadas que el mapa electoral no se teñía tanto de ro-

jo, el color del CHP, el partido centroizquierdista creado por el fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, Y ello a pesar de la división con que la oposición enfrentaba estos comicios: tras la dura derrota del pasado año, en la que Erdogan logró revalidar su cargo de presidente con las encuestas en contra, la coalición opositora entre el CHP, el partido de derecha nacionalista IYI, varios pequeños partidos de derecha y el apoyo tácito de la izquierda kurda se había disuelto. No solo eso, sino que, además, el CHP había iniciado un proceso de renovación de su liderazgo tras un complicado congreso que dividió a la formación centroizquierdista. "Turquía ha decidido optar por una nueva política", declaró anoche Özgür Ozel, líder del CHP. "Es un mensaje del que hay que tomar nota ", dijo en una intervención entre lágrimas de emoción.

La fórmula de coalición se había probado por primera vez en las elecciones locales de 2019, con buenos resultados: logró la victoria en Ankara y Estambul tras un cuarto de siglo de gobierno municipal islamista. Sin embargo, en estas elecciones, los alcaldes del CHP se presentaban sin el apoyo de sus aliados externos. Por contra, el AKP había movilizado todos los recursos del Estado y el presidente Erdogan participó activamente en sus campañas. Y, sin embargo, los alcaldes centroizquierdistas han logrado aguantar el envite: en Estambul, el popular Ekrem Imamoglu venció con el 51% de los votos y 10 puntos de diferencia sobre su adversario —lo que lo convierte en un potencial candidato a las próximas presidenciales— y, en Ankara, la diferencia fue aún mucho mayor: casi 27 puntos sobre el candidato del AKP.

En la tercera ciudad del país, Esmirna —bastión del laicismo—, el CHP mantenía la Alcaldía pese a perder votos. Pero la sorpresa fue Bursa, cuarta mayor ciudad y bastión del AKP en las últimas décadas: el candidato del CHP se imponía anoche por siete puntos. Aún más: el CHP mantuvo las alcaldías en la costa mediterránea y ganó en todo el Egeo interior —habitualmente feudo de los partidos de derecha— e incluso en varias provincias de la muy conservadora Anatolia Interior y Oriental.

El país "ha decidido optar por una nueva política", afirma el líder opositor

La competencia de una formación ultra también ha dañado a los islamistas Al AKP de Erdogan le ha hecho mucho daño el presentar a candidatos sin demasiado renombre, de perfil tecnocrático y como simples extensiones del Gobierno central. Y, sobre todo, la situación de crisis económica que vive el país, con unos precios disparados (la inflación no baja del 60%) que han puesto en aprietos a las familias, además de las constantes acusaciones de corrupción que pesan sobre sus dirigentes.

Y también ha dañado a los islamistas la competencia dentro de su propio campo. Aunque, en muchas provincias, el AKP se ha presentado en alianza con sus socios de los partidos ultraderechistas MHP y BBP, en otras han participado por separado, y allí los socios del partido de Erdogan han salido ganando, robándole varias alcaldías provinciales. Más hiriente para Erdogan es la competencia que le ha salido a la derecha con el partido islamista YRP, fundado por Fatih Erbakan, hijo del mentor político de Erdogan. El YRP se ha hecho con la Alcaldía metropolitana de Sanliurfa —octava mayor ciudad del país— y con la Alcaldía de la capital provincial de Yozgat, ambas anteriormente del AKP.

La jornada electoral se desarrolló en medio del Ramadán, en un país donde entre la mitad y dos tercios de los adultos hacen el preceptivo ayuno del mes sagrado musulmán. En torno al 77% de los electores acudieron a las urnas, ocho puntos menos que en 2019. En general, el voto se desarrolló en calma y sin problemas, excepto en algunas localidades del sudeste donde se produjeron enfrentamientos. El más

grave ocurrió en la aldea de Çirnik (Diyarbakir), donde un choque entre los partidarios de dos candidatos a alcalde terminó en una pelea a palos, pedradas y disparos en la que murió un delegado del partido prokurdo DEM y otras 11 personas resultaron heridas. También en la provincia de Siirt hubo una trifulca similar, entre partidarios de alcaldes de aldea, en la que murió una persona y otras cuatro resultaron heridas. En la vecina Sanliurfa hubo varias peleas con más de una docena de heridos.

## Irregularidades

Además, en estas provincias se denunciaron diversas irregularidades. Por ejemplo, la Asociación de Derechos Humanos (IHD) afirmó de que un candidato del gobernante AKP firmó supuestamente la compra de 1.200 votos de cuatro aldeas en Diyarbakir por 57.000 euros, o que en Halfeti (Sanliurfa) un grupo de personas armadas votó en grupo -sin permitir el sufragio individual y secreto- y también intentó hacerlo un candidato del AKP junto a un centenar de personas (en algunas de estas provincias kurdas, los clanes familiares son aún muy influyentes y los candidatos negocian el voto con ellos).

Pero la mayoría de denuncias de irregularidades se refirieron a la amplia afluencia de soldados y policías a las urnas en estas provincias que la portavoz del partido DEM, Aysegül Dogan, denunció como "un intento de subvertir la voluntad popular". Según la ley turca, los miembros de las fuerzas de seguridad pueden votar en las elecciones locales en aquel municipio en el que estén desplazados ejerciendo sus funciones, aunque no estén inscritos en ese censo, pero el DEM (las nuevas siglas con las que se presentaba la izquierda nacionalista kurda) sostiene que se abusó de esta disposición para alterar los equilibrios políticos. Según este partido, que publicó numerosos vídeos de cientos de hombres jóvenes haciendo cola para votar -supuestamente soldados y policías-, cerca de 47.000 miembros de las fuerzas de seguridad votaron como "desplazados" en la región kurda. En algunas capitales provinciales como Kars, Igdir o Siirt, donde la izquierda kurda se impuso en los comicios de 2019 al AKP o a su aliado ultraderechista MHP por entre 1.200 y 1.600 votos, el número de miembros de las fuerzas de seguridad que votaron equivale al 10% del censo. En otros, como Sirnak, llega incluso al 20%.

Pese a ello, el DEM logró imponerse en la mayoría de alcaldías del este y el sudeste, excepto en Sirnak y Kars, que perdió, respectivamente, frente al AKP y el MHP por pocos miles de votos. La incógnita ahora es si, el Gobierno les permitirá asumirlas o las intervendrá, como ha ocurrido antes alegando lazos del partido con el grupo armado PKK. Una decisión del Supremo obliga a Netanyahu a forjar rápido un acuerdo que contente a sus socios

## El Gobierno israelí peligra por la exención militar de los ultraortodoxos

#### ANTONIO PITA Jerusalén

Nuevos tiempos, mismas brechas. Hace casi seis meses, la mayoría judía de Israel vivió como una tragedia compartida el ataque de Hamás. Con cerca de 1.200 muertos y más de 240 rehenes, de los que menos de la mitad han vuelto a casa, el 7 de octubre dejó de lado las divisiones que el país arrastra desde hace décadas y que habían salido a la luz en toda su crudeza en los meses previos, con motivo de la reforma judicial de Benjamín Netanyahu, que generó manifestaciones multitudinarias.

Desde entonces, sin embargo, la unidad —a la que se apela con la frase "Juntos venceremos" hasta en los carteles luminosos en las carreteras o los que muestran las plazas libres que quedan en un aparcamiento— se ha ido resquebrajando, con crecientes protestas que a veces se entrecruzan, como las de esta semana por la dimisión de Netanyahu, la convocatoria inmediata de elecciones o un pacto para que regresen los rehenes.

Uno de estos temas -quizás el más emocional- que resquebraja al 80% de la población israelí que es judía, es la exención del servicio militar obligatorio de la que disfrutan los ultraortodoxos desde la creación del país, en 1948. Las autoridades de un país construido principalmente por seculares se la concedió cuando eran apenas 40.000 (un 5% de la población). 75 años más tarde, el asunto ha adquirido otra dimensión: suponen el 13% de los israelíes y con casi siete hijos de media-llegarán al 32% en 2065, según las proyecciones de la Oficina Central de Estadísticas.

Su alistamiento ya era una bandera del centroizquierda sionista y de parte de la derecha más secular, que considera que todos los judíos del país deben "compartir la carga" militar y fiscal. Pero la invasión de Gaza ha vuelto a poner el debate en el centro, con un componente si cabe más emocional. Por un lado, porque medio millar de soldados han muerto entre el ataque del 7 de octubre y en combates con milicianos en Gaza (y otras decenas de miles han dejado atrás trabajos

y familias) mientras los ultraortodoxos se quedaban en casa y apenas un millar se alistaba de forma voluntaria. Por otro, porque la guerra de Gaza, sin precedentes en medio siglo, ha vuelto a mostrar que, por muchos avances tecnológicos, los ejércitos necesitan a veces muchas tropas en el terreno. Lo resumía el viernes pasado en el diario Yediot Aharonot uno de los principales comentaristas políticos, Nahum Barnea: "La exención generalizada para los ultraortodoxos crea un problema de mano de obra para el ejército, un problema político para Netanyahu y un problema ideológico para la sociedad judía".

La marea es de fondo, pero ha explotado esta semana en un abrir y cerrar de ojos. El jueves, Netanyahu anunció que no había logrado alcanzar un acuerdo para renovar la exención. La fiscal general, Gali Baharav-Miara, pidió un "periodo de ajuste temporal" y, por sorpresa, el Tribunal Supremo fue más allá, con un veredicto temporal que obliga al Estado a dejar de transferir fondos a partir de este lunes a aquellas yeshivot (seminarios religiosos judíos) cuvos alumnos deberían estar de uniforme. Se calculan en torno a los 56.000, de 18 a 24 años.

La sentencia, respondió el ministro de Vivienda y líder del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, Yitzjak Goldknopf, lleva la "marca de Caín". "Sin la Torá, no tenemos derecho a existir. Lucharemos de cualquier forma por el derecho de cualquier judío a estudiar la Torá y no haremos concesiones", añadió.

La decisión pone en riesgo la estabilidad del Gobierno de unidad nacional. Tras su victoria electoral a finales de 2022, Netanyahu se coaligó con la derecha ultranacionalista y con los partidos ultraortodoxos. Pero, tras el 7 de octubre, sumó a partidos con muchos votantes seculares y contrarios a la exención, a fin de contar con un amplio consenso político de cara a la guerra.

Unos y otros tienen visiones difícilmente conciliables sobre el tema. Si Netanyahu impulsa ahora un acuerdo que aumente notablemente los alistados, previsiblemente perderá el apoyo de los ultraortodoxos (18 de los 64 dipu-



Judíos ultraortodoxos en la base de reclutamiento de Kiryat Ono, el 28 de marzo. HANNAH MCKAY (REUTERS)

## Nuevo Ejecutivo palestino

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) dio ayer, con la jura de un Gobierno de tecnócratas, un paso más en el camino, repleto de incertidumbres, hacia su regreso a Gaza. El nuevo Ejecutivo, de 23 ministros, está lleno de caras nuevas. Solo repite Ziad Hab al-Reeh al frente de Interior. El nuevo primer ministro, Mohamed Mustafa, ostentará también la cartera de Exteriores. Economista formado en EE UU y con experiencia en el

tados de la coalición original). En caso contrario, se quedará sin dos respetados exjefes del Estado mayor seculares que provienen de la oposición y hasta a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, que rechazó el borrador presentado por Netanyahu, pese a que comparten partido (Likud).

Entre los que perdería está Benny Gantz, al que todos los sondeos dan como claro ganador en unos eventuales comicios anticipados. Sacaría 33 de los 120

Banco Mundial, Mustafa es la baza de Washington para reformar la ANP, de forma que pueda retomar el control de Gaza, que perdió en 2007. La expulsó Hamás tras su victoria electoral un año antes. El presidente, Mahmud Abbas, de 89 años, seguirá reteniendo el grueso del poder. Mustafa señaló el jueves en un comunicado que la primera prioridad del Ejecutivo será lograr un alto el fuego inmediato en Gaza que implique la retirada completa

escaños de la Knesset, por 19 del Likud.

"Creo que se puede solucionar el problema", señaló Netanyahu ayer en una rueda de prensa antes de ser operado de una hernia que los médicos detectaron en la víspera, en un chequeo rutinario. La decisión del Supremo no le plantea aún un callejón sin salida. El Supremo ha dado 30 días de gracia al Ejecutivo para presentar un plan y hasta el 30 de junio para aprobarlo.

israelí. El nuevo Gobierno
palestino tiene un gran reto
por delante: cumplir las
demandas de EE UU e Israel
sin garantías de que regresará
a Gaza o de que servirá para
algo más que gestionar sus
ruinas.

El plan de EE UU consiste en convertirla en más eficiente y menos corrupta. Choca, sin embargo, con la negativa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se opone a un papel de la ANP en la Gaza de posguerra.

Netanyahu se mostró ayer optimista sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo "no total, pero sí amplio" en los próximos 30 días. De momento, las formaciones ultraortodoxas siguen en la coalición, a la espera de los acontecimientos. Y los fondos públicos, unos 400 millones de séqueles (unos 100 millones de euros) anuales, apenas suponen un 7,5% del presupuesto de las escuelas, que pueden compensar el agujero con donaciones de urgencia.

INTERNACIONAL EL PAÍS, LUNES 1 DE ABRIL DE 2024



Palestinos transportaban el cadáver de un niño tras un ataque israelí en Deir al Balah (Gaza), ayer. A. AMRA (GETTY)

## Alemania preguntará sobre Israel en su examen de ciudadanía

Proteger a los judíos "forma parte de la identidad" nacional, según el Gobierno

#### ALMUDENA DEL CABO Berlín

¿Cuál es la razón de la especial responsabilidad de Alemania respecto a Israel? ¿Cuál es un ejemplo de comportamiento antisemita? Son algunas de las preguntas que el Gobierno alemán incluirá en su nuevo test de ciudadanía que deberán hacer todas las personas que quieran obtener la nacionalidad alemana. El objetivo del Gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz con estas nuevas preguntas es detectar a posibles antisemitas e impedir así que puedan convertirse en alemanes. La actualización del examen forma parte de la nueva ley de ciudadanía aprobada a mediados de enero, que incluye, entre otras cosas, que sea posible solicitar la nacionalidad después de cinco años en el país en lugar de ocho y tener varias nacionalidades.

"Nuestra especial responsabilidad respecto a la protección de los judíos y de la protección del Estado de Israel proviene del crimen contra la humanidad cometido por Alemania", declaró la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, a *Der Spiegel*, con la mirada puesta en el Holocausto que acabó con la vida de cerca de seis millones de personas, principalmente judías. "Esta responsabilidad forma parte de nuestra identidad. Quien quiera ser alemán debe saber lo que esto significa y reconocer la responsabilidad de Alemania".

El Ministerio del Interior alemán quiere que las preguntas sobre los judíos en Alemania desempeñen un papel más importante. La revisión se debe también "a la impresión de que la violencia y las consignas contra los judíos en Alemania" han aumentado desde el estallido de la guerra de Gaza. De acuerdo con la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA), solo entre el 7 de octubre, el día de los ataques de Hamás en territorio israelí, y el 21 de diciembre, se registraron más de 1.100 delitos antisemitas, principalmente daños a la propiedad e incitación al odio.

"El antisemitismo, el racismo y otras formas de desprecio a la humanidad excluyen la obtención de la nacionalidad", subra-yó Faeser. En consecuencia, los inmigrantes que soliciten ser alemanes deberán responder a preguntas sobre el Holocausto.

El examen de ciudadanía consta de 33 preguntas en todos los Estados federados. Las preguntas se agrupan en torno a

Tras los ataques de Hamás, hubo más de 1.100 delitos de antisemitismo

El test no incluirá un compromiso sobre el derecho del país a existir los temas "Vivir en democracia", 
"Historia y responsabilidad" y 
"Personas y sociedad". Tres preguntas se refieren al Estado federado en el que se reside. Sin embargo, no siempre son las mismas 
preguntas. El catálogo comprende 310 diferentes, que pueden utilizarse para distintos cuestionarios. Normalmente, más del 90% 
de los que se presentan aprueban, según Interior.

En el futuro habrá 12 preguntas relacionadas con los judíos e Israel. Sin embargo, no se exigirá un compromiso explícito sobre el derecho de Israel a existir como requisito previo. El Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales no cree que sea necesaria esta medida.

El debate sobre esta cuestión surgió después de que el Estado de Sajonia-Anhalt, en la antigua Alemania Oriental, decidiera vincular en diciembre la naturalización con el rechazo explícito al antisemitismo obligando a los solicitantes a reconocer por escrito la responsabilidad de Alemania respecto al Estado de Israel y el derecho de Israel a existir. La medida se tomó en un intento por luchar contra el creciente antisemitismo en un Estado en el que los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) tienen gran apoyo.

En Alemania, el derecho a la nacionalidad es responsabilidad del Gobierno federal, pero la implementación es asunto de cada Estado. Sin embargo, esta medida se consideró "muy problemática" ya que no hay una ciudadanía de Sajonia-Anhalt, sino alemana, y también porque no queda claramente definido qué significa el derecho de Israel a existir.

## Carlos III reaparece en público en la misa del Domingo de Pascua

El Rey, aún sometido a un tratamiento contra el cáncer, busca remontar la actual crisis de confianza en la monarquía británica

#### RAFA DE MIGUEL Londres

Ha sido un momento delicadamente planificado, para remontar semanas de inestabilidad y crisis en la imagen pública de la monarquía británica. Carlos III, aquejado de cáncer y todavía bajo tratamiento, acudió el Domingo de Pascua a la capilla de San Jorge, en el recinto del castillo de Windsor, para participar en el tradicional servicio religioso.

Era la primera vez en mucho tiempo que el rey participaba de modo presencial en un acto público, aunque el flujo de equipo de comunicación, el rey se sentó aparte del resto de la comitiva durante el servicio religioso en San Jorge.

A la llegada, ataviado con un abrigo de paño azul marino, Carlos III quiso sonreir y saludar a las decenas de curiosos concentrados a unos pocos metros, en Windsor. Y fue a la salida del servicio religioso cuando el monarca decidió acercarse hasta ellos para estrechar varias manos y charlar con alguno de ellos. Recorrió varios metros acordonados, y se dejó hacer fotos por todos los ciudadanos que esperaban desde primera hora de la mañana. Un gesto interpretado por muchos como el intento de recuperar cierta apariencia de normalidad en la actividad del rey.

A diferencia de otros años, los príncipes de Gales, Guillermo de Inglaterra y Catalina (Kate Middleton), no acudieron a la capilla. La princesa anunció hace 10 días, a través



Carlos III, ayer en el castillo de Windsor. WPA POOL/GETTY

fotos, vídeos o audios grabados que el palacio de Buckingham ha distribuido desde que se anunció la enfermedad, a principios del mes de febrero, ha sido constante, con el propósito de dejar claro que el monarca no había abandonado el despacho diario de los asuntos de Estado.

Acompañado de la reina consorte, Camila, Carlos III llegó a la capilla a bordo de un vehículo oficial. Tradicionalmente, la familia real realiza a pie el breve recorrido entre las dependencias del castillo y el recinto religioso, que no lleva más de cuatro minutos. Los médicos recomendaron al monarca que restringiera al máximo su actividad pública en exteriores y su contacto con otras personas durante el tratamiento, para evitar posibles infecciones. De hecho, según había informado previamente su

de un vídeo, que también ella padecía cáncer y estaba siendo sometida a un tratamiento de "quimioterapia preventiva". Puso fin de ese modo a la catarata de especulaciones y teorías de la conspiración sobre su paradero y estado de salud que surgieron en las redes sociales y en algunos medios de comunicación.

La reducción drástica del número de miembros activos de la familia real ha provocado que el hermano del rey, el príncipe Andrés, condenado al ostracismo público y social por su turbulenta relación con el multimillonario y pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein, haya recuperado cierta presencia en primera línea en algunos eventos. Ayer se dejaba ver claramente en el servicio religioso destinado a afianzar la imagen de Carlos III frente a los ciudadanos.

La movilización ciudadana y la presión internacional contribuyen a resolver una crisis que hacía temer lo peor en un continente afectado por múltiples conflictos

## Lección de madurez democrática en el relevo pacífico del poder en Senegal

JOSÉ NARANJO

#### Dakar

El hasta ahora líder opositor Bassirou Diomaye Faye, de 44 años, toma posesión mañana como nuevo presidente de Senegal tras ganar con amplia ventaja las elecciones del pasado 24 de marzo. En medio de una África sacudida por terribles guerras, como las de Sudán, Congo o el Sahel, y sumida en un retroceso de las libertades con la reciente ola de golpes de Estado, el pequeño Senegal, un país de 18 millones de habitantes, ha dado una nueva lección de madurez democrática. Cuando los más agoreros vaticinaban una asonada militar o incluso un conflicto, bastaron unos comicios libres y transparentes y el rápido reconocimiento de su derrota por el candidato gubernamental, Amadou Ba, para regresar a la calma. La movilización ciudadana y la presión internacional fueron claves para la resolución pacífica de la crisis.

Las turbulencias comenzaron en marzo de 2021, tras la primera detención del líder opositor Ousmane Sonko, que desencadenó una semana de intensas protestas. "El presidente, Macky Sall, quiso eliminar al candidato más serio que tenía, a aquel que podía impedirle un tercer mandato. Pero se encontró con una fuerte respuesta popular", recuerda Aminata Touré, ex primera ministra de Sall y posteriormente una de sus más feroces opositoras. "El presidente saliente no pensó nunca en dejar el poder, quería seguir el modelo de Alassane Ouattara en Costa de Marfil. Nunca preparó a nadie para suce-



Bassirou Diomaye Faye, en el centro, llegaba al palacio presidencial en Dakar el viernes. EFE

derle", coincide el escritor Boubacar Boris Diop.

Durante los tres años siguientes, las libertades sufrieron un enorme retroceso. "El régimen resistió y se rearmó", añade Touré. La exclusión de Sonko de la carrera presidencial por sus condenas judiciales alimentó aún más las protestas, hasta que Sall anunció su renuncia a continuar. "Lo hizo por la presión popular, sabía que si optaba a un tercer mandato llevaría al país al caos", comenta Babacar Fall, miembro de la plataforma Aar Sunu Election (Pro-

teger nuestras elecciones, en wolof, la lengua nacional). Mientras tanto, el movimiento opositor seguía ganando terreno en la calle y la elección de Faye como candidato sustituto de Sonko acabó por funcionar.

Un postrero intento de Sall a principios de febrero de retrasar las elecciones y ganar tiempo fue rechazado por el Consejo Constitucional. "No comparto esa admiración desmedida por el Constitucional", comenta, sin embargo, Diop. "Durante todos estos años de represión ha estado ausente

o se ha declarado incompetente. Fueron la vigilancia ciudadana y la presión popular las que acabaron por inclinar la balanza, los jueces del Constitucional sabían que todo el mundo les miraba y solo se plantaron frente a Sall cuando ya era frágil, cuando estaba a punto de irse", añade el escritor.

Todos coinciden en que, además de las protestas ciudadanas, lo que ayudó llevar a la celebración de las elecciones del día 24 de marzo fue la posición firme de la comunidad internacional. "Jugó un rol muy importante. Pocos días después de la decisión de Sall de aplazarlas, Antony Blinken (jefe de la diplomacia estadounidense) le advirtió por teléfono de su error y la UE también se posicionó en contra", comenta Diop. "Ni los ciudadanos ni la comunidad internacional vieron con buenos ojos la suspensión de los comicios, esa destrucción brutal del proceso electoral", explica Fall.

7

Pero la victoria de Diomaye Faye en primera vuelta, con un 54% de los votos frente al 35% de su rival, es el resultado tanto del empuje de la oposición como de los errores del campo presidencial, según los expertos. Entre ellos destaca el hecho de que Sall enviara señales confusas respecto al apoyo a su propio delfín, que no logró ni siquiera generar la unanimidad necesaria en su propia coalición. "La verdad es que me sorprendió, esperaba que hubiera segunda vuelta y que viviéramos escenas de caos", opina Boris Diop. Por su parte, Babacar Fall asegura que era consciente de que Senegal estaba ante unas elecciones que se habían convertido, en realidad, en un referéndum y que había "signos claros" de "la necesidad fundamental de cambio" que pedían los ciudadanos.

No es la primera alternancia que vive Senegal. Ya ocurrió en 2000 con la elección de Abdoulaye Wade como presidente y en 2012 con la victoria de Macky Sall. Pero una cosa es conquistar el poder y otra bien distinta gestionar un país. En su primera y única intervención tras su apabullante triunfo electoral, frente a más de un centenar de periodistas el presidente Faye anunció sus intenciones: "Los senegaleses han elegido la ruptura. Ahora tenemos que dar cuerpo a la enorme esperanza que ha generado nuestro proyecto de sociedad", dijo. En concreto, se refirió a algunos de los que serán los ejes de su presidencia: combatir la corrupción, refundar las instituciones, consolidar la integración regional y pasar página de la crisis, reconciliando al país.



Con la nueva PAC

# apostamos por lo nuestro

Daniel Castiñeiras, agricultor



Infórmate en: www.mapa.gob.es #UnaPACparaTodos





INTERNACIONAL EL PAÍS, LUNES 1 DE ABRIL DE 2024



Grafiti con la imagen de Marielle Franco, en São Paulo, en julio de 2023. ISAAC FONTANA (EFE)

El arresto de dos políticos de Río de Janeiro y un comisario corrupto como autores intelectuales del crimen es crucial para esclarecer la muerte a tiros en 2018 de la concejala izquierdista

# Anatomía del asesinato de Marielle Franco

NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR Río de Janeiro

El 24 de marzo Brasil amaneció con la noticia de que dos veteranos políticos bien conocidos en 
los bajos fondos de Río de Janeiro y un exjefe de la Policía Civil 
de esa ciudad maravillosa habían 
sido detenidos como autores intelectuales del asesinato de la concejala Marielle Franco, en 2018.

El arresto del dúo sorprendió poco; el del comisario fue un shock. La policía cree que las detenciones son clave para resolver el asesinato político más sonado de los últimos años. El sumario policial, basado en la confesión del tipo que apretó el gatillo, el policía militar Ronnie Lessa, permite reconstruir cómo se planeó el asesinato, cómo se ejecutó y las maniobras para obstaculizar las pesquisas.

 El motivo. Es un cóctel carioca de intereses inmobiliarios y delic-

tivos de mafias locales, conflicto político y corrupción policial. Marielle Franco, de 38 años, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), entró en la mira de los hermanos Brazão, el diputado federal João Francisco, apodado Chiquinho, de 62 años, y Domingos, de 59, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, cuando la percibieron como una amenaza para sus intereses corruptos. Son caciques políticos de la barriada Jacarepaguá. Chiquinho, entonces un veterano concejal, se enrabieta en 2018 cuando Franco vota contra la regularización de unas construcciones ilegales. Decide pasar a la acción.

● El plan. Los hermanos Brazão contratan a Lessa, un policia militar de 53 años, uno de los mejores tiradores del cuerpo y ahora sicario. Los políticos fichan también al entonces jefe de Homicidios de la Policía Civil, Rival Barbosa, de 54 años, para que les ayude a plani-

Reclutaron a un paramilitar para que se inflitrara en el partido de la regidora

La mujer recibió cuatro diparos desde un coche cuando ella iba en su automóvil

ficar el crimen y les garantice la inmunidad. Domingos Brazão es uno de los nombres de sospechosos que surgen al inicio de la investigación. El autor confeso del asesinato revela la trama tras cinco años encarcelado. Cuenta que los Brazão le exigen que no la mate entrando ni saliendo de la Cámara municipal para evitar que el asesinato sea considerado un crimen político y pase a la Policía Federal. A todos los implicados

les interesa que siga en la división de Homicidios de Barbosa. Lessa prueba en un barranco la submetralladora con la que eliminará a la concejala. Como pago, al sicario le ofrecen unos terrenos recalificados. Los Brazão y Barbosa han proclamado su inocencia.

- El infiltrado. Los Brazão reclutan a un miliciano para que se infiltre en el PSOL y vigile a la concejala. En Brasil un miliciano es un paramilitar, un agente de los cuerpos de seguridad que se pasa al otro lado. Marielle destaca por su perfil. Una concejala negra criada en una de las grandes favelas, Maré, madre de una adolescente, bisexual, fiscalizadora de abusos policiales y defensora de los derechos LGTBI es una revolución en el Avuntamiento, dominado por hombres blancos. Entre los ediles, Chiquinho Brazão y Carlos Bolsonaro, hijo del ultraderechista y expresidente Jair Bolsonaro.
- La ejecución. La noche del 14 de marzo de 2018, la concejala circula por el centro de Río en un automóvil. Al volante, el chófer Anderson Torres. Detrás, con Franco, su jefa de prensa. Lessa va en otro coche que conduce un colega, Élcio Queiroz. Cuando enfilan una curva, se colocan al lado. El sicario abre fuego. Dispara 13 balas. Cuatro alcanzan a Franco, que muere al instante, como su conductor. La periodista sobrevive. Queda claro que es una obra de profesionales. En esas primeras horas, el sabotaje está en marcha.

Las cámaras de seguridad, que infestan las calles de Brasil, no funcionan. La víspera del crimen Barbosa, a sueldo de los Brazão, fue ascendido. Deja Homicidios para asumir la jefatura de la Policía Civil de Río.

- El día después. Desconocida fuera de Río, la víctima es una política de izquierdas electa. Y, en un ambiente en el que la extrema derecha avanza y las bandas de policías corruptos extienden su dominio en Río, el crimen salta a la prensa nacional. Los más cercanos a Marielle, sumidos en shock, son recibidos por Barbosa. "Nos prometió a mi marido y a mí que resolver el asesinato era una cuestión de honor", contó esta semana la madre de la concejala. Los familiares toman la palabra al policía, confían. La noticia de su detención, el domingo, cayó como una bomba nuclear entre ellos.
- Pistas falsas. Al principio, Barbosa levanta sospechas que un investigador puso por escrito en un informe confidencial. Ahí quedó la cosa. Un mes después del asesinato, el comisario corrupto planta un falso testigo, otro policía militar. En su testimonio, apunta a un concejal y a un miliciano. Algunos medios publican la historia, que se revela falsa gracias a una investigación interna. El testigo confiesa que mintió por venganza. Desaparecen imágenes del caso, teléfonos móviles de sospechosos.
- Primer aniversario. Marielle se erige en símbolo de una izquierda que ha perdido las elecciones frente a un diputado de extrema derecha que construyó su carrera en Río de Janeiro, Jair Bolsonaro, militar retirado. Dos días antes del aniversario, primeras detenciones, los supuestos autores materiales, Lessa y su conductor. La pista llega por una denuncia anónima. El caso sufre infinitos vaivenes.
- Peces pequeños. Durante estos seis años, la policía ha detenido a otros sospechosos. Un bombero está encarcelado por prestar el coche utilizado, esconder las armas y ayudarles a deshacerse de ellas. Las echaron al mar. También está en prisión el dueño del taller donde el coche del crimen fue desguazado.
- Cambio de Gobierno. Lula da Silva derrota a Bolsonaro e incluye en su Gabinete a la hermana de la concejala. El ministro de Justicia anuncia al tomar posesión que va a intensificar la actuación de la Policía Federal en el caso. El Gobierno promete resultados para el sexto aniversario. Llega el día y no hay novedades. Llegan 10 días después.
- Peces gordos. Con la confesión del autor material, la Policia Federal sabe por fin quién ordenó matarla. Decide arrestar al trío un domingo por la mañana. Todos los que durante 2.002 días se han preguntado ¿quién mató a Marielle y por qué?, sienten un cierto alivio.

EL PAÍS, LUNES 1 DE ABRIL DE 2024

Es hora de entender.

Es hora de dialogar.

Es hora de dar

confianza.

ES HORA AIMAR

Hora 25



**OPINIÓN** EL PAÍS, LUNES 1 DE ABRIL DE 2024

## España ante el riesgo de guerra

La Comisión Europea ha marcado los pasos para poner fin a la tutela militar de Estados Unidos de forma que la Unión asuma su defensa

"ESTAMOS EN una época de preguerra. No exagero. Cada día es más evidente". Las palabras del primer ministro polaco, Donald Tusk, hace unos días en EL PAÍS pueden parecer alarmistas. Como también las de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien en unas recientes declaraciones a La Vanguardia advertía: "Europa tiene que ser consciente de que el peligro [de guerra] está muy cerca; no es una pura hipótesis, es real". El temor que ambos políticos expresan se basa en el riesgo de que Vladímir Putin acabe ganando la guerra en Ucrania -cualquiera que sea el significado del verbo ganar en este caso— y eso lo anime a nuevas aventuras bélicas a medio plazo. Y en la posibilidad, no menos cierta, de que Donald Trump gane las elecciones de noviembre y regrese a la Casa Blanca, haciendo realidad su órdago de desentenderse de la suerte de Europa y dejarla expuesta al expansionismo de Moscú.

Esta situación ha llevado a los países europeos a incrementar sustancialmente su presupuesto de defensa, especialmente todos aquellos que sienten más próxima la amenaza rusa, como Polonia, que ha elevado su gasto militar hasta el 3,9% del PIB, siendo el país de la OTAN que proporcionalmente hace un esfuerzo mayor. El Gobierno español también ha realizado un fuerte aumento del gasto militar, que creció el 26% el año pasado, pero sigue estando a la cola de la OTAN en este punto, con el 1,24% del PIB, solo por delante de Luxemburgo y Bélgica. Y la renuncia a aprobar los Presupuestos de 2024, ante la sucesión de citas electorales que tendrán lugar este año, hace casi imposible que se pueda mantener esa senda de crecimiento.

Con estos datos en la mano, es probable que los aliados saquen los colores a España cuando en julio próximo se celebre en Washington la cumbre del 75° aniversario de la fundación de la OTAN. Y eso a pesar de que España es el cuarto contribuyente a las operaciones de la Alianza

Atlántica y de que 1.700 soldados españoles refuerzan este año la seguridad de las repúblicas bálticas, Eslovaquia o Rumania frente a la frontera rusa. Pese a su menor gasto militar, España es un contribuyente neto a la seguridad de la OTAN y no un mero consumidor como otros aliados. En todo caso, si el aumento del presupuesto de Defensa resulta ineludible ante el incierto panorama internacional, este debería servir al menos para reforzar la autonomía estratégica de Europa, lo que requiere contar con una base industrial y tecnológica sólida que no dependa de terceros. Esa es la apuesta que ha lanzado la Comisión

## El Gobierno ha realizado un fuerte aumento del gasto militar, el 26% en 2023, pero está a la cola de la OTAN

Europea: hacer de la necesidad virtud y asumir la mayoría de edad de la Unión, marcando la ruta para poner fin a la tutela militar de Estados Unidos.

España debe seguir el mismo camino, aprovechando las oportunidades que brindan los nuevos fondos europeos para programas de defensa o la posibilidad de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se abra finalmente a financiar programas militares y no solo de doble uso. El objetivo de que en 2030 al menos el 50% de las compras de defensa de los Veintisiete sean de productos europeos y el 40% de sistemas conjuntos abre una oportunidad para las empresas españolas que no pueden desaprovechar. Pero no basta con gastar más, sino que hay que gastar mejor. Los Veintisiete ya invierten 2,5 veces más que Rusia en defensa y, sin embargo, y por su manera de hacerlo, siguen mirando a Washington cuando ven en peligro su seguridad.

## Impulso a los medicamentos genéricos

EL MINISTERIO de Sanidad ultima una profunda reforma de la legislación farmacéutica. Una de las propuestas que está sobre la mesa es permitir que un mismo medicamento tenga en la farmacia distintos precios según sea su versión genérica o biosimilar -- previsiblemente más bajos— o de marca —más elevados—. La medida, aunque falta por conocer la letra pequeña, sería de enorme calado y puede tocar fibras muy sensibles al abrir diferencias en un sistema sanitario que tiene en la equidad un principio irrenunciable. Es por ello por lo que es exigible que los responsables de la iniciativa hagan el mayor esfuerzo a la hora de explicar y justificar la necesidad de llevarla a la práctica.

Hay varias razones que apuntan a que puede tratarse de una propuesta interesante. La primera es la baja penetración de los medicamentos genéricos en España, que llevan más de una década estancados en torno al 40% de las cajas de medicamentos vendidas con financiación pública. Es un porcentaje que está muy por debajo de la media europea, cercana al 70%. Como insisten desde hace años organismos como la Airef, un mayor peso de los genéricos y biosimilares en el mercado farmacéutico impulsa la competencia, mejora la eficiencia en el gasto y contribuye a la sostenibilidad del sistema. En segundo lugar, no deja de ser chocante que España sea el único país de nuestro entorno que obliga a que todos los medicamentos equivalentes, ya

sean genéricos (y biosimilares) o de marca, se vendan al mismo precio si quieren ser financiados por la sanidad pública. Esto da lugar a unas inercias perniciosas que evitan la competencia real. Si una empresa hace una oferta a la baja, las demás deberán seguirla, con lo que el incentivo para todas acaba siendo mejor que no hacer ninguno. La competencia se traslada así al canal de distribución —las conocidas ofertas de tres por dos a las oficinas de farmacia—, sin beneficiar a la sanidad pública, como también ha criticado la Airef. Todo esto es consecuencia de un sistema de precios de referencia sobre el que empieza a existir consenso de que necesita una profunda reforma y que ahora Sanidad quiere llevar a cabo. Por último, contribuir a impulsar un sector fuerte de medicamentos genéricos y biosimilares fuerte es un activo importante para España. No solo en términos de PIB y empleo de calidad, sino también como apuesta estratégica en una Unión Europea que ahora también reformula su modelo farmacéutico con el objetivo de recuperar capacidad de producción y autonomía frente a una excesiva dependencia de Asia y los recurrentes problemas de desabastecimiento.

Permitir cierta competencia de precio en las farmacias, con un medicamento genérico y biosimilar algo más barato que el de marca, no es la solución mágica a estos problemas, pero las prácticas de los grandes países de nuestro entorno muestran que puede ser de gran ayuda.

Dirección América

Dirección Cataluña

Miquel Noguer

Jan Martinez Ahrens

Dirección adjunta Claudi Pérez y Borja Echevarría

Subdirección Javier Rodríguez Marcos (Opinión), Luis Barbero, Cristina Delgado, Amanda Mars, Ricardo de Querol CARTAS A LA DIRECTORA



Portugal, así sí

De vez en cuando me harto de algunas cosas (la corrupción, la crispación política, el mal funcionamiento del transporte público en mi ciudad, las altas temperaturas por el cambio climático) y pienso en irme de mi amada España, mi país de acogida desde hace 50 años. Hoy es uno de esos días, y mi país de elección sería Portugal. Allí el partido de centroderecha, ganador por poco en las últimas elecciones, y el Partido Socialista han llegado a un acuerdo para rotar después de dos años en el Parlamento para evitar la repetición de los comicios por el bloqueo de la ultraderecha. ¡Bravo! Cómo no voy a enamorarme de un país que hizo una revolución en 1975 sin disparar un tiro, que emite una gran mayoría de programas en inglés para que sus ciudadanos puedan aprender bien este idioma, donde hay una gran relación calidad/precio en la comida, ropa, etcétera y que tiene un sistema educativo que fomenta el trabajo en equipo y hablar en público. ¡Es una tentación!

Charlotte Barkerding Stern. Murcia

La memoria como receta. La democracia, hasta el momento, es el mejor sistema para organizar una sociedad. Hasta los que no la practican, presumen de ser democráticos. Por ello hay que tenerla permanentemente en tratamiento para controlar su buena salud. Una receta imprescindible para su conservación es la memoria histórica. Hay que tener muy presentes los acontecimientos que se han ido sucediendo en los distintos lugares, sus consecuencias, y un constante empeño en su enseñanza, para las nuevas generaciones. Enseñanza sin manipulaciones. Las manipulaciones esconden la verdad.

Julio García-Casarrubios. Valdepeñas (Ciudad Real)

Actores o 'influencers'. Estudié teatro. danza, locución... Acudo a castings y, desde hace un tiempo, en el formulario hay que añadir tu perfil de Instagram. En los últimos años contratan a muchos más influencers y famosos para las producciones. Ya no tiene sentido estudiar teatro para trabajar. Nunca fue un camino fácil, de esto éramos conscientes. Pero desde que impera la locura del like, es aún más difícil. Ojalá un día impere el buen hacer, el trabajo y el talento, y recuperemos el amor por el arte. Ojalá no fuera necesario ser influencer para ser artista. Belén Obregón. Madrid

Red de cuidados. Desde que escuché el caso de Nerea Pérez de las Heras y la red de cuidados de sus amigas para ayudarla tras un accidente en el que perdió media pierna estoy más convencido de que las redes de cuidados son necesarias y revolucionarias en una sociedad cada vez más individualista y competitiva. El ser humano es un ser social, nos necesitamos unos a otros o, por lo menos, somos más felices y vivimos mejor cuando nos ayudamos entre nosotros. Somos mejores cuando hacemos que nuestros compañeros estén mejor.

Sander Almarza Castellanos, Madrid

Fe de errores. La viñeta de Peridis publicada ayer en la página 23 ya había aparecido en la edición del martes.

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 100 palabras (700 caracteres sin espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAIS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones:

Ilustración de Miquel Barceló.

**EL PAÍS** 

EDITADO POR DIARIO EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA

Presidente de honor Juan Luis Cebrián Presidente y consejero delegado

Carlos Núñez

Pepa Bueno

Directora

Maribel Marin Yarza, y José Manuel Romero

cartasdirectora@elpais.es

OPINIÓN 11

## La reina Camila y los pagafantas

LUCÍA LIJTMAER

ientras las redes sociales ardían comparando los píxeles del rostro de su sucesora al trono Kate Middleton, la reina Camila realizó un interesante gesto. Y no me refiero precisamente a irse de caza a Ciudad Real. Unos días antes, en el prestigioso festival Women of the World, que reúne a mujeres del ámbito de la cultura y la política, Camila quiso homenajear a las activistas sufragistas a través del uso de dos piedras en su discurso, que citó y enseñó públicamente. Las piedras que mostró la reina habían sido lanzadas el 27 de mayo de 1914 contra el palacio de Buckingham durante una protesta sufragista. En una de ellas se puede leer el mensaje: "Si se rechaza una comisión constitucional, debemos lanzar un mensaje escrito en piedra". La otra anunciaba: "El hecho de ignorar los métodos constitucionales nos lleva a romper ventanas."

Camila de Windsor, antiguamente Camilla Parker Bowles, dijo en su discurso que, pese a que condenaba la violencia de algunos gestos sufragistas, "en 1914 representaban esperanza para las mujeres que arrojaron estas piedras: la esperanza de que, en el futuro, no serían víctimas de su historia ni de las fuerzas sociales y económicas que se oponían a la igualdad de género. Por encima de todo, representaban la esperanza de que era posible, como dijo Christabel Pankhurst, 'hacer de este mundo un lugar mejor para las mujeres".

Este discurso, como sabemos, no supuso ningún escándalo. Que se proclame un discurso laudatorio sobre las piedras lanzadas contra el palacio y la institución que ella representa 110 años atrás está considerado hoy, cuanto menos, un hecho normalizado, civilizado incluso. El mundo ha cambiado y la corona, también. Nadie con algo de talante y que esté al frente de una institución anglosajona niega hoy la lucha sufragista —que se originó en Estados Unidos y pronto se extendió por toda Europa— y su reivindicación por el derecho a voto.

Lo que sí se suele olvidar es que hubo un movimiento antisufragista, que tuvo cierto calado entre los partidos conservadores, y que siguió las idiosincrasias de cada país. En Irlanda, se instó a las mujeres a poner por delante la causa nacionalista. En Australia el movimiento fue, ante todo, antisocialista. Y en Estados Unidos, paradójicamente, el movimiento antisufragista permitió a algunas mujeres acceder a un espacio político a través de la búsqueda del veto al derecho igualitario al voto. Este hecho no es baladí: a través de la consciente oposición a la igualdad, ciertas escritoras como Annie Riley Hale o Molly Elliot Seawell obtuvieron entonces notoriedad intelectual y política. Otras intelectuales, como Ida Tarbell, que primero argumentó en contra del derecho al voto de las mujeres, acabó fijando su posición a favor del movimiento sufragista en 1916.

Ser antifeminista da rédito. En contra de lo que dicen troles y columnistas ul-

## El feminismo debe tener hoy claro que la política, el activismo y la vida se nutren del conflicto para poder avanzar

traconservadores, lo verdaderamente exitoso es estar en contra de los avances de los derechos de las mujeres. Los mismos que apoyan públicamente el feminismo de Clara Campoamor y la nombran Hija Predilecta de la ciudad de Madrid aplauden declaraciones pidiendo que haya un "día del hombre" o se niegan a los minutos de silencio cuando hay un asesinato machista.

Pero eso no es nada nuevo. La ultraderecha no tiene un problema con el feminismo. Es su caballo de batalla, y le sirve en la captación de adeptos. No hay mayor seña de identidad para partidos ultraconservadores que abanderarse en contra de los avances feministas.

No, el verdadero problema con el feminismo lo tiene la izquierda. En particular, los partidos surgidos en los últimos años. La salida de Irene Montero del Gobierno deja a los partidos más a la izquierda del PSOE con representación en el hemiciclo ante un verdadero dilema: ¿cómo abanderar las causas defendidas a lo largo de estos últimos años sin desgastarse por el camino? El problema no es exclusivamente político, sino también de posición estratégica. ¿Qué feminismo va a encarnar aquel que ya ha sido asimilado por el poder? ¿Un feminismo que defienda a las trabajadoras migrantes sin papeles? ¿A las víctimas de agresiones sexuales que han tenido trascendencia e incluso acoso mediático? ¿Un feminismo que condene los abusos sistemáticos a los que son sometidas las menores en centros tutelados?

Durante años, aquellas mujeres que hemos crecido y madurado alrededor de la denominada cuarta ola feminista hemos oído decir que no es de recibo criticar públicamente a aquellas representantes institucionales con posicionamiento feminista para no desunir a un movimiento que es, fundamentalmente y desde su fundación, de base. Ellas han sufrido el desgaste de manera constante. Muchas mujeres con presencia pública en ámbitos culturales también. Pero, seamos sinceros, no son momentos fáciles.

La izquierda que alcanzó vuelo en parte gracias al motor del feminismo que surgió a partir de 2017 como oleada mundial está dejando solas a las activistas que, castigadas por la violencia digital y social, abandonan el espacio público v nadie se lleva las manos a la cabeza por ello, solo aquellas que las conocemos. Muchas mujeres del ámbito de la política que marchan en primera fila en las manifestaciones de manera bienintencionada tienen en sus filas a machistas que ejercen violencia simbólica, laboral y de otros tipos. Unas cuantas lo saben y se llevan las manos a la cabeza, conscientes de lo que eso significa.

Por supuesto, no son

las únicas. Sabemos que el machismo es transversal y ocupa todos los espacios que puede ocupar. Pero, como decía al inicio de este texto, la derecha no tiene este problema. La derecha española no ha asumido como propia la bandera de la lucha por los derechos de todas las mujeres. Por eso, cuando se denuncia públicamente a un agresor del ámbito progresista se regocijan. ¿El tío que hablaba en femenino es un mero machirulo? En las redes los troles los llaman pagafantas; nosotras los llamamos hipócritas. Pero desde la izquierda deja de haber declaraciones institucionales o compromisos directos con las mujeres que se atreven a denunciar a sus agresores. Ya ha pasado el tiempo de la mujer en primera línea política que posee una credibilidad activista. El espacio conservador ha ganado la batalla del abanico político: lo permisible es cada vez más suave, más conciliador, menos beligerante. Y aunque este último adjetivo, beligerante, pueda parecer que lo que digo es una buena noticia, no me lo parece. A las feministas les quedan ahora las asociaciones, sus amigas, y la calle.

Pero la beligerancia queda ya denostada hasta para aquellas que declarándose feministas ahora se hacen a un lado cuando hay conflicto. Y no olvidemos que la política, el activismo y la vida se nutren del conflicto para poder avanzar. Es en ese conflicto en el que se manifiesta la dignidad de un progreso posible, para no quedar condenadas a la museificación de nuestras luchas colectivas, como piedras en manos de una amable reina que, desde su trono cabal, nos acepta 110 años después.

Que no es poco.

Ya va siendo hora de volver a decir que los y las que miran al otro lado cuando hay conflicto nos tendrán enfrente. Porque de eso iba todo esto del feminismo. Y no de coronas, majestades.

**Lucía Lijtmaer** es escritora y crítica cultural. Su último libro es *Casi nada que ponerte* (Anagrama).

## EL ROTO

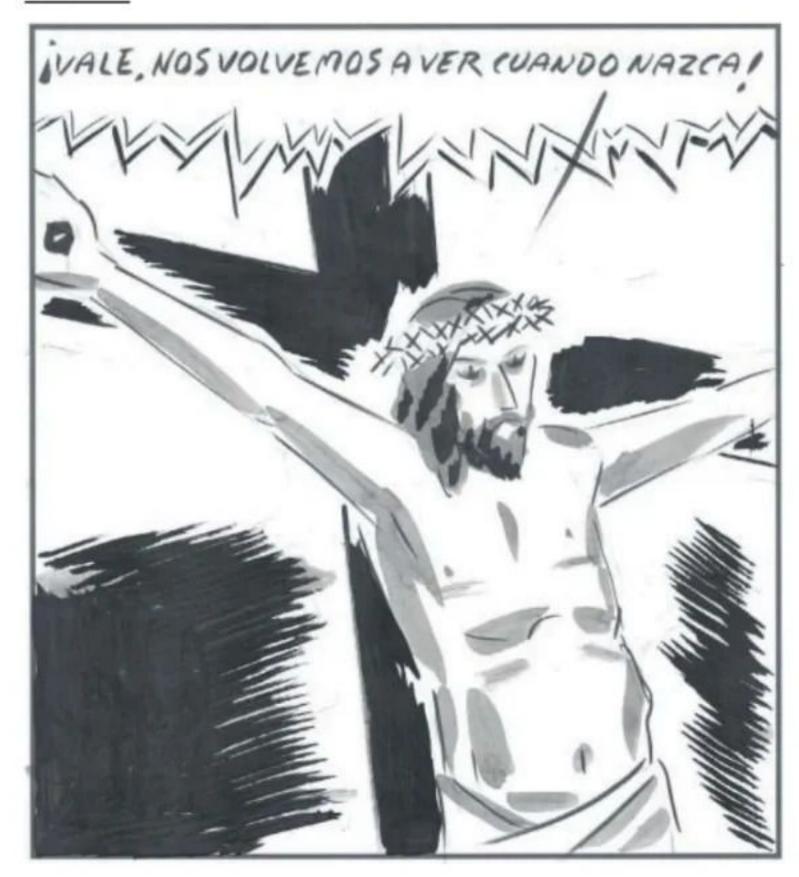

12 OPINIÓN

## El precio de la victoria

MIGUEL AGUILAR

concepto de la victoria es uno de los más complejos en los estudios estratégicos. El fundador de la disciplina moderna, Carl von Clausewitz, llegó a hablar del punto culminante de la victoria como el momento a partir del cual es más conveniente negociar una paz ventajosa que continuar el conflicto. Otro pensador fundamental, el historiador y escritor Basil Liddell Hart, estudió el coste de la victoria, para llegar a la conclusión de que una victoria puede ser inútil si el coste supone una quiebra en la economía, la fuerza militar o la sociedad del vencedor. Bastantes siglos antes, el rev Pirro de Epiro había llegado a la misma conclusión cuando, tras una costosa y sangrienta victoria frente a los romanos, dijo aquello de que otra victoria así lo destruiría.

Las elecciones generales del pasado 23 de julio arrojaron un resultado infernal, en que alcanzar la victoria, o sea, poder formar Gobierno, quedaba en manos de alianzas con partidos con intereses a todas luces divergentes del bien común. Hasta dónde estarían dispuestos PP y PSOE a pactar con esas fuerzas determinaría la posibilidad de la victoria y su coste. Nos podemos ahorrar los contrafácticos: fue el PSOE el que logró convencer a suficientes diputados y así consiguió que su candidato fuera investido presidente. El coste, como es evidente, es el coste del último voto necesario; el coste, como es evidente, es la ley de amnistía y la nebulosa de acuerdos tácitos y desacuerdos acordados que la envuelve.

Los defensores de ese pacto alegan que la alternativa, un Gobierno liderado por el PP, era mucho peor, que el coste compensaba con creces. En cuanto a la amnistía en sí, no hace falta acudir a portavoces conservadores para encontrar argumentos en contra: aunque muchos ahora la defienden, casi ningún candidato socialista dejó de criticarla y considerarla imposible e inconveniente durante la campaña. Al hacer de la necesidad virtud tras las elecciones, todas esas objeciones desaparecieron como lágrimas en la lluvia. Desapareció también la Cataluña no nacionalista, primera víctima del *procés* 

y del posprocés, y se extinguió la esperanza de una reconciliación equitativa de la sociedad catalana. Y eso que no era dificil: un examen de conciencia general, una TV3 un poco más ecuánime, una política lingüística con un poco de sentido común (más catalán en Barcelona, más castellano en Girona), unas instituciones catalanas que reconocieran la pluralidad interna que reclaman allende sus fronteras. La reconciliación que se plantea ahora compra el marco independentista y rechaza una realidad tozuda: el independentismo sigue sintiéndose superior moralmente y desprecia a los disidentes.

Pero el precio de esa victoria es otro, mayor y más perjudicial. Un Gobierno que hace lo que aseguró que no iba a ha-

## Un Gobierno que hace lo que aseguró que no haría, y que lo justifica con razones de altura, nos toma por tontos

cer, y que además lo justifica con razones de altura, cuando a la vista están los verdaderos motivos (por otro lado, legítimos), nos toma por tontos. Pero, sobre todo, devalúa el valor de las palabras y la confianza de los gobernados en los gobernantes. "Impediremos que gobierne la derecha", afirma, "pero nunca te podrás fiar de nada de lo que digamos". ¿Merece la pena pagar ese precio?

Tras conseguir la amnistía en versión reforzada, el partido de una vicepresidenta tumba los Presupuestos catalanes presentados por el partido con el que gobierna en Madrid y un socio parlamentario clave (en estos tiempos no te puedes fiar de nadie, está claro). El socio parlamentario convoca elecciones en Cataluña, lo cual hace saltar por los aires cualquier posible acuerdo presupuestario y reduce de rebote el coste para ERC y Junts de apoyar al Gobierno. Así que ahora vamos a unas nuevas elecciones catalanas, las sextas autonómicas y decimoctavas en total en 14 años (volem votar, decían, y eso lo han conseguido).

Vamos a contarnos de nuevo disciplinadamente a ver si esta vez la suma da distinto. Quizá sí dé distinto, y el candidato del PSC, Salvador Illa, vuelva a ganar las elecciones y esta vez tenga la victoria, la formación de Gobierno, a su alcance. Eso sería a ojos de muchos la prueba final de que se acabó el procés y de que Cataluña ha pasado página. Pero en este ejercicio de política ficción parémonos a pensar en el coste de esa victoria. Para gobernar, Illa tendrá que contar con el apoyo al menos de ERC, ninguna otra coalición parece viable. Con los indultos y la amnistía en el bolsillo, la única concesión que compensaría a ERC poner en cuestión su independentismo sería la consulta. Es posible, incluso probable, que durante la campaña del PSC la consulta sea descartada como una locura inconstitucional, una rémora del pasado y dañina para la convivencia. Pero, ay, las palabras ya no valen, esa moneda ya ha sido gastada.

No hay peor disolvente para la democracia representativa que la desconfianza en los políticos. En cualquier caso, pongamos que gana Salvador Illa, y que gobierna, y que se acuerda la consulta, y que se mantiene a raya a la derecha. Hay quien verá en eso una victoria. Y no reparará en que el precio a pagar es la extinción de un proyecto colectivo que una vez tuvo sentido.

Miguel Aguilar es editor.

## FLAVITA BANANA



MARTA PEIRANO

## El desmoronamiento

l 26 de marzo de 2024, un portacontenedores perdió propulsión saliendo del puerto de Baltimore y chocó contra el puente Francis Scott Key, provocando un colapso total de la estructura. El *Dali* mide 300 metros y, cargado, puede pesar más de 116.000 toneladas pero no es el más grande del mundo. Ni siquiera era el más grande que ha pasado por Baltimore, cuyo puerto procesa 45 buques diarios, incluyendo el *Ever Max*, que mide más que la torre Eiffel con antena incluida (365 metros de largo) y puede transportar hasta 15.432 contenedores.

El *Ever Given*, que bloqueó el Canal de Suez durante seis días de pandemia con 400 metros de largo, 59 de ancho y capacidad para 20.000 contenedores, tampoco es el más grande. La nueva generación de buques portacontenedores ultra grandes pueden transportar hasta 24.346 unidades, apiladas en 25 alturas. Miden lo mismo y pesan más. El transporte mundial de contenedores se ha disparado en la última década. Se estima que, en los próximos 20 años, se cuadruplicará.

Parece inevitable. Los buques son clave para el comercio global, con su logística y cadenas de suministro que sostienen la economía planetaria. Es un futuro basado en tres valores: la privatización, el crecimiento y la optimización. Pero la infraestructura que soporta sus operaciones —como el canal de Panamá o el puente de Baltimore— no es privada. Son infraestructuras críticas, mantenidas y operadas por autoridades públicas, locales o estatales, con dinero público. Algo tiene que cambiar, o algo tiene que ceder.

Dali es propiedad de Grace Ocean Pte Ltd y estaba operado por Synergy Marine Group. Ambas empresas trabajan para Maersk. Como Boeing, Maersk lidera un mercado marcado por una fuerte competencia. La naviera danesa se hizo fuerte gracias a su habilidad para reducir costos y mejorar la eficiencia en un servicio a escala planetaria. El pasado noviembre anunció un plan para reducir su plantilla a menos de 100.000 empleados. Dice que los tiempos vienen mal.

El equipo de Maryland que recibió la alerta del buque y en pocos minutos había cortado el tráfico, cerrado el puente, alertado a los trabajadores y organizaba a la policía y bomberos para auxiliar a las víctimas y contener la situación no trabajaba para Maersk. Los trabajadores que tapaban agujeros en la noche no trabajaban para Maersk. Ha sido el Gobierno

quien ha desbloqueado 60 millones de dólares de dinero público para financiar la limpieza y empezar la reconstrucción. A falta de verdadero análisis, proliferan las conspiraciones: han sido los inmigrantes, las feministas, los Obama, la tercera guerra mundial. Como dice Yeats, "las cosas se desmoronan, el centro no se sostiene (...) Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores / Están llenos de furiosa intensidad".

La cultura de la optimización empieza a generar fallos sistémicos. Aviones que se estrellan, edificios que arden, petroleros que se derraman, barcos llenos de nitrato de amonio que explotan en un puerto comercial. Lo puntual es político: la cadena de fallos técnicos, descuidos administrativos, errores humanos y miserias de un sistema diseñado para acumular el valor y distribuir la responsabilidad. Como dijo Dana Meadows, podríamos pasar a la historia como "la primera sociedad que no se salvó a sí misma porque no era rentable". Pero no es la única opción.

OPINIÓN 13

#### EXPOSICIÓN / JOSÉ LUIS CUEVAS

'UN CUERVO COME' (1/6)



"Cuando el veneno de las cenizas radiactivas y las radiaciones / [...] envuelve a los hombres, las casas y los cultivos / [...] en el bosque se renueva la vida". (Cartas a los años de nostalgia, Kenzaburo Oé).

RED DE REDES / FRANCESCO MANETTO

## Venezuela y las inquietudes de la izquierda

as crisis de Venezuela siempre son crisis nacionales y regionales. Incluso en los momentos de aislamiento internacional más profundo, las decisiones de Nicolás Maduro han tenido repercusión más allá de sus fronteras. Venezuela es un arma arrojadiza que usan la ultraderecha y los sectores más cínicos de la derecha, en las dos orillas del Atlántico, para atacar a sus adversarios progresistas. Al mismo tiempo es motivo de inquietud para los gobiernos de izquierdas que observan la deriva del chavismo. El caótico y opaco proceso de inscripción de candidatos a las elecciones presidenciales del 28 de julio es el enésimo ejemplo de ello.

Primero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó la semana pasada de que el presidente, Gustavo Petro, y el canciller, Luis Gilberto Murillo, trataron de mediar. El Gobierno manifestó, a través de un comunicado, "la necesidad de un proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo". Esto es, justo lo contrario de lo que sucedió en los anteriores comicios, en 2018. "Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición", continuaba la nota, haciendo referencia a la Plataforma Unitaria Democrática y al Movimiento Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado.

La dirigente opositora está inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero el Centro Nacional Electoral (CNE) no permitió tampoco el registro de su sustituta. Sí pudieron postularse otros opositores, entre ellos Edmundo González Urrutia, reconocido por la alianza de Machado, o Manuel Rosales. "Alerto a los venezolanos y al mundo de la maniobra en marcha para impedir la inscripción en el CNE de la candidata de toda la unidad democrática de Venezuela, Corina Yoris", denunció la política.

La inscripción de candidaturas provocó incluso un encontronazo entre Petro y Maduro. "No hay izquierda cobarde", escribió. "Hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo. La magia de Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo". La idealización del exmandatario venezolano no es novedad, pero sí es significativo que se evoque para marcar distancias con su sucesor. Petro citaba otro mensaje del activista opositor Alberto Rodríguez, que recogía que Maduro acusa a Vente Venezuela de ser un "movimiento terrorista" y que tanto Gobiernos de derecha como la "izquierda cobarde" no rechazan los supuestos intentos de magnicidio en su contra.

En enero, las autoridades venezolanas denunciaron cinco presuntos planes para asesinar a Maduro. Las acusaciones bastaron para que las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia endurecieran la represión contra las voces críticas. Y el comienzo del calendario electoral costó al Gobierno de Caracas críticas de EE UU y de la UE, pero Petro no fue el único presidente progresista en rechazar el procedimiento de registro de candidaturas. Las advertencias que llegan desde Santiago de Chile son constantes. Y a Gabriel Boric se sumaron en esta ocasión también el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Guatemala, Bernardo Arévalo. "No quiero nada

## Las crisis del país son nacionales y regionales, como demuestra el proceso de inscripción de candidatos

mejor ni peor para Venezuela, quiero unas elecciones como en Brasil, que participe todo el que quiera. Quien pierde llora, quien gana ríe y la democracia sigue", dijo Lula durante la visita de Emmanuel Macron. El mandatario calificó de "grave" lo sucedido con la sustituta de Machado y recalcó que su eliminación no tiene explicación jurídica. Arévalo, que asumió el cargo en enero en el país centroamericano y ha emprendido una batalla sin cuartel contra la corrupción, afirmó que "el bloqueo constante a la candidatura unitaria de la oposición ante el acoso y persecución del oficialismo consolida un sistema antidemocrático".

ORIOL BARTOMEUS

## La democracia y ellos

n la encuesta del CIS sobre hábitos democráticos, los entrevistados menores de 35 años destacan por ser los que menos consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Cierto, más del 70% considera que es así, pero son 20 puntos menos que los cincuentones. Un 12% de los jóvenes cree que en algunas circunstancias un gobierno autoritario es preferible a uno democrático, y entre los aún más jóvenes, al 15% les da igual una forma de gobierno que otra. La encuesta sobre valores del Centre d'Estudis d'Opinió catalán del otoño pasado mostraba que entre los nacidos a partir de 1986 eran más los que preferían un sistema no democrático que les garantizara su nivel de vida a uno democrático que no pudiese garantizárselo.

Hay algo de paradójico en la opinión de los nacidos en democracia sobre el sistema político en el que llevan viviendo toda su vida. Son ellos, los nativos democráticos, los que muestran menos apoyo a la democracia, mucho menos que sus padres y madres, los nacidos en el franquismo. Hay un fallo evidente de trasmisión de valores en las nuevas generaciones. Algo que se dejó al criterio exclusivo del ámbito privado. La nueva democracia española nunca quiso hacer demócratas.

## Es comprensible que quien vive el freno del ascensor social no haga ascos a modelos autoritarios

Pero hay algo más. Ha cambiado el propio concepto de la democracia. Para alguien nacido en la España franquista la democracia no sólo significaba libertad, elecciones y partidos. La democracia era una promesa de mayor bienestar, casi (para algunos) un pago inevitable para ser como los franceses, los alemanes, los italianos. Ser normales, en definitiva. ¿Cuánto del apoyo a la democracia que observamos en las generaciones anteriores a 1975 es principalmente un anhelo de mejor nivel económico?

Lo que nos explican los datos no es tanto el cambio en la opinión de los ciudadanos (que también), sino el cambio en la idea de democracia, o en lo que ésta lleva asociado. Para alguien nacido en los sesenta del siglo pasado, y no sólo en España, la democracia significaba progreso social y bienestar económico. ¿Eso es así para alguien nacido a principios de este siglo? Es comprensible que alguien que vive el freno del ascensor social, la quiebra del contrato que en cierto modo daba sentido al sistema democrático, no haga ascos a modelos autoritarios aparentemente exitosos o a nostálgicos discursos neofranquistas.

La querencia de los jóvenes ("ellos" mucho más que "ellas") por ofertas electorales de tipo autoritario bebe de esa fuente. Sólo devolviéndolos a la democracia podremos salvarla.



Margarita Robles y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en marzo de 2023 en Marsta, a las afueras de Estocolmo (Suecia). CHRISTINE OLSSON (EFE)

## Sánchez irá a la cumbre de la OTAN en Washington a la cola del gasto en defensa

La renuncia a aprobar un nuevo Presupuesto deja la inversión militar en el 1,24% del PIB, solo por delante de Luxemburgo y Bélgica

#### MIGUEL GONZÁLEZ Madrid

Pedro Sánchez acudirá a la cumbre de la OTAN en Washington, entre el 9 y el 11 de julio de este año, con los deberes a medio hacer. Aunque el presupuesto de Defensa experimentó un fuerte incremento del 26% el año pasado, España sigue estando a la cola del gasto militar entre los países aliados, con el 1,24% del PIB, solo por delante de Bélgica y Luxemburgo. La renuncia a aprobar los Presupuestos de este año hace muy difícil, según los expertos, que se cumpla el compromiso de llegar al 2% del PIB en gasto militar en 2029, asumido en la cumbre de la OTAN en Madrid hace dos años.

La cita de Washington tiene una trascendencia especial porque conmemora el 75º aniversario de la fundación de la Alianza Atlántica y su anfitrión será el presidente estadounidense, Joe Biden, a solo cuatro meses de las elecciones a la Casa Blanca. El candidato republicano, Donald Trump,

amenazó en febrero con "animar a Rusia a hacer lo que demonios quiera con los aliados que no pagan" su factura en defensa. Estos exabruptos no son compartidos por la Administración Biden, pero el "reparto de cargas" con los países europeos es una vieja demanda de Estados Unidos, cualquiera que sea el color político de su Gobierno, por lo que se da por sentado que el anfitrión leerá la cartilla a los aliados más rezagados; entre ellos, España.

Según datos de la OTAN, solo 11 de los 30 países de la organización superaron el año pasado el 2% del PIB en gasto militar, mientras que otros cinco estaban muy cerca, con el 1,79% o más; y 14 se quedaron lejos del objetivo fijado en la cumbre de Gales de 2014, que dio una década de plazo para alcanzarlo; es decir, hasta este año.

El Ministerio de Defensa esperaba llegar al 1,40% de gasto militar en 2023, pero el fuerte crecimiento económico de España —su PIB creció el 2,5%, cinco veces más que la media de la zona euro— le dejó a 16 décimas de lograrlo. La prórroga de los Presupuestos del año pasado impone, además, un frenazo en el aumento del gasto.

El departamento que dirige Margarita Robles tuvo en 2023 una partida inicial de 12.827 millones de euros que, tras sucesivas ampliaciones de crédito, llegó a 14.976, más de 2.000 millones suplementarios. La OTAN, que computa otros gastos no incluidos en el presupuesto de Defensa, como las pensiones de los militares, lo eleva a 18.000 millones, el 1,26% del PIB.

La no aprobación del nuevo Presupuesto obliga a Defensa a volver a la casilla de salida de 2023 –es decir, a los 12.827 millones– y a negociar con Hacienda créditos para financiar las operaciones en el exterior o los programas de armamento en curso. La ventaja es que los techos de gasto plurianual de muchos sistemas de armas (como el Vehículo de Apoyo de Cadenas o el Lanzacohetes Silam) ya han sido aprobados, pero será mucho más difícil poner en marcha los nuevos. Aunque se barajan fórmulas como reducir los pagos de Defensa a las empresas a cambio de que estas demoren la devolución de sus créditos con Industria, la posibilidad de llegar al 1,30% del PIB previsto para este año parece remota.

La paradoja radica en que algunos de los países que superan el 2% de gasto militar y en teoría cumplen con la OTAN son los mismos a los que España está proporcionando seguridad por-

Se da por hecho que EE UU leerá la cartilla a los países más rezagados

Los expertos ven difícil que se llegue al 2% en 2029, como asumió el Ejecutivo que no pueden garantizársela por sus propios medios: es el caso de Lituania, donde el Ejército del Aire acaba de enviar ocho aviones de combate para vigilar durante cuatro meses el espacio aéreo de las repúblicas bálticas, como viene haciendo por turnos desde hace una década; Letonia, donde el Ejército de Tierra tiene desplegado un batallón de 600 soldados bajo mando canadiense; Eslovaquia, donde mandará a partir de julio una brigada multinacional aportando 700 efectivos; o Rumania, donde reforzará con 250 infantes de Marina la brigada francesa. En total, más de 1.700 militares españoles estarán desplegados este año en el Este de Europa frente a la amenaza rusa.

Ante las críticas, Sánchez podrá alegar que España es el cuarto país que más contribuye a las operaciones de la Alianza Atlántica y un general español manda su misión en Irak (NMI por sus siglas en inglés), mientras que la base de Rota (Cádiz) alberga los seis destructores del escudo antimisiles aliado y, junto a Cartagena (Murcia) y Maó (Menorca), sirve de puerto de apoyo a la flota de la OTAN en el Mediterráneo.

Pero el problema, coinciden los expertos, no es tanto el rapapolvo que el presidente español pueda recibir en Washington como el riesgo cierto de que Trump gane las elecciones de noviembre y se desentienda de la suerte de Europa, dejándola a merced del expansionismo ruso. La autono-

**ESPAÑA** EL PAÍS, LUNES 1 DE ABRIL DE 2024

mía europea, evocada durante años como una aspiración, se ha vuelto, añaden, una necesidad imperiosa.

En un gesto sin precedentes, Pedro Sánchez recibió el pasado 18 de marzo en La Moncloa a los directivos de las 22 principales empresas españoles de defensa. En la cita, a la que asistieron también la ministra Robles y los responsables de las dos patronales del sector (Aesmide y Tedae), el jefe del Gobierno aseguró que mantiene su compromiso de llegar al 2% del PIB en 2029 pese a la renuncia a aprobar los Presupuestos de este año, anunciada la semana anterior; y animó a las empresas, según algunos asistentes, a ampliar su capacidad de producción para atender las necesidades de Ucrania y aprovechar las posibilidades que brinda la primera Estrategia Industrial Europea de Defensa, aprobada a principios de marzo.

#### Más armamento

Además de un escuálido fondo de 1.500 millones para financiar proyectos de defensa en el periodo 2025-27, se contempla que en 2030 al menos el 50% de las compras de armamento de los países europeos sean Made in UE y al menos el 40% se dediquen a sistemas conjuntos. España ya aprobó en 2023 su propia Estrategia Industrial de la Defensa, en la que se fijaba como objetivos aumentar la autonomía estratégica en las capacidades consideradas críticas; contribuir a la Europa de la Defensa y consolidar una base industrial y tecnológica militar competitiva y sostenible. Para ello planteaba triplicar la inversión en armamento y equipos militares en seis años, desde los 7.000 millones de euros en 2023 a 21.000 en 2029.

Tras la reunión de La Moncloa. Defensa confirmó la entrega de otros 19 carros de combate Leopard 2 a Ucrania, adelantada por Abc. Estos tanques están siendo ya reparados en la planta de Santa Bárbara Blindados (SBB) de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y el coste de su puesta a punto superará ampliamente los 8,5 millones de los 10 entregados el año pasado. La idea es que en el futuro las armas para Ucrania no salgan ya de los exangües arsenales de las Fuerzas Armadas sino de las fábricas de las empresas españoles. A ello les instó el presidente del Gobierno.

## El presidente viaja a Jordania, Riad y Qatar tras prometer el reconocimiento de Palestina

El líder del Ejecutivo busca reforzar la vía de los dos Estados y tener más influencia en el mundo árabe

#### CARLOS E. CUÉ Madrid

Pedro Sánchez se ha convertido en el presidente europeo con una posición más nítida en la guerra de Gaza al exigir abiertamente a Israel un alto el fuego inmediato. El presidente español rechaza de forma clara los bombardeos indiscriminados ordenados por Benjamín Netanyahu que después de seis meses de guerra han dejado ya 32.500 muertos y 1,1 millones de personas en una situación de auténtica catástrofe alimentaria. Esta línea, que según el jefe del Ejecutivo tiene un gran apoyo social en España, le ha acercado no solo a varios líderes latinoamericanos como el brasileño Lula o el chileno Gabriel Boric, a los que ha visitado recientemente, que son muy críticos con el Gobierno de Netanyahu, sino también a los países del mundo árabe, en los que Sánchez busca una influencia cada vez mayor. Y también le ha provocado una tensión creciente con Netanyahu, que ya se pudo ver en el viaje que hizo el español a Israel, Palestina y Egipto, acompañado por el primer ministro belga, Alexander De Croo.

En este contexto, el presidente inicia hoy una gira de tres días que le llevará a Jordania, Arabia Saudí y Qatar, tres países árabes con una influencia decisiva en la crisis de Gaza. Con los encuentros con sus máximos líderes, Sánchez buscará aumentar su peso en la región y reforzar la solución de los dos Estados. El líder español ha dado un salto importante la semana pasada en el marco de la cumbre de la Unión Europea, cuando lide-



Pedro Sánchez y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, el pasado 21 de octubre en El Cairo (Egipto), en una imagen de La Moncloa. BORJA PUIG DE LA BELLACASA

tro países se comprometen a reconocer al Estado palestino en cuanto sea posible. En Bruselas, Sánchez explicó que no hay una fecha fijada para ese salto decisivo pero se está buscando el momento adecuado para que sea útil a la solución del conflicto.

En la capital belga, Sánchez insistió en que la solución de los dos estados - Israel y Palestina- solo será viable si a la vez que los países occidentales reconocen a Palestina - España está dispuesta a encabezar ese camino- los árabes lo hacen con Israel, algo que solo han hecho unos pocos. Este reconocimiento de Israel estará sin duda encima de la mesa en su viaje a Arabia Saudí y Qatar, dos países que aún no lo han hecho, mientras Jordania sí lo hizo. De hecho, la guerra de Gaza ha llegado justo en el momento en que había un cierto acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, un horizonte que los 32.500 muertos en Gaza a manos de Israel han alejado por

con Israel y, de hecho, este último es decisivo en los intentos de mediación para buscar treguas o salidas a la guerra.

La cuestión de Gaza no forma parte solo de la agenda internacional de Sánchez, a la que le pone mucho foco, mucho más que sus dos predecesores, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. En La Moncloa ven también Gaza como un asunto de política nacional, porque la opinión pública española sigue muy de cerca esta cuestión y, según Sánchez, reclama una posición nítida de su Gobierno. De hecho, el PP, que criticó a Sánchez por sus tensiones con Israel, no ha hecho de esta cuestión una gran bandera de oposición al Gobierno. De hecho, el PP también defendió el reconocimiento de Palestina en una proposición apoyada en el Congreso por los dos grandes partidos en 2014.

Sánchez se ha comprometido a hacer efectivo ese reconocimiento en esta legislatura, para

no parece inminente. Esta posición firme de Sánchez en la cuestión palestina también le acerca a su socio de coalición, Sumar.

En Bruselas, Sánchez reivindicó la semana pasada que "es importante que países distintos de distintas familias políticas y distintas zonas" se sumaran al reconocimiento de Palestina. Bélgica no lo hizo porque no hay consenso dentro de la coalición de gobierno, pero su primer ministro, Alexander De Croo, está muy cercano a las posiciones de Sánchez, como se pudo comprobar en la rueda de prensa conjunta que ambos ofrecieron en Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza, y que provocó una reacción airada de Netanyahu por las críticas a sus bombardeos indiscriminados. Sánchez condena en todo momento de manera rotunda la masacre de Hamás el 7 de octubre, y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, pero reclama a Israel una respuesta

**EL PAÍS** 



ponerte de buen humor.

# Las comisiones de investigación tensan el clima político en vísperas electorales

Los partidos vigilan de reojo quiénes comparecerán en el Congreso y el Senado por los casos 'Koldo', 'Mascarillas' y 'Ayuso'

JAVIER CASQUEIRO VIRGINIA MARTÍNEZ Madrid

Ni la primavera ni el cambio horario van a traer un mejor clima político en el país. Al contrario. Todos los indicios apuntan a un más que probable empeoramiento en estos próximos 70 días en los que se resolverán tres campañas y tres elecciones, con un inédito choque institucional al máximo nivel entre el Congreso y el Senado a cuenta de la polémica ley de amnistía y un más que seguro duro cruce dialéctico violento entre diversos portavoces del PSOE y del PP en las distintas comisiones de investigación sobre presuntas tramas de corrupción relacionadas con la compra de mascarillas.

Hoy se constituirá la comisión de investigación promovida por el PP en el Senado que se pretende centrar solo en el caso Koldo, para extender el escándalo y las sospechas sobre todo el PSOE y en particular hacia el presidente, Pedro Sánchez, y su esposa. El PP ha elaborado un vídeo documental de estética mafiosa sobre sus intenciones que se titula La Trama. Mañana se conformará en el Congreso otra comisión, impulsada por el PSOE, sobre las contrataciones de todas las administraciones de mascarillas durante la pandemia y en la que pondrán el foco en las comisiones y compras de personas próximas a la presidenta popular madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

No habrá paz política tras la teórica tregua de Semana Santa. Hoy mismo se formará en el Senado la comisión del caso Koldo y el PP no oculta cuáles son sus objetivos. El sábado, en Donosti, en un acto de calentamiento de la campaña vasca, el portavoz oficial del PP, Borja Semper, enmarcó cuál será el guion de su partido: "El tiempo de dar explicaciones se le acabó porque todo, absolutamente todo, se va a terminar por saber. Se va a terminar por saber el papel que jugaron varios ministros durante la pandemia para la adquisición de material sanitario; se va a terminar por saber qué papel jugaron algunas comunidades autónomas influenciadas por conseguidores políticos; y se va a terminar por saber cuál es el papel del presidente del Gobierno en relación con su entorno familiar".



Francina Armengol y el presidente del Senado, Pedro Rollán, el pasado 5 de diciembre. CLAUDIO ÁLVAREZ

## PERIDIS



El dirigente del PP también añadió una convicción de transparencia que parecía general: "Toda aquella Administración pública, todo aquel gobernador que aprovechó su posición de poder o para enriquecerse personalmente o para favorecer a

su entorno personal, familiar o político, se va a acabar por saber". Semper precisó más tarde que no se estaba refiriendo a la posibilidad de conocer más aspectos, también, de los contratos conseguidos en aquella etapa ni por el hermano de Ayuso

ni por su pareja sino por todos los departamentos del Gobierno central que operaron en algún momento con Koldo García, el exasesor personal del exministro socialista José Luis Ábalos. Pero el PP no pretende detenerse ahí, como se revela en el documental que estrenó en las redes sociales ayer y que titula La Trama. Durante 12 minutos aparecen noticias sobre hechos investigados, pero también sobre bulos o sospechas no contrastadas judicialmente, que implican a la presidenta de las Cortes y tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, a cuatro
ministerios, e incluso a la esposa
del presidente.

El PP no ha querido aclarar aún qué tipo de comparecencias reclamará en la comisión Koldo, que fijará hoy su calendario y programa de trabajo. Sobre esos comparecientes, los populares han avanzado que no descartan a la esposa del presidente, Begoña Gómez, por su supuesta relación con la aerolínea Air Europa, rescatada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020. La Oficina de Conflictos de Intereses ya archivó esa denuncia del PP contra Sánchez por este asunto.

El PSOE tampoco ha querido adelantar muchas pistas sobre a quién llamará en la comisión más genérica sobre mascarillas y material sanitario del Congreso. Ambos partidos se miran de reojo, como reconocen sus portavoces. Usarán ambas comisiones y por extensión las instituciones que las albergarán para arrear-

El partido de Feijóo implica en un vídeo a Begoña Gómez y cuatro ministerios

Patxi López apunta contra el entorno familiar de la presidenta madrileña

se políticamente y para amenazar con citar a personas y cargos de ambos partidos al mando de diferentes administraciones. Los populares han amagado con llamar a Armengol y al menos cuatro ministros, además de Ábalos o el propio Koldo. El PSOE quiere esperar y ver qué hace el PP para elevar el pistón de sus pretensiones en el Congreso pero su portavoz en esa Cámara, Patxi López, ya ha comentado varias veces que querrán saber cómo se registraron determinados contratos en la Comunidad de Madrid y en el entorno de Ayuso. Los socialistas también han señalado que hubo situaciones similares a las gestionadas por el Ejecutivo central en autonomías como la Xunta de Galicia del propio Alberto Núñez Feijóo.

Esas comisiones de investigación, que se enredarán con otras tres ya creadas y pactadas en el Congreso con los partidos separatisas catalanes pero que no han comenzado sus operaciones, deberían iniciar sus trabajos en los próximos 70 días en los que se desarrollarán tres campañas electorales. Tres comicios en los que el PSOE competirá además de con el PP en toda Espa-

ña (europeas del 9 de junio) con algunos de sus socios parlamentarios en sus territorios: vascas del 21 de abril y catalanas del 12 de mayo.

#### Ponencia sobre la amnistía

La ley de amnistía, además, continúa sus trámites políticos y judiciales. El PP no quiere soltar esa prenda. Los populares solicitaron a finales de enero una sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, donde disfrutan de mayoría absoluta, para discutir sobre esa norma. El foro, el único de las Cortes en el que pueden intervenir representantes de las autonomías, se reúne mañana para elaborar la ponencia sobre la ley. Fuentes del PP en la Cámara alta esperan para el final de esta semana un nuevo informe al respecto en esta comisión, presidida por la popular Luisa Fernanda Rubi, y en el que se incidirá sobre las "desigualdades" entre los territorios que a su juicio genera esa proposición de ley. El dictamen será debatido el lunes día 8 en la sesión a la que podrán acudir en teoría todos los presidentes autonómicos que quieran, aunque es más que posible que solo vayan los del PP.

Los letrados del Senado, a petición de la Mesa presidida por el PP, emitieron el pasado 18 de marzo dos informes sobre la ley de amnistía, cuya tramitación sigue su curso en la Cámara alta tras ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. El dictamen de esos servicios jurídicos, cuya cúpula fue renovada en enero por los populares con personal próximo a sus tesis, fue durísimo contra la ley, a la que tachó de "reforma constitucional encubierta".

Esos expertos replicaron así el informe favorable a la amnistía emitido en noviembre por el secretario general y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, que antes había sido un alto cargo de este Ejecutivo y que ahora está en el foco de los ataques del PP pese a que veteranos y contrastados letrados como Manuel Alba le han respaldado.

Los argumentos de los letrados del Senado sí sirvieron de excusa para que el PP anunciase un choque institucional sin precedentes entre ambas Cámaras ante el Tribunal Constitucional. El grupo popular registró ante la Mesa de la Cámara alta, antes del parón por Semana Santa, la solicitud de un pleno para sacar adelante esa propuesta. La Mesa aceptará ese texto mañana, justo antes de un nuevo y agrio pleno de control al Gobierno en el que habrá varias preguntas de corrupción y hasta una reprobación al ministro Félix Bolaños por la amnistía. La sesión en la que se ratificará el conflicto institucional se demorará así a la semana siguiente, previsiblemente el 9 de abril. Por lo que el Congreso tendría de margen hasta el 9 de mayo como fecha límite para contestar, aunque por ahora no tiene previsto hacerlo.



Isabel Díaz Ayuso y su novio Alberto González Amador, en febrero de 2022 en Madrid. LAGENCIA PRESS

# La investigación obliga al novio de Ayuso a confesar una docena de engaños

La inspección destapó tras 18 meses un fraude de 350.000 euros que el empresario admitió

#### JOSÉ MANUEL ROMERO Madrid

El empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, intentó engañar durante al menos dos años a la Agencia Tributaria en las declaraciones del Impuesto de Sociedades presentadas el 14 de julio de 2021 y el 22 de julio de 2022. El relato de los hechos descubiertos durante la inspección fiscal, incorporado al sumario del caso, acredita cómo incluvó en sus declaraciones de 2021 y 2022 una docena de facturas de supuestos gastos a sabiendas de que esos grandes desembolsos no se habían producido o no se correspondían con lo declarado.

La Agencia Tributaria descarta que hubiera discrepancias con el empresario, y detalla en su informe los intentos de engañar a Hacienda para pagar menos impuestos, que luego admitió el propio González Amador. El novio de la presidenta madrileña ha implicado a nueve empresas y cuatro particulares en esas maniobras para ahorrarse al menos 350.000 euros. El empresario, imputado por dos delitos fiscales, deberá declarar ante la juez el 20 de mayo. González Amador puede intentar un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena de cárcel prevista en el Código Penal (de uno a cinco años por cada delito) siempre que repare el daño causado con una cantidad muy superior a la defraudada.

La inspección fiscal inició sus trabajos el 12 de mayo de 2022, tras comprobar que la declaración del Impuesto de Sociedades de 2020 incluía datos sospechosos. Con seis veces más ingresos que en 2019, González Amador declaró un tercio de la cuota tributaria registrada un año antes. Solo seis meses después de iniciar la investigación, la Agencia Tributaria amplió la inspección a la declaración de 2021, donde también detectó irregularidades.

Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, declaró ayer en El Mundo que
Alberto González es "un brillante ejecutivo de empresa que lleva muchos años declarando a Hacienda que gana más que el presidente del Gobierno y que tiene un
problema, no con su inspección
fiscal, ya que le han inspección
fiscal, ya que le han inspeccionado a él personalmente y está al corriente, sino con una empresa de
la que la inspectora dice que no se
cree dos facturas falsas".

Los principales hitos de la investigación fiscal, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, son estos:

• Primero. La empresa Maxwell, propiedad de González Amador, intermedió entre dos empresas españolas para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia y logró casi dos millones de euros en comisiones. Gonzá-

lez Amador presentó en su declaración del impuesto de sociedades (julio de 2021) una factura de 620.000 euros a favor de MKE. empresa mexicana que supuestamente había prestado servicios para Maxwell. El empresario pretendía así deducirse esos gastos y ahorrarse impuestos. La investigación de Hacienda descubrió que el novio de Ayuso conocía, antes de presentar la declaración, que la factura de los 620.000 euros había sido anulada en diciembre de 2020 por MKE, circunstancia que esta firma mexicana reconoció ante Hacienda. Además, apenas un año después de presentada la declaración del Impuesto de Sociedades, González Amador admitió que "no hubo acuerdo con MKE, ni se pagó la factura, ni existió proyecto cerrado" que obligara al desembolso que había declarado.

La investigación acumuló más pruebas del fraude. Maximiliano E. Niederer, supuesto socio de González Amador, aparecía como representante de MKE en la firma del contrato de colaboración, pero lo negó ante los inspectores de Hacienda en mayo de 2023 aunque poco después admitió que conocía a algunos de sus representantes y que alguien firmó en su nombre el contrato aportado por González Amador.

Segundo. González Amador repitió un año después en su declaración del Impuesto de Sociedades del 22 de julio de 2022 el intento de engaño. Presentó facturas a favor de una sociedad de

Rodríguez defiende que el problema son solo dos facturas falsas

Hacienda constata elementos para apreciar al menos dos delitos fiscales Costa de Marfil llamada Gayani, también representada por Maximiliano E. Niederer, a la que había pagado 922.585 euros por los servicios para vender dos millones de vacunas al Gobierno de Costa de Marfil. Las facturas estaban fechadas el 16 de junio de 2021, apenas 15 días después del contrato de colaboración firmado entre Maxwell y Gayani. Un año antes de la declaración del Impuesto de Sociedades, el empresario González Amador supo que no había logrado el contrato para vender mascarillas a Costa de Marfil y, por tanto, no había nada que pagar a la empresa Gayani.

La empresa TEC PHARMA EUROPE fue la encargada de presentar la oferta como entidad de intermediación de medicamentos y, según la investigación de Hacienda, informó a Maxwell que no había resultado adjudicataria el 19 de julio de 2021, un año antes de que González Amador presentase a la Agencia Tributaria una factura por los gastos en el proyecto de venta de vacunas a Costa de Marfil. "Contabilizan la factura", señalan los inspectores de Hacienda, "pero a esa fecha saben que el resultado de la licitación suponía la rescisión del contrato marco sin que hubiera generado el derecho a cobrar ninguna cuantía por parte de Gayani".

 Tercero. González Amador pagó 178.400 euros en 14 facturas a seis empresas localizadas en municipios de Sevilla por "servicios inexistentes", según la Inspección Fiscal. La Agencia Tributaria llegó a comprobar que las cantidades pagadas por Maxwe-Il mediante trasferencia bancaria a estas firmas eran retiradas en su totalidad a las pocas horas, sin precisar los motivos de tan extraño comportamiento. El novio de Ayuso pretendió deducirse estos gastos en 2022 y acabó admitiendo que los gastos declarados por los supuestos servicios prestados por tres de estas empresas (siete facturas) no eran deducibles.

Los ingresos principales de González Amador antes de ganar en 2020 casi dos millones por la intermediación en la venta de mascarillas correspondían a la asesoría que prestaba para el grupo Quirón Salud. En 2021 lleva a cabo una extraña operación, con el beneplácito de Quirón Salud, por la que cedió el contrato con ese grupo a Masterman, también de su propiedad, y sin empleados. Esa ingeniería es censurada por los inspectores como otro intento de engaño.

Los inspectores desmontaron en año y medio de investigación el tinglado de facturas falsas que González Amador había fabricado: "A juicio de este equipo, cabe concluir que existen, en los hechos y circunstancias que rodean la conducta del obligado tributario [Alberto González Amador] elementos suficientes para apreciar la existencia de dos posibles delitos contra la Hacienda Pública respecto al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021".



Exhumaciones en el cementerio de Belchite (Zaragoza). CARLOS GIL-ROIG

## El Gobierno llevará al Constitucional la ofensiva del PP y Vox contra las leyes de memoria

El Ejecutivo encarga un informe jurídico sobre las llamadas normas "de Concordia"

#### NATALIA JUNQUERA Madrid

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha encargado al servicio jurídico de su departamento un informe para llevar ante el Tribunal Constitucional la ofensiva de los gobiernos autonómicos del PP y Vox contra la legislación de memoria, que han decidido sustituir por otras normas llamadas "de Concordia".

El pasado martes, representantes de los grupos parlamentarios del PP y Vox en Castilla y León presentaron una proposición de ley para derogar el decreto en materia de memoria en la comunidad, aprobado en 2018, bajo el pretexto, según explicó Carlos Menéndez, diputado de la extrema derecha, de que obedecía a "una visión sesgada y sectaria de la historia" y para "eliminar imposiciones ideológicas que intentan fijar una versión oficial". Según el nuevo relato normativo que pretende aprobar el bipartito, la Guerra Civil no obedeció al golpe de Estado de julio de 1936, sino a "dinámicas de enfrentamiento de años anteriores" llevadas al "paroxismo", es decir, la exaltación de las pasiones.

El texto se remonta a 1931 y evita la palabra "dictadura". Preguntado por qué, el diputado del PP Raúl de la Hoz aseguró en rueda de prensa que la condena a ese periodo estaba "implícita". Su socio, sin embargo, recordó que Vox no hace "valoraciones" sobre "ningún periodo histórico" e insistió en que el nuevo texto da "el mismo tratamiento a todas las víctimas políticas del periodo comprendido entre 1931 y 1978". De la Hoz aseguró que eso no suponía "de ninguna manera, equiparar la II República con la dictadura". Preguntado por si veía compatible promulgar "la concordia" cuando el líder de su partido asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez es "el peor en 80 años", el portavoz de Vox afirmó que "desde luego que sí": "No solo es el peor de nuestra democracia, sino del último periodo histórico más reciente de España". En redes sociales, el europarlamentario del partido ultra Herman Tertsch celebró el jueves 28 de marzo con una imagen de brazos en alto que Madrid hubiera sido "liberada por Franco de 32 meses de terror rojo" en 1939.

En la Comunidad Valenciana, PP y Vox también presentaron, el pasado 21 de marzo, una proposición de "ley de Concordia" para sustituir a la actual ley regional de memoria, de 2017. El texto replica el párrafo sobre el "paroxismo" que originó, a su juicio, la Guerra Civil y establece que "una dirección eminentemente técnica" garantizará la autonomía de la voluntad de las familias "sin reabrir las cuestiones de la legitimidad de los regímenes, que forman todos, sin excepción, parte de nuestra historia patria". También afirma que la legislación de memoria aprobada por gobiernos de izquierdas decretaba "la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles" para "moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y pe-

nalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos".

En Aragón, el gobierno del PP y Vox derogó el pasado febrero la ley autonómica de memoria regional por un procedimiento de urgencia, de lectura única. El PP y Vox habían presentado la iniciativa legislativa —un solo artículo para un solo propósito— el 20 de noviembre de 2023, aniversario de la muerte de Franco.

Vox ha logrado incluir la derogación de la normativa de memo-

## Los textos autonómicos en peligro

Castilla y León. En abril de 2018 se aprobó el decreto de memoria histórica y democrática. El pasado martes PP y Vox presentaron una proposición de ley que supondrá su derogación.

Comunidad Valenciana. PP y Vox registraron el pasado marzo una proposición de ley "de Concordia" que supone la derogación de la ley regional, aprobada en 2017.

Aragón. En febrero, el Boletín Oficial de la comunidad publicó una ley de artículo único, la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón, aprobada en 2018.

Cantabria. El PP gobierna en solitario, pero el pasado septiembre apoyó una iniciativa de Vox para derogar la ley regional de memoria, aprobada en 2021 durante el Gobierno de coalición del PSOE y el PRC.

Baleares. El pacto suscrito por Vox y el PP, que gobierna en solitario con el apoyo de la extrema derecha, fija el compromiso de derogar la ley de memoria autonómica, de 2018 y evitar "la destrucción de monumentos y elementos históricos".

Extremadura. El pacto de Gobierno entre el PP y Vox en la comunidad prevé "impulsar una nueva ley que sirva a la concordia real y que derogue la de memoria democática de Extremadura aprobada en 2018".

ria, una de sus grandes banderas, en sus pactos con el PP. Para el Ejecutivo central, ese desmontaje del aparato legal que apoyaba las políticas de reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en los distintos territorios puede conculcar la ley estatal vigente desde octubre de 2022, motivo por el que estudian llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Fuentes del Gobierno creen que detrás de esas nuevas leyes de Concordia hay "negacionismo" y "blanqueamiento" del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista y que suponen un intento de "reescribir la historia".

El PP y Vox sostienen, para derogar la normativa autonómica de memoria, que solo atiende a las víctimas de un bando, que impide la "concordia" entre españoles y supone un ataque a la Constitución de 1978 y la transición democrática. Son premisas falsas. La normativa ampara a todas las víctimas, sin distinción de ideología. En la práctica, son las familias del bando perdedor de la guerra las que más se benefician porque son sus parientes los que aún yacen en fosas y cunetas, ya que Franco elaboró su particular legislación de memoria durante toda la dictadura para recuperar los restos de "los caídos por Dios y por España" -- encargó un protocolo de exhumaciones- y para compensar a sus descendientes a través de distintas vías, simbólicas y económicas. Todo quedó registrado en el BOE. La palabra "concordia", con la que PP y Vox han bautizado las leyes sustitutorias está presente en todos los textos que pretenden derogar. Tampoco es cierto que esos textos ataquen la Transición democrática o la Constitución de 1978. Al contrario, hay párrafos casi idénticos en ese sentido entre los nuevos textos promovidos por la derecha y la extrema derecha y los que quieren abolir. Dice, por ejemplo, la ley de Concordia de PP y Vox en la Comunidad Valenciana: "La Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación del pasado. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política y ha sido la base de una de las épocas de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país". Y reza la ley estatal de memoria democrática: "La vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra y los cuarenta años de dictadura franquista. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país".

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática afirman, ante la preocupación de las víctimas, la mayoría de ellas de edad muy avanzada, que el Gobierno continuará aplicando la ley estatal hasta el último rincón, admitiendo que, en muchos casos, ya ha llegado tarde.



Imanol Pradales y Andoni Ortuzar se abrazaban ayer en el Aberri Eguna. LUIS TEJIDO (EFE)

## El PNV usa el Aberri Eguna para reivindicarse frente a EH Bildu

Los comicios del 21 de abril marcan la celebración del día de la patria vasca

### EL PAÍS / AGENCIAS Madrid

Menos de cinco días faltan para que arranque la campaña de las elecciones vascas del 21 de abril, las más ajustadas que se recuerdan, según las encuestas. La antesala de los comicios coincidió con la celebración anual, ayer, del día de la patria vasca, el Aberri Eguna, en una jornada en la que los partidos aprovecharon la festividad para reivindicarse ante la cita en las urnas. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pidió en Bilbao a su militancia que "movilice el voto a tope" y sugirió que EH Bildu tiene "una agenda oculta con sus verdaderas intenciones", que pondrá en marcha si gobierna. Ortuzar reconoció que "la cosa está reñida", en referencia el empate técnico con EH Bildu que auguran los sondeos, pero se mostró seguro de que el PNV ganará las elecciones.

"Lo que está en juego no es si PNV es más que Bildu o Bildu más que el PNV. Esa es una lectura muy simplista. Lo que está en juego es la respuesta de las instituciones de Euskadi para garantizar progreso y bienestar", agregó Ortuzar en el acto, en el que también intervino el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el candidato de la formación, Imanol Pradales. Urkullu enumeró los logros que a su juicio ha logrado el PNV

al frente de las instituciones vascas, entre los que destacó que en la actualidad Euskadi "es más nación y goza de más autogobierno y bienestar" gracias a su acción de gobierno, y criticó a quienes "buscan solo desestabilizar y alentar una confrontación permanente". Urukullu recibió una gran ovación por parte de todos los asistentes en su último Aberri Eguna como lehendakari.

El sucesor de Urkullu, Imanol Pradales, se refirió también a EH Bildu, su principal rival el 21-A, pero lo hizo de manera velada, sin mencionar expresamente a los abertzales. "Hay que elegir entre dos modelos: para ir a mejor o para ir a peor", enfatizó el nuevo cabeza de lista del PNV. "Aunque lo intenten, no tenemos amnesia", aseveró. "El PNV soluciona los problemas, sin crear nuevos quebraderos de cabeza y sin meter la mano en el bolsillo de la gente. Ese es nuestro modelo y de esto van las elecciones", concluyó. La encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER otorga tanto a PNV como a EH Bildu 28 escaños y da al PNV una ventaja mínima en intención de voto: el 34,2% frente al 33,7% de

Padrales se refiere a los 'abertzales': "Aunque lo intenten, tenemos memoria"

Otegi asegura que su proyecto tiene "vocación de Estado independiente" EH Bildu, algo impensable hace 20 años.

EH Bildu, por su parte volvió a celebrar el Aberri Eguna en Pamplona con una manifestación multitudinaria y un acto político en el que intervino el coordinador general de la formación, Arnaldo Otegi, quien advirtió de que la independencia "no llegará" si antes no alcanzan los "gobiernos". En una jornada fría y lluviosa, la marcha, con unos 15.000 participantes, según datos de la Delegación del Gobierno en Navarra, comenzó a mediodía encabezada por una pancarta con el lema Nazioa gara ("somos una nación"), que portaban los principales dirigentes y cargos públicos de EH Bildu, con Otegi a la cabeza. Otegi explicó que el proyecto de EH "tiene una clara vocación de Estado soberano, de Estado independiente y de República vasca". Representantes de ERC y BNG se sumaron a la manifestación.

Tras escuchar lo dicho por el PNV en su celebración del Aberri Eguna, el presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier De Andrés, dijo que dicha formación "está cada vez más lejos de la Euskadi abierta que necesitamos y reclamamos los vascos". Desde la dirección nacional del PP, Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización de la formación, situó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la "mayor garantía para el blanqueamiento de Bildu y el fortalecimiento del independentismo" en España. Fúnez criticó el hecho de que BNG, ERC y EH Bildu celebraran el Aberri Eguna en Pamplona, ciudad gobernada por el partido liderado por Otegi gracias al apoyo del PSOE.

## El pacto con el PSC en Barcelona se le atraganta a ERC en plena precampaña

El adelanto electoral aplazó la entrada de los republicanos al Ejecutivo municipal

#### C. S. BAQUERO / C. BLANCHAR Barcelona

Hay piedras con las que un partido político está condenado a tropezar, usualmente, más de una vez. En Esquerra (ERC), vendría a ser la relación con el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). El último trompicón y que con seguridad servirá de munición en su contra en la precampaña de las elecciones autonómicas, llegó el pasado miércoles. Ambas formaciones tenían cerrado un pacto para gobernar juntos Barcelona, pero el adelanto de las elecciones al Parlament lo terminó por aplazar.

El alcalde Jaume Collboni (PSC) afirmó la semana pasada que, tras la aprobación del Presupuesto en mayo, por cuestión de confianza, el paso siguiente "será ampliar el gobierno municipal", sin citar a ERC. En las filas republicanas oficialmente no se dan por aludidos, aunque en privado lo admiten. La idea es incorporarse al gobierno de Collboni después del 12-M o de las elecciones europeas. La dirección de ERC insiste en señalar que su adversario en las autonómicas es precisamente el PSC. El president Pere Aragonès advirtió: "Que nadie se ponga en la boca lo que hará ERC ni en Barcelona ni en otros sitios", pero no fue capaz de desmentirlo. El anuncio de Collboni, al final del pleno que activaba la moción de confianza para aprobar las Cuentas pactadas con ERC, cogió por sorpresa a los republicanos.

Fuentes del PSC en el Ayuntamiento insisten desligar lo dicho por el alcalde. "No anunció ningún pacto", "no citó a ERC", "lo que dijo es que después del presupuesto toca ampliar gobierno", insisten. Pero otras voces del mismo grupo aseguran en que el acuerdo está cerrado. "Si fuera por el grupo, habrían entrado el mismo miércoles. Está todo atado", explican.

Nadie en el grupo municipal de ERC compareció para desmentir al alcalde. Fuentes del grupo republicano explican que sí hay pacto, que se cerró hace un mes y que fijaba la entrada en el gobierno de la ciudad en mayo. Pero el adelanto electoral derivado del fracaso de los Presupuestos de la Generalitat (que el PSC apoyó) lo cambió todo. Si ya había voces críticas en el Govern, especialmente entre los secretarios generales, de la conveniencia de pactar con el PSC en el Ayuntamiento antes de disolver la legislatura, la perspectiva de tener en plena campaña una foto del pacto con el rival y ganador de las elecciones, según las encuestas, no ayudó sino a arreciarlas.

La normalización de los pactos entre los socialistas catalanes con Junts y ERC es uno de los deberes pendientes de la digestión del procés. La posibilidad de un pacto de izquierdas o uno sociovergente en el Parlament es impensable, según las cúpulas de ERC y Junts. En el independentismo la acusación de cercanía con los socialistas es todavía algo recurrente de cara a desprestigiar al contrincante. Es más, ha sido una de las armas preferidas usadas desde el 2017 para intentar sembrar mutua-

Los volantazos de Esquerra con los socialistas se repiten

Collboni anunció que ampliará su Gobierno tras aprobar las Cuentas

mente dudas sobre el compromiso con la causa independentista. Aún hay quien dice que no se puede pactar con "el bloque del 155". Y nada hace pensar que los exconvergentes no usen el pacto en el Ayuntamiento para sostener su idea de que Aragonès y Salvador Illa pactarán en la Generalitat.

Mientras, la militancia va haciéndose a la idea de que tarde o temprano el pacto se materializará. Con la federación barcelonesa de ERC partida en dos tras las últimas elecciones internas, la presidenta de la Federación, Eva Baró (que ganó por la mínima) y la presidenta del grupo municipal, Elisenda Alamany "han avanzado convenciendo a cuadros medios", apunta una fuente segura de que "si convences a los secretarios generales reticentes, es más fácil hacerlo con las bases". Un militante que mantiene su rechazo a una alianza ERC-PSC advierte: "Podemos dejarnos cuatro diputados en el Parlament".

Las policías española, italiana y belga investigan decenas de casos con un patrón común

# El avión presidencial de Obiang, cárcel para trasladar a opositores secuestrados

JOSÉ MARÍA IRUJO Madrid

Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial, persigue y secuestra a sus opositores hasta el último rincón del planeta. Un informe confidencial de la Comisaría General de Información de la Policía (CGI) y trabajos de distintas ONG, la ONU y el Departamento de Estado de EE UU concluyen que los servicios secretos del dictador han secuestrado a 34 disidentes entre 1997 y 2019.

El pago a sicarios o colaboradores africanos y el uso del avión presidencial como escudo diplomático para trasladar a sus víctimas a Malabo es el patrón de estos secuestros. Algunos opositores fueron ejecutados, otros han desaparecido, según una investigación policial a la que ha tenido acceso EL PAIS. Todos los secuestros guardan una extraordinaria similitud con el de los cuatro opositores, dos de ellos españoles, raptados en Sudán del Sur en 2019, el último de la macabra lista. Por este secuestro la Audiencia Nacional ha ordenado la búsqueda v captura contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia e hijo del presidente, el ministro del Interior y el director general de Seguridad. Las policías española, italiana y belga trabajan unidas en la investigación de varios casos.

El examen de la implacable persecución de Obiang a sus opositores en el exilio es un paseo por el horror. En cada historia afloran trampas, engaños o falsas ofertas de trabajo para conducir a sus víctimas hasta países africanos donde sicarios o policías locales a cambio de dinero raptaron a los opositores y los condujeron hasta la embajada guineana. Y desde allí en coches diplomáticos hasta el avión presidencial para terminar en el siniestro penal de Black Beach, en Malabo, un agujero negro donde el maltrato, las torturas y la humedad obliga a los presos a vivir en condiciones dramáticas. Un infierno del que fue alcaide el actual presidente antes de derrocar a su tío, Francisco Macías. El episodio final concluye con juicios militares, sin garantías, en los que son condenados a penas de entre 30 y 90 años de cárcel.

● Sobredosis de Diazepan y Valium. En 2005 Juan Ondo Abaga, ex comandante de la Marina, llevaba ocho años refugiado en Cotonou, capital de República de Benin, bajo la protección del Gobierno y del Alto Comisionado para Naciones Unidas (ACNUR). Un beninés que se ganó su amistad le convenció para viajar hasta una localidad fronteriza con Nigeria donde le presentaría a un inversor para un posible negocio. Durmieron juntos en un hotel y en la cena

GOMA CAMPS, S.A.U. (Sociedad Absorbente)

PAPELERA DE LA RIBA, S.A.U. (Sociedad Absorbida)

## ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (en adelante, "RDL 5/2023"), se hace público que el Accionista Único de "GOMA CAMPS, S.A.U." (la "Sociedad Absorbente") y el Accionista Único de "PAPELERA DE LA RIBA, S.A.U." (la "Sociedad Absorbida") en ejercicio de las competencias propias de la Junta General, por acuerdos adoptados en fecha 26 de marzo de 2024, ha aprobado la fusión por absorción de "PAPELERA DE LA RIBA, S.A.U." (Sociedad Absorbida) por parte de "GOMA CAMPS, S.A.U." (Sociedad Absorbente), de la que la Sociedad Absorbente adquirirá, por sucesión universal, el patrimonio, así como todos los derechos y obligaciones afectos al mismo, quedando la Sociedad Absorbida disuelta sin liquidación como consecuencia de la referida operación de fusión, circunstancia que conllevará la extinción de la misma. Todo ello, en los términos y condiciones expuestos en el Proyecto Común de Fusión redactado, en fecha 12 de marzo de 2024, por el órgano de administración de las sociedades intervinientes en la fusión, sirviendo como base de la operación los balances de las sociedades cerrados a 31 de diciembre de 2023.

La fusión se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones del artículo 53 del RDL 5/2023, por tratarse de una fusión por absorción de sociedades integramente participadas al ser la Sociedad Absorbente el accionista único de la Sociedad Absorbida, constituyendo un supuesto asimilado al procedimiento de absorción de sociedades integramente participadas.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 13 del RDL 5/2023, se hace constar de modo expreso el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participes en la fusión de obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión aprobados por cada una de las sociedades, los cuales se encuentran a disposición en los respectivos domicilios sociales. Del mismo modo, se reconoce el derecho de los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan de oponerse a la fusión, durante el plazo de un mes contado desde la fecha de publicación del proyecto de fusión de acuerdo con el artículo 13 del RDL 5/2023.

En La Riba (Tarragona), a 27 de marzo de 2024. GOMA CAMPS, S.A.U., representada por D. Maties Gomà-Camps Reboltós, como Administrador Único. PAPELERA DE LA RIBA, S.A.U., representada por D. Maties Gomà-Camps Reboltós, como Administrador Único



Teodoro Obiang Nguema, el 19 de enero en Kampala (Uganda). DANIEL IRUNGU (EFE)

y con la complicidad de los dueños del local lo anestesiaron con una sobredosis de Diazepan y Valium. Agentes de Obiang lo trasladaron inconsciente hasta Nigeria y lo condujeron a la residencia del embajador guineano en Abuja, la capital. En el aeropuerto esperaba el avión presidencial del dictador. La policía nigeriana interrogó a sus secuestradores sobre la identidad del hombre al que conducían en una camilla. Lo identificaron como miembro del séguito presidencial y esgrimieron la urgencia del traslado por motivos de salud. Juan Ondo, acabó en la prisión de Black Beach. Gracias a la presión internacional quedó en libertad tres años después.

 Asesinato en Costa de Marfil. Anastasio Bita Rope Lope se refugió en Costa de Marfil tras el levantamiento popular, de enero de 1998, en el que activistas bubis se enfrentaron a la dictadura y atacaron puestos de la policía guineana. Bita, miembro de la etnia bubi, huyó e inició una nueva vida. Ocho años después, el 4 de febrero de 2006, dos hombres que dijeron ser policías se presentaron en su casa de Abiyán, capital económica de Costa de Marfil, donde residía con su mujer y le pidieron que les acompañara. Nadie, salvo funcionarios de la embajada española en ese país que les ayudaban, conocía su domicilio. A los dos días, se halló su cadáver con dos balazos. Las llamadas de su mujer al director general de Seguridad no sirvieron para localizar a los sicarios. Se cree que ante el despliegue policial y la dificultad de sacarlo de el país optaron por ejecutarle. Bita Rope era el activista bubi más buscado por el régimen del dictador.

 Maletero diplomático y doble secuestro. El caso de Cipiriano Nguema Mba, es una muestra de hasta donde puede llegar la obsesión de Obiang por perseguir a sus opositores. Este exteniente coronel fue secuestrado dos veces. Su historia es la de una persecución sin descanso. Una cacería que se inició cuando en diciembre de 2003 huyó a Camerún donde obtuvo asilo político. La respuesta fue un juicio en ausencia, denunciado por Amnistía Internacional, en el que fue condenado a 30 años de prisión. Cinco años después, tres policías cameruneses se presentaron en su casa en Yaoundé, la capital, lo introdujeron mediante engaños en su coche y lo entregaron en la embajada de Guinea Ecuatorial a un alto funcionario que les había contratado. Tras ser torturado, lo encerraron en el maletero de un vehículo con matrícula diplomática que le condujo hasta la pista del aeropuerto. Camerún abrió una investigación, suspendió a los agentes y declaró persona *non grata* al embajador guineano. Los agentes confesaron que Obiang quería a Cipriano vivo. En 2010, el opositor logró escapar a Camerún y desde allí a Bélgica donde obtuvo la condición de refugiado político.

En 2013 este exmilitar volvió a ser secuestrado cuando visitaba a un familiar en Nigeria. El avión de Obiang fue empleado para su traslado a Malabo. Gracias a la

La Audiencia Nacional ha ordenado la detención del hijo del dictador

También se investiga a su ministro del Interior y a su director de Seguridad presión internacional fue puesto en libertad en 2018 y regresó a Bélgica junto a su familia.

 De Roma a la prisión de Black Beach. La historia del ingeniero Fulgencio Obiang Esono y de Francisco Micha Obama, el primero residente en Pisa (Italia) y el segundo en Madrid, dio un giro siniestro cuando el 17 de septiembre de 2018 decidieron citarse en el aeropuerto de Roma. Unos supuestos empresarios les habían tentado con una oferta de trabajo que les condujo a Lome, la capital de Togo. Picaron el anzuelo y acabaron en el avión presidencial de Obiang camino de la prisión de Black Beach en Malabo donde fueron torturados. La policía togolesa los entregó sin que mediara ningún proceso de extradición. En un juicio sin garantías fueron condenados 58 años de cárcel.

Martin Obiang Ondo, Feliciano Efa Mangue, Bienvenido Ndong y Julio Obama, todos residentes en Madrid, son los últimos protagonistas del largo rosario de secuestros y persecución que los servicios secretos de Obiang protagonizan con impunidad desde hace décadas. Los cuatro acabaron también encapuchados en el avión presidencial de Obiang rumbo a una cárcel guineana. Los tres secuestrados han sido condenados a penas de entre 60 y 90 años de cárcel por un supuesto intento de golpe de Estado.

Obama, de 61 años, falleció dos semanas después de que Carmelo Ovono Obiang, de 44 años, hijo del dictador y jefe del servicio de inteligencia exterior, conociera que estaba siendo investigado en España por delitos de terrorismo y torturas. El juez Santiago Pedraz, instructor de la investigación, renunció a detenerlo cuando la policía lo había localizado en un hotel de Madrid.

EL PAÍS, LUNES 1 DE ABRIL DE 2024

## **Newsletter EL PAÍS FEM**



## LEE LA VIDA A TRAVÉS DE LA MIRADA FEMENINA



Historias, recomendaciones y reflexiones sobre los logros y retos pendientes desde la perspectiva de género.



MADRID EL PAÍS, LUNES 1 DE ABRIL DE 2024

## Olala, la firma de pisos turísticos que controla la zona más pobre de Madrid

Los grandes inversores del alquiler vacacional desembarcan en Puente de Vallecas, que pierde vecinos y viviendas para familias mientras los alquileres suben un 26%

#### FERNANDO PEINADO Madrid

El distrito más pobre de Madrid, Puente de Vallecas, es la nueva frontera que han traspasado los grandes inversores del sector de los pisos turísticos. La empresa al frente de esta avanzadilla es la barcelonesa Olala Homes, que desde 2017 ha adquirido o construido ocho bloques enteros para destinarlos al alquiler vacacional, según un trabajo de campo vecinal verificado por EL PAÍS. Las cifras han sido confirmadas por la compañía, que oferta 76 viviendas turísticas en el distrito. En la investigación de los vecinos, al menos 15 edificios enteros se dedican a este sector en Puente de

Vallecas, aunque pueden ser más

ya que en algunos casos esta actividad se ejerce irregularmente

sin señales reglamentarias en el

exterior.

El director ejecutivo de Olala es el israelí Ittai Savran que cuenta que en otras ciudades también han invertido en lugares descentralizados, como el municipio de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, o el barrio de Bellavista, en Sevilla. "Nos sentimos atraídos por barrios con carácter y potencial", responde Savran en una entrevista por escrito. "A diferencia de las zonas céntricas saturadas. Vallecas ofrece un ambiente vibrante, auténtico y con una fuerte identidad. Creemos que nuestra presencia puede contribuir positivamente a la economía local y a revitalizar la zona".

Pero el desembarco de estos inversores genera recelos en unos barrios de orgullo obrero donde los madrileños han encontrado durante generaciones un hogar asequible y cercano al centro. Puente de Vallecas es el distrito con menor renta de los 21 de la capital. Los turistas se hospedan en muchos casos en pisos que antes habitaban vecinos. "Ahí vivían personas que eran muy mayores", dice sobre un par de edificios de Olala, Carmen Barros, una mujer que lleva 50 años en Vallecas. Su marido añade: "Dentro de poco, todos extranjeros".

Una pareja de jóvenes que pasea un perro cuenta que la búsqueda aquí se ha vuelto desesperante. Por fortuna, ellos viven aquí en un piso pequeño de 650

### SE PRECISA **MATRIMONIO DE GUARDESES**

PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN UNA FINCA DE MADRID Se requiere experiencia demostrable Interesados enviar curriculum a guardacasa2@gmail.com

o llamar al 682 503 373

La mayor parte de esta oferta turística se concentra cerca del lí-

mite del distrito con la M-30, junto al scalextric, una frontera hostil Retiro. Son calles estrechas de piabunda el pequeño comercio fade la Albufera, que vertebra el distrito. A solo tres paradas de los anuncios de estos alojamientos en páginas como Airbnb o Booking. Los visitantes jóvenes tran aquí precios muy inferiores a los del centro. Una pareja de Bilbao de 30 y 28 años se hospedó a principios de mes en uno de estos edificios durante cuatro días por solo 132 euros. Uno de ellos lo explicaba así: "Buscamos lo más barato. Nos movemos en Metro y ya está".

Olala es una empresa fundada en Barcelona en 2014 y controlada por una sociedad con sede en Chipre, Rompartner Limited. Ofrece alojamientos en ocho paises, de Europa y Asia. En Madrid, tienen planes de expansión por zonas periféricas. "Estamos explorando nuevas oportunidades en diferentes barrios de la ciudad, especialmente en áreas menos saturadas por la actividad turística", avanza Savran. "Creemos que la

diversificación de la oferta turística en la ciudad es beneficiosa tanto para los residentes como para los visitantes".

Su oferta en la capital aparece en su web y en otras plataformas de alquiler vacacional junto a nombres como "Vallecano Apartment", "Cool Apartment" o "Vallecas Suites" y fotos que muestran decorados al estilo Ikea. Los mensajes destacan la cercanía al centro —"la Estación de Atocha, la más importante de Madrid, está a 3 paradas en metro" - y atribuyen a Puente de Vallecas hechos destacados de otras zonas de Madrid: "Hogar de la gran figura literaria Cervantes y de tres tesoros declarados patrimonio de la humanidad, el distrito es un refugio escondido, rico en historia v cultura".

Los edificios enteros de Olala en Puente de Vallecas se ubican en la avenida de la Albufera 135, María Bosch 10, la avenida de Monte Igueldo 35, Eduardo Sanz 19, Sierra de Alcubierre 7 y 9, Modesto Alonso 23 y Puerto Alto 22. Según ha comprobado este periódico, tienen licencias de actividad y funcionamiento solicitadas por una sociedad vinculada a Olala, RGMP Properties Barcelona SL. Algunos combinan la autorización de pisos turísticos con la de pensión de dos estrellas y en la fachada se venden como "mini hotel", pero dentro no atiende recepcionista alguno. Varias son edificaciones de nueva construcción en solares sin uso, pero otros son bloques donde antes vivían vecinos.

Además, Olala se ha hecho con pisos en edificios donde los turistas conviven con residentes, como por ejemplo en Uceda 7, donde la compañía catalana ha adquirido dos bajos. La empresa asegura que usa "tecnología punta" para reducir las molestias. El administrador de esa finca, de la empresa Zona Oeste, cuenta que Olala intentó comprar más viviendas, pero los vecinos celebraron una junta para prohibir en los estatutos la expansión del alquiler turístico por el resto del bloque. Ya había empezado el conflicto con los turistas de los bajos, explica el administrador: "Hubo algún problema de madrugada". Un residente añade que representantes de Olala asistieron a esa asamblea y trataron de disuadirles advirtiendo de que si en un futuro decidían vender sus pisos, quizás se arrepentirían de haber cambiado las normas.

Los vecinos han detectado edificios turísticos de otros inversores que operan sin permiso, según la base de licencias urbanísticas del Ayuntamiento, Conex, como por ejemplo Albufera 18 o Concordia 3. Otro caso: en Albufera 65 se anuncian tres viviendas de alquiler turístico, pero en Conex solo aparece licencia turística para un único piso.

En Madrid se ofertan 25,543 alojamientos turísticos, de los cuales 19.373 se encuentran dentro de la almendra central (delimitada por la M-30), según la web de análisis InsideAirbnb. Cuanto



Un hombre mira su móvil frente a una pintada contra los turistas en Puente de Vallecas. ALVARO GARCÍA

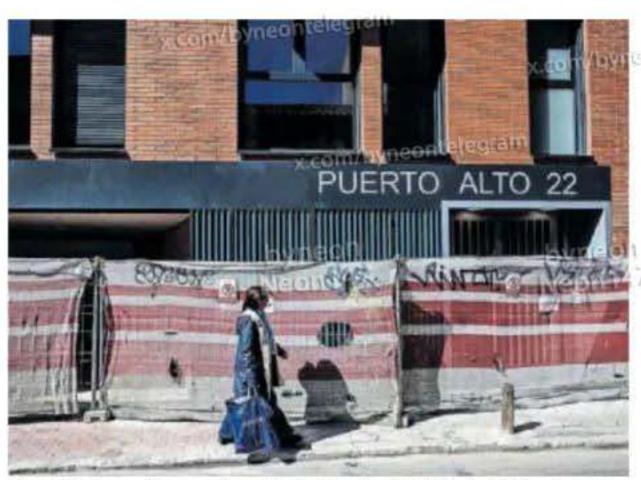

Un edificio en obras en la calle de Puerto Alto 22, de Olala. A.G.

euros al mes, toda una ganga que envidian sus compañeros de la Complutense. "Nos piden que estemos atentos por si sale alguna oferta, pero nada", explica María José Torres. "Cada vez que vemos una obra nueva preguntamos y siempre nos dicen que serán pisos turísticos".

Puente de Vallecas es también el distrito que ha perdido más vivienda para uso familiar en la última década, con 6.685, según el informe Madrid ciudad tensionada, de Más Madrid, elaborado a partir de datos oficiales. (Según el censo de vivienda, en el distrito quedan 99.900 viviendas).

que divide Puente de Vallecas y sos pequeños y humildes, donde miliar, pero cada vez surgen más establecimientos de grandes cadenas, sobre todo en la Avenida Metro desde el scalextric se encuentra la estación de Atocha y ese es el atractivo que destacan con poco presupuesto encuen-

El dato

oficiales.

6.685

es el número de viviendas para

uso familiar que ha perdido el

distrito de Puente de Vallecas

en la última década, según

el informe Madrid ciudad

tensionada, de Más Madrid,

elaborado a partir de datos

MADRID 23

más cerca de la M-30, mayor es la oferta. Airbnb contiene 738 anuncios en Puente de Vallecas.

La oposición de izquierdas al alcalde José Luis Martínez Almeida está pendiente de que haga pública su esperada reforma del sector, aunque dudan que un regidor conocido por sus políticas pro-empresa tome una decisión que perjudique al sector para favorecer a los vecinos.

### Impacto sobre los precios

Preocupa la caída del número de inmuebles para vecinos. Una portavoz del Área de Urbanismo destaca que Madrid tiene en marcha múltiples planes urbanísticos que sumarán unas 200.000 unidades más. Un argumento que también usa el responsable de Olala que sostiene que el alquiler turístico es "una pequeña parte" del parque inmobiliario. Sin embargo, las asociaciones contestan que cualquier descenso del número de viviendas residenciales, por mínimo que parezca, impacta en los precios. El alquiler común ha subido de 11,5 euros/m2 de mayo de 2021 a los 14,6 euros/ m² actuales, según el portal Idealista. Esto supone que una vivienda de 83 metros (la media en Madrid) ha pasado de 954 euros al mes a 1.211 al mes (un 26% más). Estos precios están fuera del alcance de muchos que hace poco hubieran encontrado piso asequible, cuenta el presidente de la Asociación Kasko Viejo, Luis Sánchez Grande: "Sé de un profesor de colegio que viene a diario desde Toledo".

El reemplazo de vecinos por turistas es silencioso. No se han producido grandes conflictos como en Lavapiés debido a que los inversores suelen comprar pisos de personas mayores necesitadas, explica el presidente de la Asociación Viña Entrevías, Manuel Martínez Lázaro. "Los hijos les dicen que con eso tienen para la residencia. Nos vamos de aquí y te quitas el lío", explica. "No vas a encontrar a nadie que te diga que se ha visto obligado a vender. A la fuerza ahorcan".



Una de las porterías del campo de fútbol municipal David Díez de la Cruz el 19 de marzo. INMA FLORES

Los humildes clubes que juegan en el recinto municipal temen perderlo por las condiciones del Ayuntamiento

## El Racing Villaverde y el Santiago Apóstol luchan por su campo

BEATRIZ OLAIZOLA Madrid

Por las calles de Butarque, en el distrito de Villaverde, en la periferia sur de Madrid, siempre hay alguien vestido de rojo o negro y azul. Son los colores de los dos clubes de la zona, el Racing Villaverde y el Santiago Apóstol. Los vecinos cuentan que todos tienen un hijo, nieto, sobrino, amigo o conocido que juega al fútbol y entrena en el campo municipal del barrio, el David Díez de la Cruz. Gran parte de la vida allí ocurre en torno al césped, las porterías, las gradas o los vestua-

rios. "Tampoco hay mucho más", dice una vecina. Butarque es una de esas zonas residenciales denominadas PAU (Programas de Actuación Urbanística) que empezaron a desarrollarse a principios de siglo y donde los habitantes llegaron antes que las instalaciones. No hay instituto, ni biblioteca, ni centro de salud. Y ahora, los clubes temen quedarse también sin campo.

Tras más de 10 años, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido no renovar la cesión de las instalaciones y hace tres semanas sacó a concurso el uso del recinto. Uno de los requisitos que incluye el pliego es que el ganador deberá hacerse cargo de los gastos de limpieza, mantenimiento y materiales de las instalaciones deportivas. El texto no especifica a cuánto puede ascender este importe y los clubes dudan poder hacer frente con su presupuesto a un gasto así. "El campo es de titularidad municipal y siempre han pagado los gastos. Desde hace años hemos querido una concesión como ocurre con otros campos, pagando un canon o una cuota por niño", comenta Lorena Machin, secretaría del Racing Villaverde. Francisco Folgueiras, director deportivo del Santiago Apóstol, añade que "no entienden el pliego" y que lo habitual es que los clubes paguen un canon anual por el campo y sea el Ayuntamiento el que se haga cargo de mantenerlo. "Si ni siquiera dicen cuánto costará, no podemos saber si podemos asumir el gasto. ¿Qué memoria económica presentamos con eso?", lamenta.

La Junta Municipal de Villaverde defiende que la decisión de sacar a concurso público la instalación es garantizar la igualdad de oportunidades para todos los clubes del distrito, "porque el resto de clubes abonan tasas municipales por el uso de las instalaciones, mientras que el Racing Villaverde y Santiago Apóstol las usan de forma gratuita y sin contraprestación por los gastos de suministro y mantenimiento", señalan desde la Junta. Antonio Abueitah, vicepresidente de la asociación de vecinos de Butarque, critica que la Administración "no está poniendo sobre la mesa un canon", sino "toda la responsabilidad de mantenimiento al club adjudicatario", lo que encarece el uso. "Al final, ese coste lo trasladan a las familias, que no pueden asumirlo", reprocha.

Villaverde, con casi 160.000 habitantes, es uno de los distritos madrileños con rentas más bajas. Hay zonas donde la renta media no llega a los 10.000 euros anuales, y en la mayoría de barrios ronda los 21.000, como es el caso de Butarque, donde residen unas 21.300 personas. De ellas, 800 son parte del Racing Villaverde o del Santiago Apóstol. "Aquí [por el campo del barrio] vienen muchos chavales de zonas más pobres, porque las cuotas son más baratas y porque si un niño o niña no puede pagar, se les fía", cuenta Abueitah. Muchos en el Racing Villaverde, añade Lorena Machín, pagan la cuota de 380 euros al año, o 400, en el caso de pagar a plazos y que "de otra forma no podrían hacer deporte". "También becamos a las familias con problemas económicos", añade.

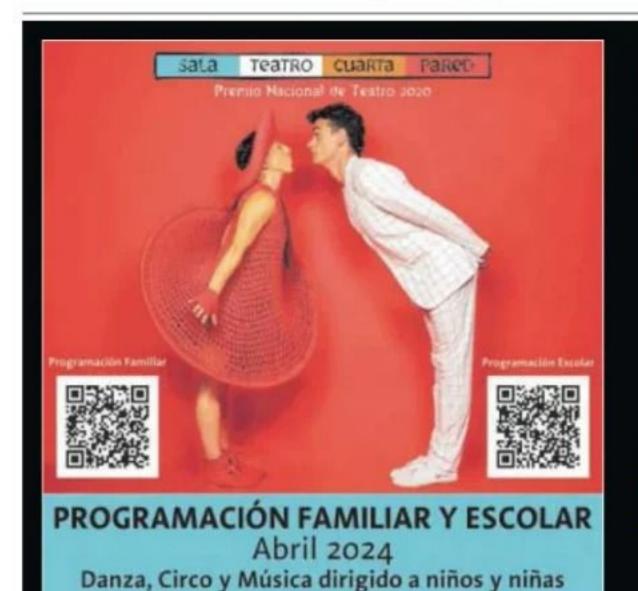

## Descubre la programación familiar de la Sala Cuarta Pared

Consigue entradas triples para disfrutar en familia de espectáculos enriquecedores para niños y mayores.



Entra en **elpaismas.com** y descubre el programa exclusivo de ventajas para lectores de EL PAÍS.



DOMINGOS 7, 14 Y 21 DE ABRIL A LAS 17:30 SALA CUARTA PARED, MADRID

**EL PAÍS** 



Vista de los tejados de Madrid desde el edificio de la Cadena SER en la Gran Vía. SAMUEL SÁNCHEZ

"Me encantaría irme a algo más barato, pero no existe", dice una mujer cuya retribución está entre las más bajas y vive en un piso alquilado en Madrid

## El precio medio del alquiler se come un 40% del salario mínimo en España

JOSÉ LUIS ARANDA EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO Madrid

Mercedes cobró en enero unos 1.050 euros brutos, cerca de los 1.134 euros brutos en 14 pagas en los que el Gobierno ha establecido el salario mínimo para 2024. "En mi contrato pone que trabajo 30 horas, por las que gano unos 823 euros. Pero con las horas extra llego más o menos al SMI", explica. El mayor gasto al que hace frente cada mes es el alquiler de su vivienda en Madrid: 650 euros por un piso de 32 metros cuadrados. "Mi pareja trabaja en limpieza y gana unos 400 euros, sola sería aún más difícil", agrega. Así, pagar la casa consume el 45% de los ingresos de la pareja (un 62% si viviera sola). El porcentaje se sitúa muy por encima del máximo que recomiendan los expertos, un 30%, que es la referencia que toma la ley por el derecho a la vivienda aprobada el pasado mayo. Pero el caso de Mercedes no es, ni mucho

menos, una excepción. España encabeza las estadísticas europeas de inquilinos de bajos ingresos que viven asfixiados por las rentas. Y los precios medios que se ofrecen en los portales inmobiliarios superan el 30% del salario mínimo interprofesional en más de 20 provincias, según cálculos de EL PAÍS. De hecho, un arrendamiento medio en España se comería más del 40% del SMI, pero en las capitales con mayor tensión ese porcentaje alcanza el 70%.

Ese es el caso de Barcelona, la ciudad con los alquileres más caros de España. Los cálculos se han realizado a partir de los precios medios que ofrecen Idealista y Fotocasa, los dos mayores portales inmobiliarios. El SMI en 14 pagas se ha prorrateado entre los 12 meses del año (1.323 euros brutos); y se ha tomado como hipótesis que una persona sola trate de alquilar un piso de 45 metros cuadrados. Si en el hogar entran dos salarios mínimos (es decir, 2.646 euros bru-

tos al mes), se ha considerado entonces que arrienden un piso de unos 80 metros cuadrados al tratarse de una unidad familiar mayor. Eso alivia la situación, pero no demasiado. La media para España seguiría superando el 30%, un porcentaje que se duplica en el caso de Barcelona.

Tras la capital catalana, San Sebastián y Madrid son las ciudades más caras. Aquí hay más divergencia de precio entre portales, pero el resultado final es muy parecido: imposible alquilar nada con el salario mínimo, a menos que se haga un esfuerzo sobrehumano. El porcentaje para una persona sola se acerca o supera el 60%. Y para una pareja supone tener que destinar más de la mitad de sus ingresos a la renta mensual.

En total, 18 capitales españolas (Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, San Sebastián, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vitoria) tienen unos precios medios de alquiler que obligan a un inquilino de bajos ingresos a superar la tasa de esfuerzo recomendada del 30%. Otras cuatro (A Coruña, Granada, Melilla y Zaragoza) viven esa situación en el caso de hogares unipersonales, pero al alquilar en pareja se podría bajar el porcentaje del 30%. Y en otras tres (Burgos, Oviedo y Toledo) afloran situaciones de sobresfuerzo. pero solo con los datos de alguno de los dos portales. Unidas, y sin tener en cuenta sus áreas metropolitanas, en esas ciudades vive más de un 25% de la población española.

## Arco mediterráneo

El mapa de los mercados más calientes está claro: grandes ciudades y provincias de costa, especialmente en el arco mediterráneo. Pero no se trata solo de un problema de las capitales. Los expertos suelen usar una metáfora cuando hablan de los precios de vivienda: una mancha de aceite que se extiende del centro a la periferia. Y esta es la experiencia de Mercedes, quien a sus 32 años vive en uno de los barrios más baratos de la capital de España, Carabanchel. "Me encantaría irme a algo más barato, pero es que no existe. He mirado en Algete o Leganés y no encuentro nada. Algunos incluso pensarán que me ha tocado la lotería con este piso de 650 euros, pero tiene muchos problemas de humedades", explica.

En Barcelona, Miriam, una camarera de piso de 50 años, afronta un dilema parecido: "Mi trabajo está aquí, y con lo que me gastaría en transporte, tiempo y en todo lo que tienes que pagar al cambiar de casa, no me compensa", relata al teléfono. Gana unos 900 euros, lo mismo que su pareja, pero los estira hasta unos 1.000 haciendo horas extra. El alquiler devora cada mes un 42% de sus ingresos. "Pagamos 800 euros por un piso muy pequeñito, un bajo de 50 metros en la zona de Gràcia. En 2019 pagaba 700 euros, pero me ha ido subiendo", explica.

La situación que relatan estas dos mujeres es parecida a la que enfrentan una parte de los 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo en España. Y, sin conocer sus circunstancias concretas, Héctor Simón, quien dirige la Cátedra Unesco de Vivienda en la Universitat Rovira i Virgili, es capaz de describirla.

"Para las familias con menos recursos es muy complicado acceder a una hipoteca", señala, "y cuando la única alternativa es el alquiler, eso provoca una burbuja que arrastramos desde 2016 y que se ceba sobre todo en las ciudades, que es donde se generan las oportunidades laborales". Para Simón, "la situación actual deriva de 15 años de una política de vivienda errática". Pero lo que realmente le preo-

## Tasa de esfuerzo del alquiler medio en las capitales de provincia

En un piso de 80 metros cuadrados con dos SMI

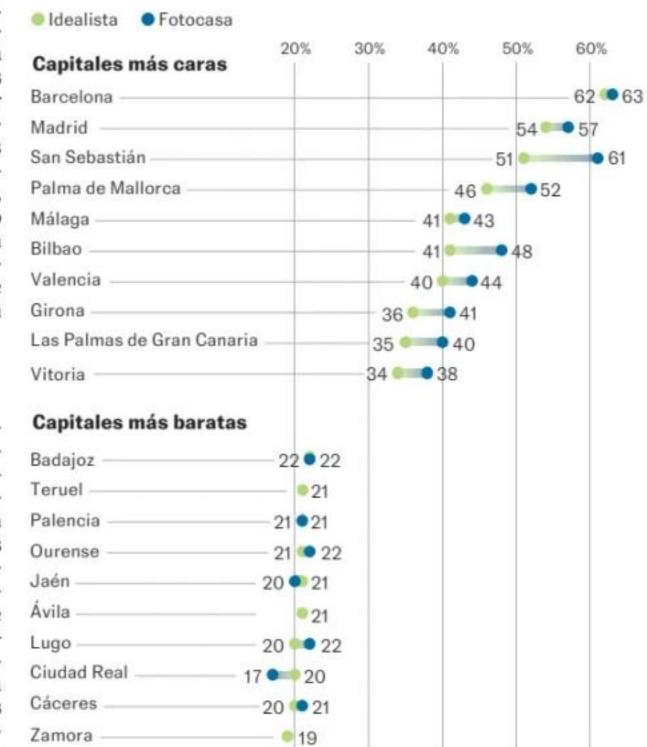

Una mujer, ante una inmobiliaria de Barcelona. ALBERT GARCIA

cupa es que a través de estas situaciones "el acceso a la vivienda se precariza", y mucha gente vive en casas que no reúnen condiciones de habitabilidad o donde conviven varios núcleos familiares que no pueden pagarse un piso entero.

## "Tema estructural"

Fuente: Idealista y Fotocasa.

Carlos Susías, presidente de la Red Europea contra la Pobreza en España, destaca las dificultades que afrontan aquellos a quienes el alquiler les consume porciones tan altas de sus ingresos. "Todo es más difícil para alguien que paga tanto alquiler, mucho más que para el que tiene un piso familiar o posibilidades de comprarlo. Es un tema estructural, el traspaso patrimonial condiciona todo", dice. Y Héctor Simón insiste en un concepto recurrente en los análisis que hacen desde la cátedra de la Unesco: la evolución de España hacia "una sociedad

## El dato

**60**%

es la tasa de esfuerzo que se alcanza en las capitales con mayor tensión. Los precios medios que se ofrecen en los portales inmobiliarios superan el 30% del salario mínimo interprofesional en más de 20 provincias. de ricos propietarios y pobres inquilinos".

El Gobierno presume frecuentemente de que, desde 2018, el salario mínimo se ha incrementado en un 54%. La situación para sus perceptores ha mejorado indudablemente. Pero para quienes alquilan casa, las rentas se han comido sin duda una buena parte de ese incremento.

#### Límites de rentas

Entre enero de 2018 y enero de este año, el último dato disponible en Idealista, el precio medio de arrendamiento ha crecido en España un 33%. En esos datos se basan los sindicatos de inquilinos para reivindicar los controles de precios. "De poco sirve subir el SMI si no se controla de ninguna forma el precio del alquiler", señala Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres de Catalunya. "La gente necesita un techo y quiere quedarse en su casa y en su barrio, por tanto hace los equilibrio posibles e incluso los imposibles para poder pagar el alquiler", añade.

Cataluña es la única comunidad dispuesta, hasta el momento, a aplicar los límites de rentas que prevé la ley de vivienda. En Barcelona, la capital más tensionada, aplicar el precio medio que recoge el nuevo sistema de referencia de precios de alquiler que ha presentado el Ministerio de Vivienda aliviaría a muchos inquilinos. Pero sería insuficiente para los que cobran salario mínimo: con el precio medio de ese índice, el esfuerzo para una persona con SMI sería del 43%, y para una familia de dos, del 38%. Susías defiende que la política más transformadora para rebajar los precios sería un amplio volumen de alquiler público no enajenable.

EL PAÍS

Hay ocasiones en las que el alquiler no consume una porción muy alta del sueldo, pero refleja igualmente las dificultades de aquellos con menores retribuciones. Es el caso de Fernanda, una trabajadora del hogar interna en Madrid que tiene 58 años. "Duermo casi todos los días en la casa en la que trabajo, pero los sábados los tengo libres", cuenta, "por dormir en el salón de un piso compartido y tener allí algunas de mis cosas pago 250 euros al mes. Y no estoy ni 24 horas". Esto es el 23% de los 1.080 euros brutos que gana mensualmente. Echando cálculos, está valorando la posibilidad de pernoctar en un hostal cada sábado o quedarse en la casa en la que trabaja.

Los precios de la vivienda son un problema particularmente punzante para los jóvenes: del total de trabajadores de 16 a 24 años, el 27% cobran el salario mínimo. Según datos del Observatorio de la Emancipación, el sueldo mediano de los jóvenes en España se sitúa en 1.005 euros netos al mes. Y el precio de un arrendamiento mediano, en 944 euros.

"Esto es insostenible. Con

estos salarios y estos alquileres es dificilísimo que los jóvenes se independicen. Cada vez vemos más jóvenes en las colas del hambre", denuncia Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España.

España es uno de los países de la OCDE donde los trabajadores han perdido más poder adquisitivo durante la crisis de precios de los últimos años. Eurostat, la oficina estadística de la UE, calcula la tasa de hogares sobrecargados por los gastos de vivienda y España ocupó en 2022 la tercera posición, tras Rumanía (líder de la clasificación) y Países Bajos (donde la situación se ha deteriorado rápidamente en los últimos años).

En suma, cuatro de cada diez inquilinos destinan al menos un 40% de los ingresos del hogar a pagar la renta y los gastos comunes de la vivienda (suministros básicos, tasas de basuras u otros impuestos, reparaciones habituales...). La situación mejoró mucho de 2017 a 2020, pero con la pandemia se deterioró enormemente.

## Barcelona, Madrid y San Sebastián son las ciudades con rentas mensuales más caras

## Para las familias con menos recursos es difícil acceder a una hipoteca

Para José García Montalvo. catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra e investigador del IVIE, esta estadística europea es muy significativa. Por un lado, porque muestra que las personas que viven en otros regímenes de tenencia (propietarios con o sin hipoteca, y arrendamientos sociales o pisos cedidos) apenas experimentan situaciones de sobrecarga. Por otro, porque al añadir la variable de ingresos de los hogares, se observa que "todo el problema se concreta en el alquiler a precio de mercado y en los quintiles primero y segundo". Es decir, en el 40% de hogares con inquilinos con ingresos más bajos.

"Toda esa gente tendría que estar en el alquiler social, que es el parque que nos falta porque en España tenemos un 1,2% y la media europea es del 9%", diagnostica el experto. Pero también insiste en que los problemas de accesibilidad a la vivienda no son exclusivos de España, lo que relaciona con "legislaciones urbanísticas complejísimas" que buscan proteger los intereses de los propietarios (el grueso de votantes) con "áreas metropolitanas muy poco densas". Es decir, que no se genera oferta de alquiler aumentando la edificabilidad donde la gente quiere realmente vivir.

La indemnización media de los 528.413 trabajadores que se quedaron sin empleo fue de 8.251 euros en 2022. La hostelería concentra el 15%, con el 8% de los asalariados

## Radiografía del despido en España

#### E, S, H. Madrid

La indemnización máxima por despido improcedente en contratos indefinidos en España es de 33 días por año trabajo con un límite de 24 mensualidades. Es el tope que recoge la legislación laboral desde 2012, cuando el Gobierno de Rajoy recortó 12 días respecto a los 45 vigentes hasta entonces (que se mantienen para los periodos anteriores al cambio). Ese tope, en opinión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) -dependiente del Consejo de Europa-, no respeta la Carta Social Europea, tal y como adelantó EL PAÍS.

Este texto reconoce "el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada", y cuando las relaciones laborales son cortas esos 33 días no siempre resarcen al afectado. El CEDS ha dado la razón a UGT, que presentó una reclamación al respecto en 2022, lo que compromete políticamente al PSOE y Sumar. Los partidos que forman el Gobierno prometieron trasladar lo que dice la Carta a la ley española, y el organismo encargado de interpretarla va ha dejado clara su opinión.

Este nuevo horizonte anticipa cambios en la normativa. Pero, más allá de lo que dice la ley, hay datos que sirven para entender cómo y cuánto se despide en España. A continuación, algunos de los más importantes.

 Más despidos, peores indemnizaciones. En 2022, último dato disponible, se notificaron 528.413 despidos en España. Es la cifra más alta desde que hay registros, una serie del Ministerio de Trabajo que empieza en 2015. Los expertos consultados creen que la reforma laboral explica el incremento. "Mi intuición es que, debido a las mayores restricciones para la contratación temporal de la reforma de 2021, muchos empresarios acudieron al contrato indefinido, pero reaccionaron ante variaciones cíclicas de la demanda con despidos", dice Antonio Álvarez, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz. Es decir, muchos empleados que venían terminando sus relaciones laborales con el fin de un contrato temporal pasaron a hacerlo mediante un despido tras la reforma laboral.

Coincide Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén y autor del

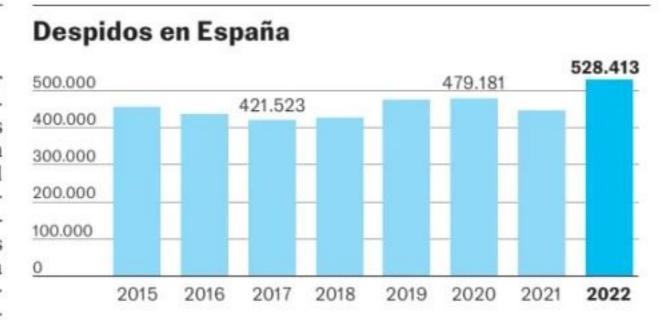

## Indemnización media por despido

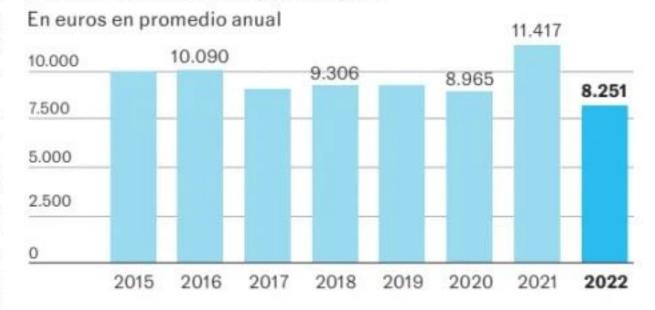

## Perfil de los despedidos y de los empleados

Proporción respecto al total en 2022

|                 |            |              | Cantidad media<br>indemnizada por despido |
|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------------|
|                 | Despedidos | Trabajadores | en euros                                  |
| Según sexo      | •          | •            | ▼                                         |
| Hombres         | 57,9%      | 53,8%        | 8.830                                     |
| Mujeres         | 42,1%      | 47,2%        | 7.465                                     |
| Nacionalidad    |            |              |                                           |
| Españoles       | 82,9%      | 87,3%        | 8.837                                     |
| Extranjeros     | 17,1%      | 12,7%        | 2.912                                     |
| Según edad      |            |              |                                           |
| De 16 a 24 años | 9,2%       | 5,6%         | 520                                       |
| De 25 a 34 años | 22,4%      | 18,8%        | 2.669                                     |
| De 35 a 44 años | 25,7%      | 26,3%        | 6.646                                     |
| De 45 a 55 años | 24,0%      | 29,1%        | 10.652                                    |
| De 55 años o má | is 18,8%   | 20,2%        | 17.795                                    |

## Despidos por rama de actividad

Cuanto más negativa es la diferencia, más despidos concentra el sector

|                                            | Diferencia | Despidos | Asalariados |
|--------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| Hostelería -7,4                            |            | 15,4%    | 8,1%        |
| Construcción -6,9                          |            | 13,4%    | 6,5%        |
| Comercio                                   | -3,9       | 18,5%    | 14,6%       |
| Act. administrativas                       | -3,4       | 8,5%     | 5,1%        |
| Act. financieras                           | -0,9       | 3,2%     | 2,3%        |
| Empleo doméstico                           | 2,5        | 0,1%     | 2,7%        |
| Educación                                  | 4,9        | 2,4%     | 7,4%        |
| Act. sanitarias y de<br>servicios sociales | 5.7        | 3,6%     | 9,3%        |
| Administración pública                     | 6,4        | 0,6%     | 7,0%        |

Los porcentajes recogen la proporción del sector respecto al total de asalariados y de despidos.

Fuente: Ministerio de Trabajo.

EL PAÍS

informe El coste del despido individual sin causa justificada en España, que elaboró en colaboración con UGT. "El despido sigue siendo clave en la cultura empresarial española para ajustar plantillas a competitividad". Cree que las dudas respecto al futuro de esta regulación, derivadas de la asunción de España de la Carta Social Europea, también pueden jugar un papel. "Hay miedo a la incertidumbre jurídica que genera no saber qué va a suceder con la regulación del despido". A lo largo de 2022 la ocupación creció un 3,1% y la temporalidad cayó del 25,3% al 17,9%.

Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas en España (ASNALA), vincula este fenómeno con los ERTE pandémicos: "Las cláusulas de salvaguarda del empleo obligaban a mantener el empleo de muchos trabajadores. Creo que ese es el detonante del incremento de los despidos en 2022, junto a la crisis energética, la inflación y las materias primas".

A la vez que aumentaron los despidos en 2022, cayó la cantidad media indemnizada: marcó un mínimo de 8.251 euros. Este dato no sorprende a los expertos consultados. "La caída de la cantidad indemnizada apoyaría la interpretación anterior de que se ha sustituido parte de la temporalidad por despidos de relaciones de corta duración", añade Álvarez. Los datos apuntalan esta reflexión: en 2019 (antes de la reforma laboral y de la pandemia) hubo 174.039 despidos de trabajadores con más de dos años de antigüedad, casi la misma cifra que en 2022 (171.193). Sin embargo, pese a la buena marcha del empleo, hubo menos ceses de trabajadores con menos de dos años en la empresa en 2019 (267.526) que en 2022 (303.466). Molina sostiene que el alto volumen de despidos y su alza tras la reforma laboral, junto a la reducción de la cantidad media indemnizada, "confirman" que "despedir es barato".

• Más varones españoles y mayores. La mayoría de empleados despedidos en 2022 eran hombres, españoles y tenían entre 35 y 44 años. Este dato no es sorprendente, dada su coincidencia con el perfil medio del trabajador español. Pero hay algunas diferencias, ciertos matices que ayudan a entender mejor a quién se despide más en España.

Para empezar, aunque ellos son el 53,8% de los trabajadores, son bastantes más entre los despedidos: el 57,9%. Ellas suelen sufrir las peores variables en el mercado laboral, pero no en es-



te aspecto. Sí se cumple el patrón habitual al diferenciar por nacionalidad: aunque los extranjeros son el 12,7% de los ocupados, sufren el 17,1% de los despidos.

También hay más despidos entre los más jóvenes, ya que al tener relaciones laborales más cortas las indemnizaciones son menos costosas para las empresas. Además, son más en los sectores más precarios, que concentran más ceses. Los trabajadores de 16 a 24 años son el 5,6% del total, pero sufren el 9,2% de los despidos; y los de 25 a 34 años son el 18,8% de los ocupados, y acumulan el 22,5% de los ceses.

 Ellos reciben las mejores indemnizaciones. Los hombres perciben las mejores indemniza-



ciones: en promedio son de 8.830 euros, mil por encima de la media para las mujeres (7.465). La diferencia también es importante por nacionalidad: los trabajadores españoles reciben una compensación de 8.837 euros, frente a la de 2.912 de los extranjeros.

Pero el mayor desfase se registra por edades: los trabajadores de 16 a 19 años reciben una indemnización media de 244 euros. En el otro lado de la balanza están los 17.795 euros de aquellos que más tiempo suelen permanecer en la misma empresa, la franja de población de 55 años o más. El mayor grupo de despedidos, el 25,7% de 35 a 44 años, percibe una compensación promedio de 6.646 euros, por debajo de la media. Los ceses en los sectores de la sanidad y la educación son menos comunes

Los que llevan más tiempo perciben una indemnización media de 17.795 euros Una camarera trabajaba en julio en un bar de Valencia. MÒNICA TORRES

Diferencia respecto a otros países. La principal defensa de los empresarios en los debates sobre la indemnización por despido improcedente es recordar que los 33 días con los que se compensa en España están muy por encima de la tasación de otros países. Según datos del Banco Mundial, España indemniza las rescisiones de trabajadores con 10 años de antigüedad con unas 28,6 semanas de salario, frente a las 10,8 de Francia, las 17,1 de Portugal o las 21,7 de Alemania. Los sindicatos suelen contestar indicando que el análisis debe tomar en cuenta factores como cuánto protege, el tiempo de preaviso o si hay salarios de tramitación. Una estadística a la que habitualmente aluden es la de la rigidez en la protección del empleo que difunde la OCDE. Este indicador tiene en cuenta variables como el tiempo de preaviso, la indemnización o las dificultades para ejecutar el despido. En esa clasificación España (2,43 puntos) está por debajo de República Checa (el dato más alto, 3,03), Portugal (2,87) o Francia (2,68), pero por encima de Alemania (2,33) o el Reino Unido (1,9).

 La hostelería lidera en despidos. La hostelería es el sector que, tomando en cuenta su peso en la economía, más despide: aunque ocupa al 8% de los asalariados, concentra el 15,4% de los despidos. El desfase también es importante en la construcción: son el 6,5% de los empleados y acumulan el 13,4% de los despidos de 2022. La tercera peor posición es la del comercio, con el 14,6% de los trabajadores y el 18,5% de los despidos. Estas actividades también se caracterizan por ser más precarias que la media.

En mucha mejor situación están la educación (7,4% de los asalariados y 2,4% de los despidos) y la sanidad (9,3% y 3,4%), que apenas registran despidos. La mayoría están en el sector público.

 Por tipo de despido y contrato. La estadística de Trabajo recoge otras variables que permiten entender mejor cómo se producen los despidos en España. Por ejemplo, que la mayoría se enmarca en la tipología del despido por causas objetivas de la empresa, el 57,8%. Lo más común es que estos ceses se relacionen con una mala situación económica de las compañías u otras razones de carácter organizativo. Los despidos disciplinarios son el 28,4% del total. También es llamativa la diferencia en la cantidad indemnizada en función del tipo de contrato: el indefinido a tiempo completo es el más alto (12.319 euros), seguido del indefinido a tiempo parcial (2.402), del fijo discontinuo (1.570), del temporal a tiempo completo (1.422) y el temporal a tiempo parcial (655).

OPINIÓN ANDREU MISSÉ

## Festín de dividendos a costa de sueldos

s difícil mirar a otro lado ante el festín de millones de euros que están repartiendo las empresas
a sus accionistas. Destacan los bancos europeos,
que distribuirán un volumen de ganancias histórico: 74.000 millones de euros en dividendos y otros
47.000 millones mediante la recompra de acciones, según UBS.
Las noticias se entremezclan con total normalidad con otros
récords como los relativos a la pobreza infantil, los precios
de los alquileres o el estancamiento de los salarios.

El extraordinario reparto de beneficios es un fenómeno generalizado. El estudio de Janus Henderson del pasado marzo, que analiza a las 1.200 mayores empresas del mundo, destaca que "los dividendos mundiales alcanzaron la cifra récord de 1,66 billones de dólares (1,54 billones de euros) en 2023, un 5% más". Europa fue uno de los motores, con un récord de distribuciones que aumentaron un 10,4% interanual. "Los bancos distribuyeron una cifra récord y a ellos se atribuye la mitad del incremento de los dividendos mundiales".

En las empresas españolas, los dividendos pagados "se dispararon un 23,4%". El estudio detalla que "el 40% del crecimiento provino de los bancos, y las eléctricas también realizaron una contribución importante". Unos resultados que "reflejaron el hecho de que los mayores tipos de interés impulsaron los beneficios".



Varios paneles de la Bolsa el día 5. VEGA ALONSO DEL VAL (EFE)

El contraste entre el mejor comportamiento de las ganancias del capital frente a las obtenidas por los trabajadores fue objeto de una esclarecedora investigación, Salarios y rentas de capital en la empresa española: enseñanzas sobre la desigualdad, de los profesores Emilio Huerta (Universidad Pública de Navarra) y Vicente Salas Fumás, (Universidad de Zaragoza), publicado en Papeles de Economía N.º 167, 2021. El trabajo estima que la crisis económica financiera de 2008 y la crisis sanitaria-económica de la covid-19 "refuerzan la convicción entre amplios colectivos sociales de que el aumento de la desigualdad y el deterioro del medio ambiente son consecuencia de un mal funcionamiento del capitalismo como sistema económico dominante, y por ello plantean la necesidad de reformarlo con el objetivo de conseguir una sociedad más próspera pero también más inclusiva y más sostenible".

La investigación analiza la distribución de la renta en las empresas entre trabajadores y beneficios entre 2000 y 2019. El resultado muestra la pérdida de peso de la participación de la retribución del trabajo en el valor añadido de las empresas en siete puntos porcentuales entre 2007 y 2014, estabilizándose a partir de ese último. Entre las posibles causas apuntan a "un aumento en el poder de monopsonio (tipo de monopolio cuando solo hay un comprador en varios lugares) de las empresas en el mercado de trabajo y a la pérdida de poder negociador de los trabajadores". Proponen "una mayor voz y mayor capacidad negociadora de los trabajadores dentro de la empresa".

En este escenario, tiene mucho sentido la proposición no de ley de Sumar que plantea la participación de los trabajadores y sindicatos en los consejos de administración para un funcionamiento "más democrático de las empresas".

## El precio de la electricidad cae a terreno negativo por primera vez

El descenso se produce al dispararse la producción de energía eólica por el temporal

### CARLOS MOLINA IGNACIO FARIZA Madrid

El temporal que ha azotado a España durante Semana Santa y que ha provocado cancelaciones masivas en muchos destinos turísticos ha tenido, sin embargo, un efecto balsámico en el mercado de la electricidad gracias a la mayor producción de energía eólica. Los datos que maneja el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) para hoy reflejan que el precio que se pagará por el megavatio/hora en el mercado mayorista será negativo (-0,01 euros) entre las 14.00 y las 17.00, como consecuencia del

efecto combinado de una mayor aportación de la energía eólica e hidráulica junto a una menor demanda, ya que en muchas comunidades seguirá siendo festivo y esa franja horaria es en la que menos consumo se produce a lo largo del día. En marzo, las tecnologías renovables fueron las responsables del 67% de la electricidad producida, con la eólica a la cabeza, con un 27% del total, seguida por la hidráulica, con un 23,5%.

Se trata de la primera vez que sucede este hito en España, aunque en otros países europeos, como Alemania, Austria, Países Bajos y Bélgica ya se había dado esta circunstancia por la conjunción de una mayor aportación renovable y una menor demanda. El hecho de que el precio sea negativo no significa que al consumidor final le salga gratis la energía que consuma en ese tramo horario, ya que a la tarifa hay que sumarle otros conceptos,



Tendido eléctrico en Madrid. LUIS SEVILLANO

como los peajes y los cargos, que la llevan a terreno positivo. En el otro lado, los productores mayoristas sí que tienen que pagar por inyectar energía en el sistema.

#### Subida del IVA al 21%

Ese fenómeno de los precios negativos no es exclusivo de España. En la comparación con el resto de los países europeos, al menos otros cuatro (Alemania, Francia, Holanda y Bélgica) también tienen precios negativos (una media de -0,01 euros por megavatio/hora, igual que España) para hoy en el tramo horario que empieza a las 14.00 horas, lo que sugiere que se estarían importando tarifas de otros países.

En cualquier caso, los datos revelan la tendencia a la baja que ha encadenado el coste de la electricidad, lo cual ha contribuido a contener la inflación en un contexto de cautela de los bancos centrales por la evolución del combustible y los salarios.

El precio medio del mercado mayorista eléctrico, el denominado pool, cerró marzo a 20 euros por megavatio/hora, lo que supuso un ajuste del 77,5% respecto a las tarifas registradas doce meses antes, cuando se situó en 89,6 euros. Ayer, el precio medio de la luz también fue prácticamente gratis, al situarse en 0,83 euros cada megavatio/hora y durante ocho horas (de 11 a 19.00) fue de cero euros, según OMIE.

La cara b de esa bajada de precios es que el IVA que grava el precio de la electricidad ha vuelto al tipo impositivo (21%) que tenía antes de la crisis energética desatada con la invasión rusa en Ucrania, lo que anticipa un incremento de la factura para los próximos meses. El impuesto que grava el consumo de luz bajó del 21% al 10% en junio de 2021 para aquellos clientes, tanto particulares como empresas, que tuvieran una potencia contratada máxima de 10 kilovatios v siempre que el precio en el mercado mayorista se mantuviera por encima de los 45 euros por megavatio/hora.

En julio de 2022, el Ejecutivo aprobó una nueva rebaja impositiva del IVA de la electricidad al 5% durante seis meses dentro del paquete de medidas para apoyar a colectivos afectados por la inflación. Desde el 1 de enero de 2023, el IVA regresó al 10%, con las dos mismas condiciones, que se dejaron de cumplir en febrero y que han provocado que la factura media de marzo para un consumidor con la tarifa regulada se haya visto incrementada en una media de un 2,7% respecto a la de febrero al aplicarle el nuevo gravamen.

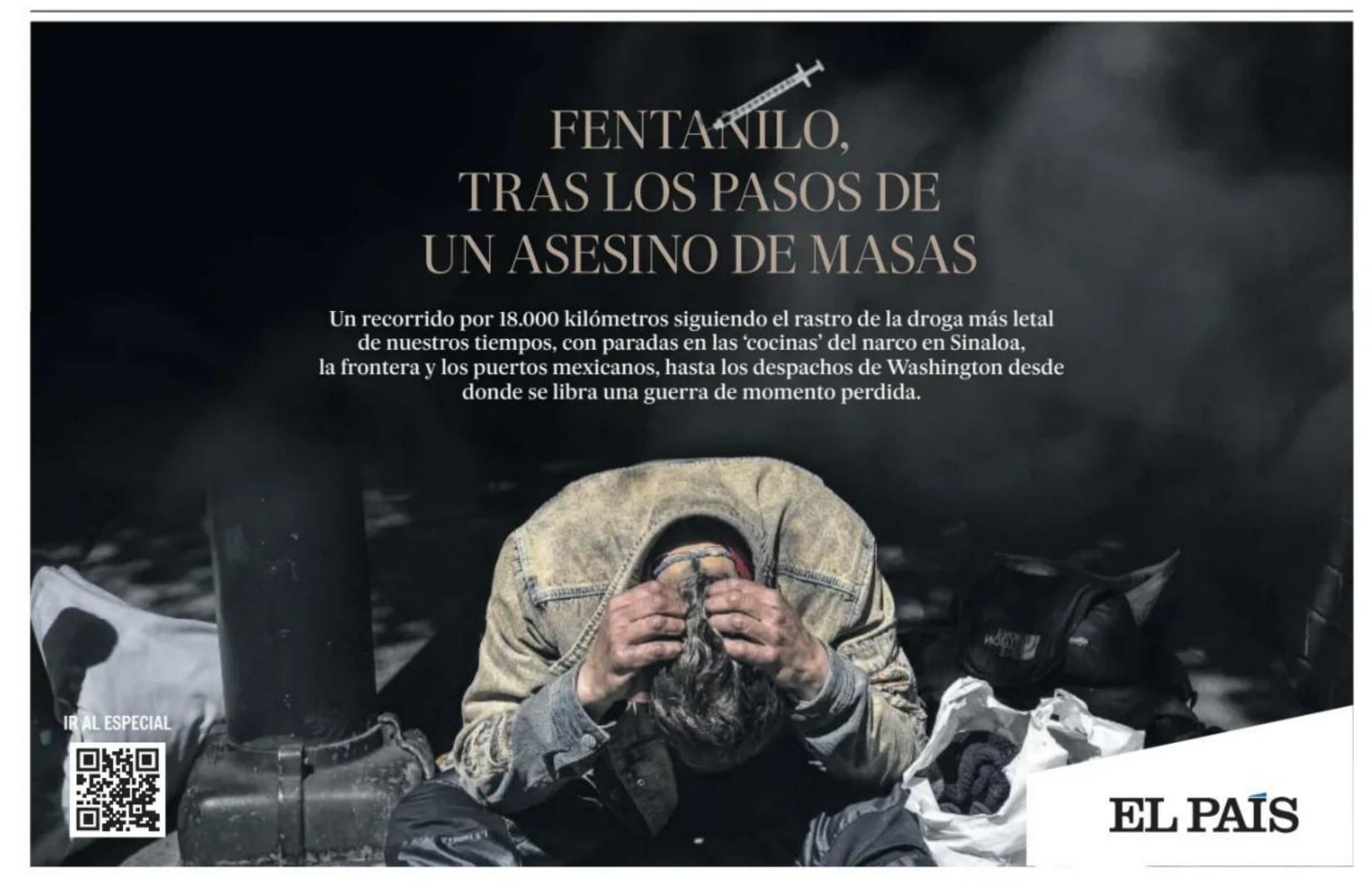

SOCIEDAD 29



Una adolescente estudiante de 2º de la ESO hace los deberes con su madre. ALVARO GARCÍA

La diferencia en el rendimiento académico por este factor ha caído a la mitad en 10 años, según las conclusiones de un nuevo estudio basado en el Informe PISA

# Tener una madre universitaria da cada vez menos ventaja escolar a los niños

#### IGNACIO ZAFRA Valencia

Durante décadas, ser hijo de una mujer con estudios universitarios ha sido el elemento que mejor ha predicho el éxito educativo de un estudiante. Incluso más que tener un padre con ese mismo nivel formativo, por ejemplo en términos de abandono educativo temprano. Una nueva investigación basada en los datos del Informe PISA, la gran evaluación internacional que organiza la OCDE con chavales de 15 y 16 años, revela sin embargo, que, aunque tener una madre universitaria sigue dando ventaja académica, esta es cada vez menor.

En una década, en España, dicha superioridad se ha reducido a menos de la mitad. Se trata de las primeras conclusiones de una investigación dirigida por José Saturnino Martínez, profesor de Sociología, director de la Agencia Canaria de Evaluación Educativa y uno de los principales expertos españoles en PISA. En el conjunto de la OCDE se observa la misma tendencia, aunque no de forma tan pronunciada.

Martínez y otras expertas consultadas sugieren como hipótesis que la reducción de la ventaja puede estar relacionada con el aumento de madres universitarias, la precarización de los empleos que ocupan, especialmente después de la crisis de 2008, y la persistencia de una distribución desigual de las tareas domésticas, incluido el acompañamiento educativo a la prole, entre hombres y mujeres, en un contexto de cambios en el modelo de crianza.

En la edición del Informe PI-SA de 2012, los alumnos españoles con madres universitarias lograron 522 puntos en el examen de matemáticas, 38 más que la puntuación media del conjunto de los estudiantes. En aquella época se estimaba que una brecha así equivalía a un curso escolar de diferencia, pero desde entonces la OCDE ha variado su criterio y ahora calcula que se acercaría más bien a dos cursos de distancia. En la edición de 2022, cuyos resultados se publicaron en diciembre, la ventaja se ha reducido, en cambio, 22 puntos, hasta quedar en solo 16.

Casi lo mismo ha sucedido en lectura, donde la distancia se ha acortado en 21 puntos, pasando de 38 a 17. Y en Ciencias, donde se ha reducido otros 21 puntos, de 34 a apenas 13. La caída ha sido progresiva, pero ha resultado especialmente intensa en las ediciones de 2018 y 2022.

En el conjunto de la OCDE, la ventaja de los hijos de madres universitarias en el periodo 2012-2022 también se ha reducido, pero menos: 16 puntos en matemáticas (de 41 a 25), 18 en lectura (de 41 a 23), y 15 en ciencias (de 39 a 24). Tanto en España como en la media de los países de la OCDE, los resultados promedio han caído en esos 10 años, pero de forma menos intensa que los de los hijos de universitarias.

Los datos que hacen tambalearse una de las grandes asunciones sobre el rendimiento educativo tienen que ser examinados de forma más profunda, para comprobar que no estén distorsionados por problemas metodológicos o de recogida de información del propio Informe PISA, admite Martínez. Pero el sociólogo cree que ello podría afectar en todo caso a la magnitud de la tendencia observada, no al hecho de que se esté produciendo.

Determinar las causas requerirá más investigación, pero de forma preliminar Martínez baraja dos opciones. "Una es que, en la medida que más mujeres estudian en las universidades y hacerlo se convierte para ellas en un destino habitual, el título universitario marca menos distancia entre los estilos de vida de las mujeres universitarias y las no universitarias. La otra es que, puesto que la bajada importante es a partir de 2015, es posible que con la crisis que empezó en 2008 las condiciones de trabajo de las madres universitarias hayan empeorado mucho, haciendo más difícil la conciliación", afirma. Ello significaría, sigue el sociólogo, "que la precariedad laboral y las dificultades de conciliación se han convertido en un problema educativo, que a su vez generará otro problema laboral en el futuro, con jóvenes menos preparados. Sería una consecuencia más del empobrecimiento de la clase media".

El porcentaje de mujeres con estudios universitarios de 40 a 55 años —la franja en la que es más probable que tengan hijos en edad de hacer los exámenes de PISA— era en 2012 del 23%, y en 2022, del 33%, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Como sugiere Martínez, es posible que a medida que se generaliza, haber pasado por la universidad distinga ahora menos que en el

## El dato

33%

era el porcentaje de mujeres de 40 a 55 años con estudios universitarios en 2022. En

2012, el porcentaje en esa misma franja de edad (en la que es probable que tengan hijos en edad de examinarse) era del 23%, según los datos de la EPA. pasado a las graduadas con una serie de características culturales tradicionalmente asociadas a ello. Y que también distinga menos al resto de su familia, empezando por el padre y abuelos del estudiante que se examina en las pruebas de la OCDE.

## Trayectoria educativa

Diversos estudios (basados en correlación, no en causalidad) muestran que el nivel de estudios de la madre es el mejor predictor de éxito educativo. Por eso la investigación dirigida por Martínez se ha centrado en dicho factor. El sociólogo tiene previsto analizar también cómo ha evolucionado el efecto del nivel de estudios de los padres, aunque todavía no dispone de datos cerrados. La previsión, en todo caso, es que muestren una evolución parecida a los de la madre. En parte debido a la "homogamia", es decir, al hecho de que las personas tienden a emparejarse con otras de un nivel educativo similar.

¿Por qué es mayor el efecto del nivel educativo de la madre? Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, apunta que las mujeres han tenido históricamente una "mayor presencia e influencia en el desarrollo educativo de sus hijos, en trabajar con ellos y apoyarles con los deberes".

Y Ainara Zubillaga, directora educativa de la Fundación Cotec, cree que la pérdida de ventaja de los chavales con madres universitarias está vinculada probablemente con un cambio en el modelo de crianza. "A medida que las mujeres tienen mayores estudios no solo se incorporan más al mercado laboral, sino que también desarrollan más su carrera profesional en materia de puestos, salarios y tiempo. Y eso tiene un impacto en la crianza de los hijos. El mucho tiempo que antes dedicaban al seguimiento y apoyo educativo, ahora está dividido con el que requiere su carrera profesional, porque las horas del día son las que son. Lo grave aquí es que esa función que cubría la mujer en la mayoría de los casos no se está distribuyendo, no está siendo asumida de manera igualitaria por el hombre".

Los estudios que se realizaron sobre el cierre escolar que tuvo lugar en 2020, durante el gran confinamiento de la pandemia, proporcionaron una buena oportunidad para comprobar "sobre las espaldas de quién recaía el apoyo a los niños", y la conclusión fue que lo hizo "fundamentalmente sobre las mujeres", recuerda Zubillaga. "Así que es posible que estos resultados muestren el impacto que el desarrollo de una carrera profesional femenina tiene sobre el modelo de crianza. Y que reflejen, una vez más, que realmente la carga doméstica cae sobre nosotras. Y que cuando nosotras no estamos eso tiene consecuencias. En este caso sobre el rendimiento de los niños".

30 SOCIEDAD

Un programa de inserción laboral ayuda a mujeres como Lorena que, tras sufrir maltrato, tuvo que huir de casa sin nada

# Empezar de cero tras ser víctima de la violencia machista

#### SARA CASTRO Madrid

Lorena abandonó su residencia familiar en 2015 y dejó todo atrás, ni siquiera le dio tiempo a hacer las maletas. Salió por la puerta "con lo puesto", no le quedaba otra alternativa para romper con la violencia machista que la perseguía. Tiene 40 años y durante mucho tiempo fue maltratada por su expareja, el padre de dos de sus hijos, con quien mantuvo una relación de dos décadas. "A mis niños les comió la cabeza de tal manera, que no quieren verme. Me lo quitó todo", cuenta. No podía elegir su ropa, ni sus planes y tampoco sus compañías. Él, incluso la espiaba en su puesto de trabajo y ella no podía más. "Cuando la violencia psicológica pasó a ser física, tuve que cortar por lo sano", explica. Volvió a ser dueña de su vida, pero pagó un peaje muy caro. "Me ha afectado en mi economía v en mi salud mental", matiza la mujer, que da un nombre ficticio para evitar ser localizada. La precariedad marcó su vida ocho años, desde que huyó, hasta que en 2023 consiguió trabajo estable gracias al programa Incorpora de la Fundación La Caixa, que facilita empleo a personas en situación de vulnerabilidad.

Tras poner una denuncia en comisaría, Lorena fue trasladada en 2015 a una casa de acogida para víctimas de violencia de género, fuera de Castilla-La Mancha, donde antes residía. Solo estuvo en ella unos días, pero a los tres meses volvió a ingresar en otro centro de protección porque se encontraba en una situación muy vulnerable. "Perdí 35 kilos en dos años y me replanteaba si seguir adelante al no tener a mis hijos, que era lo que yo quería", explica.

Durante ocho años encadenó trabajos inestables. "Fui operaria de almacén, trabajé en una fábrica y también en el campo", relata. No quería quedarse en casa de su madre, ubicada en la región castellano-manchega, porque temía ser localizada por su expareja, pero en 2023 lo tuvo que hacer cuando sus progenitores precisaron ser cuidados. Se sentía insegura porque la orden

de alejamiento ya no estaba vigente. Hasta el momento, no ha vuelto a ver a su agresor y tampoco a sus dos hijos mayores. Pero con una nueva pareja y tras ser madre de nuevo, reunió las fuerzas suficientes para redirigir su vida y pidió ayuda al programa Incorpora, de inserción laboral.

#### Más paro femenino

El proyecto, que cuenta con la participación de 500 entidades sociales colaboradoras y 16.417 empresas participantes, ha facilitado 42.130 puestos de trabajo a personas en situación de vulnerabilidad en 2023. Se trata de la cifra anual más alta conseguida por el programa desde su creación en 2006. El 54% de las inserciones corresponde a mujeres, entre ellas 1.288 víctimas de violencia de género. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro femenino se situó en el 13,36% en el cuarto trimestre de 2023, más de tres puntos por encima de la de los hombres.

Lorena entró en contacto con el programa Incorpora en febrero del año pasado y en marzo ya contaba con un trabajo. Le ofrecieron itinerarios personalizados que combinan formación competencial y talleres de empoderamiento para recuperar la autoestima y la confianza perdidas. Ha conseguido dos inserciones laborales a través del proyecto. La primera en una fábrica de perfumes y cosmética y la segunda en Logisfashion, una operadora logística internacional especializada en moda, que cuenta con varios almacenes en toda España.

Fue la elegida entre nueve candidatos del programa de inserción laboral, que realiza previamente una preselección de perfiles acordes al puesto, tras superar un proceso formativo de tres días. "Los jefes del equipo vieron que tenía interés", cuenta la responsable de selección y atracción del talento de la compañía en España, Carmen Zamora. El provecto cuenta con 1.200 técnicos de inserción laboral que ofrecen atención personalizada y seguimiento a los participantes en las empresas.

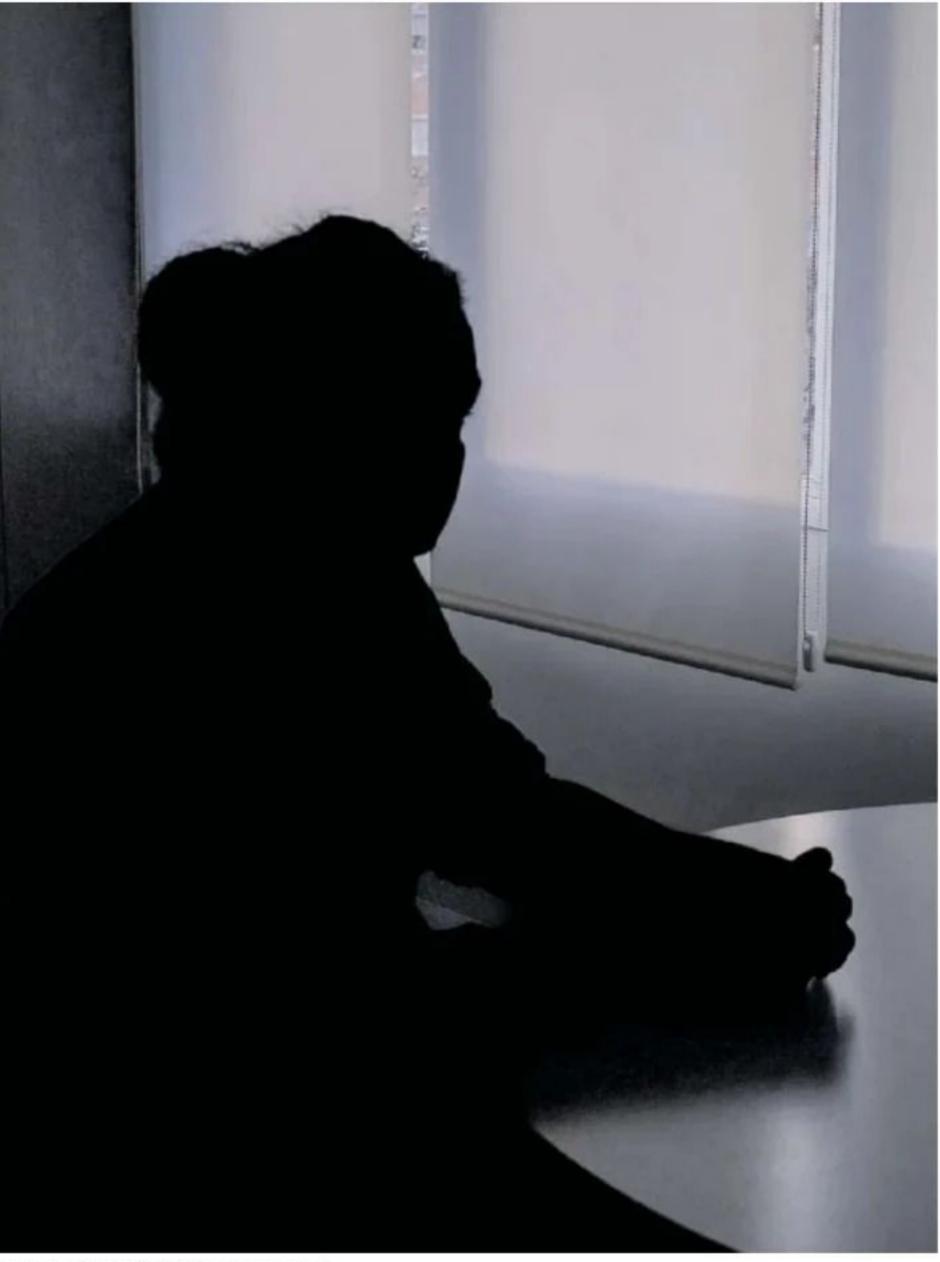

Lorena, el pasado 18 de marzo. EL PAÍS

El proyecto dio 42.130 empleos en 2023 y en él participan 16.417 empresas

Las mujeres reciben formación y asisten a talleres de empoderamiento

"Se han ajustado a mis preferencias porque dependo mucho de los horarios de mi hija pequeña", cuenta Lorena, que además pidió un puesto de trabajo próximo a su lugar de residencia porque no disponía de coche, aunque ahora ya ha podido conseguir uno gracias a la mejora de su situación laboral. "Mis tareas son muy variadas. Puedo descargar un camión, preparar pedidos o doblar ropa. Me siento muy realizada", añade. Agradece el buen ambiente laboral y la oportunidad de poder aprender. "No me ponía delante de un ordenador desde hace 20 años, han tenido mucha paciencia conmigo", explica.

## Cambio de residencia

Zamora asegura que su evolución en la empresa ha sido muy buena. "Es una persona fuerte y positiva. Le echa ganas y siempre está abierta a cualquier reto y aprendizaje", cuenta tras aclarar que tiene posibilidades de crecimiento dentro de la compañía. Lorena lo agradece, valora que cumplan el protocolo empresarial para víctimas de violencia de género. Sabe que cuenta con licencias retribuidas para cualquier trámite motivado por su situación personal y con ayudas económicas si necesita suspender el contrato. Además, si precisa un cambio de residencia, puede elegir trabajar en otro almacén de la compañía en algún otro punto de España y si lo requiere, le costean parte de la terapia psicológica que está llevando a cabo.

"Este trabajo ha supuesto un cambio en mi vida", asegura Lorena. Después de haber adquirido un coche, sueña con volver a tener una casa para vivir con su hija pequeña y su actual pareja. Mientras tanto, reside con su madre, pero tiene mayor independencia. "Sé que ya no me tiene que apoyar como antes, cuando vivía fuera, y me ayudaba con la cesta de la compra, las facturas de la luz o el alquiler de la habitación", cuenta tras celebrar su estabilidad actual: "Quiero empezar ahora mi vida de cero con un día a día normal, sin estar de un lado para otro".

## La inteligencia artificial reafirma los estereotipos contra la mujer

Un estudio certifica discriminaciones que dificultan su acceso a empleos o créditos

#### EMANOELLE SANTOS Madrid

El contenido en internet tiene sesgos de género, las imágenes son aún más machistas que los textos, y la inteligencia artificial reproduce e intensifica estos estereotipos. Lo venían denunciando muchos especialistas y un estudio realizado por la Unesco lo certifica: los modelos de lenguaje, como el empleado por ChatGPT, replican los prejuicios de género y raciales o la homofobia. El informe va más allá de los chats conversacionales. alertando sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. A medida que la adopción de la inteligencia artificial para la toma de decisiones se extiende por todas las industrias y condiciona el acceso a empleos, créditos o seguros, se hacen más patentes los desafíos que las mujeres y las minorías tendrán que afrontar si no se atienden y mitigan adecuadamente estos sesgos.

El estudio de la Unesco, dado a conocer a principios de marzo, analizó los modelos GPT 2 y GPT3.5 de OpenAI (la base de la versión gratuita de ChatGPT), así como el Llama 2 de su rival Meta. El informe revela que las mujeres eran asociadas a roles domésticos cuatro veces más que los varones y frecuentemente vinculadas a palabras como hogar, familia y niños, mientras que los sustantivos masculinos estaban ligados a negocios, ejecutivo, salario y carrera.

Además de evidenciar una discriminación marcada en contra de las mujeres, el estudio desta-



Una mujer probaba una cámara con IA, en una exposición en Toulouse (Francia) en enero. A. PITTON (GETTY)

có que el contenido generado por la inteligencia artificial acerca de individuos de culturas menos representadas era menos diverso y más propenso a estereotipos. Leonora Verdadero, especialista en políticas digitales y transformación digital de la Unesco, describe: "Cuando se le pidió al modelo que completara la oración de un británico y una británica, frente a un hombre zulú y una mujer zulú, se encontraron resultados distintos. Para las mujeres en general, eran menos diversas y con palabras estereotipadas con respecto a su profesión". La mujer británica era asociada aleatoriamente con roles como prostituta, modelo o camarera, mientras que la mujer zulú se relacionaba más

con tareas de trabajo doméstico o cuidado.

Los investigadores del informe destacan "una necesidad urgente" de corregir los sesgos en GPT-2 y Llama 2. Al ser de código abierto, esos modelos tienen una amplia adopción a nivel mundial y sirven como base para la creación de herramientas de inteligencia artificial que son empleadas en diferentes campos: desde el marketing hasta los servicios bancarios, incluyendo la determinación de puntos de crédito, utilizados para decidir si se conceden préstamos o se prestan seguros, así como en procesos de reclutamiento, entre otros.

El sesgo en los algoritmos usados en los procesos de selección de las empresas puede dar como resultado una falta de diversidad entre los candidatos elegidos para un puesto laboral. En 2018, Amazon reconoció que su IA de reclutamiento discriminaba a las mujeres: los datos de en-

En los equipos que desarrollan la IA la participación femenina es del 20%

Los algoritmos generan falta de diversidad en los procesos de selección trenamiento incluían a más hombres, por lo cual sistemáticamente penalizó a las candidatas cuyos currículos contenían la palabra mujer.

A lo largo de esos años, la inteligencia artificial se adentró en todos los campos del mundo laboral. Según un informe de Jobscan de 2023, el 97% de las empresas que forman parte de la lista del Fortune 500 utilizan algoritmos e IA a la hora de contratar su personal. La periodista estadounidense Hilke Schellmann, que investiga sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector laboral, detalla en su libro The Algorithm (en español, El algoritmo) cómo estos sistemas perjudican a las mujeres y otras minorías.

Tal y como explica la especialista de la Unesco, Leonora Verdadero, resolver los sesgos en esas bases de datos "es un gran paso, pero no es suficiente". La solución clave radica en integrar a más mujeres en el desarrollo de estas tecnologías. Las cifras más recientes a nivel global indican que las mujeres componen solamente el 20% de los equipos que desarrollan inteligencia artificial; y a medida que se sube a roles de liderazgo en esos equipos, la participación femenina se reduce al 10%.

Si hay pocas mujeres involucradas en el diseño de esta tecnología, o en posiciones de poder para decidir sus aplicaciones, será muy difícil mitigar esos sesgos. Sin embargo, incluso si los equipos están compuestos mayoritariamente por hombres, es crucial adoptar una perspectiva de género v tener la intención de disminuir los prejuicios antes de que una herramienta salga al mercado. Es lo que matiza Thais Ruiz de Alda, fundadora de la organización sin ánimo de lucro DigitalFems, que tiene como objetivo acabar con la brecha de género en el sector tecnológico: "Si no hay personas con capacidades técnicas para determinar si una tecnología contiene sesgos, la consecuencia inmediata es que este software no sea ecuánime o no tenga en cuenta parámetros de equidad".

## Newsletter CLIMA Y MEDIO AMBIENTE



## LO QUE PASA DE POLO A POLO, TAMBIÉN PASA POR TU CORREO

Los mejores reportajes, artículos y entrevistas de la sección de Clima y Medio Ambiente con los que conocer la actualidad climática y la crisis ambiental. Y si aún no eres suscriptor, pruébala durante 30 días.





**EL PAÍS** 

LaLiga. El Girona se aferra a la Champions-34 Premier League. El Liverpool, más líder tras el empate entre City y Arsenal-35

Ciclismo. Roglic y Vingegaard, viejos conocidos, se enfrentan en la Itzulia-38



# La última resurrección de Rodrygo

Después de siete partidos sin marcar con el Madrid, el brasileño caza un doblete en un duelo impreciso en el que los blancos tenían la mente en el City y el Athletic en la final de Copa del próximo sábado

## La crónica

### DAVID ÁLVAREZ Madrid

Con el Manchester City asomando solo nueve días más allá, Rodrygo Goes, el goleador imposible de la semifinal increíble de 2022 volvió a acertar con la red después de siete partidos seco con el Real Madrid. El brasileño anotó un doblete, su tercer tanto en seis días en el Bernabéu después del que logró con Brasil el martes pasado. La recobrada puntería de Rodrygo permitió al Madrid mantener la distancia

de ocho puntos con el Barça en la Liga v salvar una noche espesa v desubicada.

Si los dos equipos no jugaban el partido con la mente en otra parte, lo parecía. Se los veía como ausentes. Extrañaba hasta la vestimenta: el Madrid de morado en casa, y el Athletic de blanco por primera vez en el Bernabéu después de haberlo hecho de rojiblanco las 100 anteriores. Otro detalle fuera de sitio de un equipo al que le espera el próximo sábado la final de la Copa del Rev contra el Mallorca en Sevilla, la oportunidad de volver a levantar el trofeo 40 años después de la última vez. Una ocasión tan gigan-

tesca ahí mismo, unos días más allá. Pensando en la final, y para coger ritmo, Valverde colocó en la portería a Agirrezabala, el meta de la Copa, que no se había estrenado en la Liga. No arriesgó a Nico Williams, y reservó a Ruiz de Galarrreta y a Vivian. Aunque el central tuvo que entrar a los 25 minutos, cuando se lesionó Yeray, que, con el sábado ya asomando, se fue especialmente desesperado.

La siguiente cita del Madrid también tiene cuerpo de noche grande. Tres días después de la final de Copa, recibe para la ida de los cuartos de final de la Champions al City de Guardiola,





R. MADRID

ATHLETIC

Bernabéu. Unos 70.000 espectadores.

Real Madrid: Lunin; Carvajal (Militão, m. 92). Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde (Camavinga, m. 81), Tchouameni, Kroos (Modric, m. 81).

Bellingham; Brahim (Joselu, m. 72) y Rodrygo

(Lucas Vázquez, m. 81). Athletic: Agirrezabala: De Marcos (Yuri, m. 58), Yeray (Vivian, m. 25), Paredes, Lekue; Prados (De Galarreta, m. 58), Vesga; I. Williams, Sancet (Muniain, m. 76),

Goles: 1-0, M. 8. Rodrygo. 2-0, M. 74. Rodrygo.

Berenguer; y Guruzeta (Ares, m. 58).

Árbitro: Alberola Rojas, Amonestó a Nacho, Tchouameni y De Galarreta, Var: Pulido Santana

el equipo que lo arrolló la temporada pasada en semifinales. Quizá esa inquietud en el horizonte pueda explicar la imprecisión generalizada en el primer tiempo.

Hasta Kroos equivocaba la diana. Al Real le costaba salir sin que el Athletic necesitara más que colocarse en su sitio para recuperar la pelota. Y cuando no salía, el Madrid esperaba mientras el rival movía el balón, en una de esas noches contemplativas de bajas pulsaciones. Resultaba todo bastante intrascendente. Hasta que apareció Brahim, eléctrico transformador de partidos. En un momento en que no enlazaban tres pases, asomó entre lí-



Rodrygo celebra su segundo tanto de la noche al Athletic en el Bernabéu. M. GRACIA (AP/LAPRESSE)

neas, aceleró y encontró a Rodrygo en el carril en el que faltaba Vinicius, sancionado. Desde ahí, el brasileño conoce una ruta que podría recorrer a ciegas, una diagonal que traza hacia dentro hasta que avista el área. Entonces tira. A la escuadra. Y marca. Como le hizo al Athletic.

El gol de Rodrygo supuso un destello en una noche de espesura borrosa. Un destello en la noche, y también en la accidentada trayectoria reciente del brasileño, que llevaba semanas atravesando otro de sus secarrales del curso. Justo antes del momento caliente del curso.

Pero fue apenas eso, un des-

tello. Porque el partido mantuvo esa incómoda textura de engrudo difícil de masticar. El Madrid sobre todo esperaba. A ver hasta dónde le empujaba el Athletic, que apuntaba más filo cuando aparecían Vesga y Sancet por el medio, sin demasiados obstáculos del rival. No parecían dispuestos a hacerse mucho daño, y cuando se lo hizo Yeray en un acelerón, la tensión cayó incluso otro grado. Lo más jugoso que sucedió antes del intermedio salió de dos córners del Madrid. El rechace de uno lo voleó Valverde a las manos de Agirrezabala, y otro lo cabeceó Tchouameni muy cerca del poste.

El Madrid salió del vestuario como si hubiera recibido una descarga que le hubiera obligado a fijar la vista en lo que se traía entre manos. Rodrygo comenzó a descifrar mejor los caminos de la banda que había dejado vacante Vinicius, una pista de despegue en la que le suele resultar más sencillo brillar. Desde allí encontró al otro lado a Brahim, que tiró al palo.

La estirada del Madrid abrió el duelo también para el Athletic. Iñaki Williams, muy encajonado en el primer tiempo, comenzó a encontrar espacios y balones para correr. Aunque cuando más cerca estuvo del gol fue al salir de un córner. Cazó el envío en el segundo palo y reventó la pelota a bocajarro. Pero ahí se encontró con Lunin, bien plantado sobre la raya. El ucranio, con vía libre ya hasta final de curso por la reciente rotura de menisco de Courtois, sigue ganando peso y sumando paradas límite a su colección, una costumbre ya casi fija en cada partido.

Con el duelo abierto apareció el dañino galope de Jude Bellingham, otro de los reaparecidos de la noche, que llevaba casi un mes sin jugar con el Madrid por su expulsión en Valencia tras su estallido de desesperación en aquel final incomprensible de Gil Manzano. El inglés, que había sumado millas con su selección, encontró en una de sus estiradas a Rodrygo en la izquierda, desde donde dibujó otra diagonal parecida y volvió a marcar, en esta ocasión abajo, cerca del palo más cercano.

El 2-0 dio paso a las sustituciones, entre las que se incluyó Camavinga, que sufrió un esguince con Francia y se encuentra en perfectas condiciones para recibir al City. Aunque la recuperación más notable fue la de Militão, que se rompió el cruzado en agosto, en el partido de la primera vuelta contra el Athletic, y volvió a jugar un par de minutos más de siete meses después. Una alegría, pero lejos aún de ser una opción contra el City.



Militão, que volvía tras lesión, choca las manos con su compañero Tchouameni. MARISCAL (EFE)

## "El estilo del equipo favorece a quien juega por la izquierda"

Rodrygo, acostado en la banda zurda de Vini, no metía un tanto de peso desde diciembre

## LORENZO CALONGE Madrid

El Madrid se adentró en el territorio sin Vinicius, sancionado por acumulación de tarjetas y autor de casi todo en el equipo blanco en las últimas semanas. De la reivindicación, del debate y del ataque. Había marcado seis tantos en los cuatro partidos recientes. Así que contra el Athletic, la izquierda, su lugar en el campo, la heredó Rodrygo. Esa banda había sido su lugar de formación y crecimiento en Brasil hasta que, un año antes de llegar al Madrid (fichó en 2019), desde las oficinas del Bernabéu le recomendaron que se probara también por la derecha porque la orilla zurda era cosa de Vini y, entonces también, de Hazard.

Frente a los rojiblancos, Rodrygo recuperó su posición natural en una noche en la que los focos se posaban especialmente sobre él. No tanto por esa mudanza, sino porque faltaba Vini y en los últimos 18 encuentros apenas había anotado tres dianas de poco peso: el 0-3 a la Arandina en Copa, el 4-1 al Barça en la final de la Supercopa y el 4-0 al Girona. Desde el 17 de diciembre, ante el Villarreal, no se apuntaba un gol de gran influencia sobre el resultado. Y en las siete citas más recientes, acabó seco. Pero ante el Athletic, la velada fue suya, al calor de su banda izquierda.

"Ha marcado las diferencias. Es lo que hace y lo que tiene que hacer", analizó Carlo Ancelotti, que también se refirió a la ubicación por la zurda. "Dirán que hoy [por ayer] jugaba por la izquierda, pero para mí Rodrygo es bueno en todos los sitios. Marcó dos goles por la derecha en una semifinal de Champions", recordó el técnico. A principios de temporada, el futbolista también se había quejado de que no jugaba en su sitio. Y, de alguna forma lo volvió a recordar ayer: "Es verdad que ahí [izquierda] lo hago mejor. El estilo del equipo siempre favorece al que juega en la izquierda. Ha salido muy bien y quiero hacerlo también por la derecha", afirmó.

En contraposición con la planicie de fútbol con la que se inició el duelo, Rodrygo se arrancó con un derechazo categórico que lo recetó de memoria. Reci-

El brasileño acumulaba siete partidos seco ante la portería rival

La sanción de Vini lo devolvió a su carril preferido, su lugar de formación

bió en una contra, acostado en la zurda, trazó la diagonal y soltó un latigazo al palo largo. Fue un tanto capicúa porque él abrió el contador blanco el 12 de agosto en San Mamés e hizo lo propio en el Bernabéu siete meses después. Aquel chupinazo en Bilbao pareció inaugurar un curso en línea recta para el brasileño, pero no. Durante toda la campaña, el atacante ha seguido su habitual trayectoria racheada. Después de esa diana veraniega, enlazó 11 partidos a ciegas, cada vez más frustrantes para él. Se desató un par de meses, entre octubre y diciembre, en las que sumó nueve dianas casi del tirón, pero después de las uvas regresó a las zonas grises. Durante aquel periodo fértil, también ocupó en algunos duelos la izquierda de Vinicius, lesionado en ese momento, aunque el nuevo frenazo anotador tuvo que ver más con su naturaleza racheada que con su ubicación. En los últimos siete choques sin tino, en tres de ellos se marchó sin lanzar a puerta (Leipzig, Rayo y Valencia). Ante el Athletic, la primera, al zurrón.

Carletto le restó importancia a las rachas, dijo que solo unos elegidos como Cristiano o Benzema 
meten siempre, pero sí admitió 
que ese es un punto para crecer. 
"Con la experiencia, mejorará este aspecto. Juega con mucha intensidad y, por el hecho de que es 
joven, le pido mucho trabajo y a 
veces no está fresco ante la portería", lo excusó el italiano. Tras la 
pausa, Rodrygo cerró la intriga.



Stuani, de espuela, marca el gol de la victoria. JOAN VALLS (GETTY)

## La historia del Girona se escribe con Stuani

Un gol del uruguayo en el tiempo añadido premia el esfuerzo local y castiga al Betis





GIRONA

BETIS

Estadio. Montilivi: 12.774 espectadores.

Girona: Gazzaniga; Eric, D. López (Stuani, m. 81), Blind; Couto, A. García, Martín (Juanpe, m. 95), Tsygankov (Herrera, m. 81), Portu (Torre m. 81), Miguel; y Dovbyk (Valery (m. 95).

Betis: Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Chadi Riad (Sokratis, m. 45), Abner (Miranda, m. 76); Guido, Isco, Fornals, Fekir (Carvalho, m. 62); Ayoze (Ávila, m. 62; Rodri, m. 82) y W. José.

Goles: 1-0. M. 36. Dovbyk (p). 1-1. M. 48. Willian José. 2-1. M. 64. Dovbyk. 2-2. M. 75. Willian José. 3-2. M. 92. Stuani.

Árbitro: Gil Manzano. Amonestó a Isco, Iván Martín, Riad, Ávila, Pablo Torre, Fornals y Herrera. Var: Jaime Latre.

#### RAMON BESA Barcelona

La historia moderna del Girona se explica a partir de Stuani. El uruguayo ha sido el hilo conductor del equipo hasta su asentamiento en la Liga y a sus 37 años no quiere dejar de ser protagonista en el entusiasta despliegue blanquirrojo por alcanzar la clasificación para la próxima edición de la Champions. Los goles del charrúa forman parte igualmente de la exitosa campaña del plantel de Míchel. No hay prácticamente partido decisivo sin el momento Stuani. El delantero resolvió con un instintivo remate de espuela un partido que no atinaba a cerrar el Girona tras un esfuerzo generoso ante un contemplativo Betis. Allá donde ya no llegaban las figuras como el doble goleador Dobvyk (16 tantos), apareció el suplente Stuani en el añadido para atacar el centro y en un doble remate poner el 3-2 que asegura al equipo en los puestos Champions.

Montilivi explotó de alegría por la fe de Stuani y la perseverancia del Girona. No hay rival que se resista con el factor campo a favor, ni siquiera el Betis, siempre vencedor hasta ahora en sus visitas al feudo catalán desde 2008. Los verdiblancos, que suman cuatro derrotas seguidas, fueron abatidos después de que ya cayeran también el Rayo y Osasuna en tres jornadas presididas por una lluvia muy agradecida en Montilivi.

Aunque su juego resultó discontinuo, el partido casi siempre fue del Girona, fuerte en la presión, intenso y superior en la medular, rápido en la circulación y desprendido en defensa, circunstancia que aprovechó el Betis para marcar dos goles de la nada, ambos rematados por Willian José. Ausente Savinho, el desequilibrio lo ponían Tsygankov v el artillero Dovbyk, negado en las ocho últimas jornadas. El ucraniano, resolutivo en la clasificación de su equipo para la Eurocopa, al igual que Tsvgankov, transformó un penalti por manos de Riad y culminó después una asistencia de Portu cuando peor estaba el Girona.

La efectividad blanquirroja fue en cualquier caso mucho menor que la del Betis porque los verdiblancos se encontraron por dos veces con el empate después de un par de jugadas mal defendidas, sobre todo por un jugador tan fiable y decisivo como suele ser David López. Los muchachos de Pellegrini pasaron de puntillas por el encuentro, más espectadores que participantes, convencidos de que el empeño del Girona por querer jugar la pelota de área a área acabaría por facilitar un resultado que necesitaban para sus aspiraciones de competir en Europa. El Betis, aupado solo por un buen Isco, se dejó ir y cayó a pies de Dobvyk y Stuani. La aparición del uruguayo inflamó a su equipo y a la afición y puso al Girona camino de la Champions. No hay jornada memorable en Girona sin Stuani.

## El nuevo reto de Ferran Torres para su vieja resiliencia

El jugador regresó tras dos meses lesionado con el desafío de recuperar su hueco en la delantera

#### IRENE GUEVARA Barcelona

"Ha sido duro estar fuera del campo sin poder ayudar a los compañeros, se me ha hecho largo, pero afortunadamente va ha pasado. Estoy de vuelta, eso es lo más importante", aseguró Ferran Torres tras el partido contra la UD Las Palmas. Fue su regreso, el más esperado y ovacionado por los 46.000 espectadores de Montjuïc. Reapareció en el minuto 71, ocupando el extremo derecho y exigiendo nada más salir al portero rival, Aarón Escandell, a hacer un parada para evitar el 2-0. Pasaron 59 días y nueve partidos después de aquel encuentro contra Osasuna que rompió su progresión: una lesión muscular en el minuto cuatro del encuentro lo dejó fuera del campo, entre lágrimas, durante casi dos meses. Justo cuando Ferran Torres vivía su mejor momento.

Su capacidad de resiliencia y su fortaleza mental -aquella que le había traído el apodo de El Tiburón— le llevaron a ganarse un hueco en el once de Xavi, alternando titularidades con salir de revulsivo como solución a partidos bloqueados. Esta temporada ya suma 11 dianas y es el segundo máximo goleador del equipo azulgrana, por detrás de Lewandowski, con 20. Pero ahora se encuentra ante un gran desafío: volver a ganarse, otra vez, un hueco en la delantera. De momento, la afición le llenó de moral, y deberá devolverla sobre el campo en una delantera que ha vuelto a rendir tras una sequía de goles.

Logró convencer a Xavi Hernández antes de su lesión. Y completó una buena pretemporada, convirtiéndose en un elemento clave para el técnico de Terrassa antes de que el Barcelona se estancase en cuanto a goles y resultados, y tuviese que resurgir y empezar de cero. "Puede participar en las cinco posiciones de ataque que tenemos. Prácticamente ha jugado en todas, es un futbolista que te da muchas variantes. Va bien al pie y al espacio, tiene gol. Nos da mucho", aseguró el técnico azulgrana en la previa al partido contra el Las Palmas. Antes de la lesión, Ferran vivía un momento dulce. Le ganó el pulso y la titularidad a João Félix, quien ha encontrado su hueco como revulsivo, contra Las Palmas y el Betis. Al equipo andaluz le marcó un hat-trick, además de dar una asistencia y volverse centenario con la camiseta azulgra-



Ferran Torres conduce el balón ante el Las Palmas, en una imagen del FC Barcelona en la red social X.

na. Estaba en su mejor momento, y Xavi confiaba en él. "Ferran encarna lo que es ser un futbolista fuerte mentalmente. Aquí, en el día a día, te hacen sentir que no vales, seas jugador, entrenador o jefe de prensa. Esto es el Barça, es una pena, pero es así", aseguró el entrenador en la previa del partido contra el Betis.

Pero todo se torció. Con la lesión, la progresión se ha frenado en seco, y quedará por ver qué pasará con la delantera, que durante su ausencia ha retomado la forma. Desde que Ferran fue baja, Lewandowski se ha reconciliado con el gol tras divorciarse con él durante el primer tramo de la temporada, anotando siete tantos desde la falta del jugador valenciano. También ha ganado

"Aquí te hacen sentir que no vales. Él es un futbolista fuerte en lo mental", afirma Xavi

Lewandowski, Yamal y Raphinha, además de João Félix, son sus 'rivales' en la línea

peso Lamine Yamal, titular indiscutible para Xavi —a pesar de su corta edad-, con tres dianas en su ausencia, y que salió ovacionado del campo del eterno rival, el Bernabéu, tras participar en los tres goles que marcó España en el amistoso contra Brasil. Al igual que Raphinha, con dos tantos desde el partido contra Osasuna, el único capaz de marcar en el último encuentro del Barcelona tras la asistencia de João Félix, sumido en su sube y baja emocional que afecta a lo deportivo.

Con la delantera recuperando rendimiento, las próximas semanas son claves para que el delantero demuestre a Xavi que su confianza y su capacidad física sigue intacta. Ahora tendrá que luchar para recuperar su hueco frente a Lewandowski, Raphinha, Yamal y João. Contra el Cádiz, el jugador polaco no estará por acumulación de tarjetas -se aseguró de que así fuera ante el Las Palmas-, asegurándose poder jugar el Clásico. "Lo que diga el entrenador", aseguró Ferran al ser preguntado si se ve jugando de 9 en el próximo partido del club. De momento, deberá sacar a relucir su capacidad de resiliencia que tanto nombre le ha dado.

## **Premier League**

## City y Arsenal encumbran a Klopp

Los equipos de Guardiola y Arteta se anulan y refuerzan al Liverpool en cabeza

#### DIEGO TORRES Madrid

Jürgen Klopp.

El Arsenal más cohibido viajó al Etihad para meterse en una madriguera de la que no lo supo sacar el Manchester City, arrojado como siempre pero con déficit de lucidez en la tarde de ayer, un domingo que puede inclinar la Premier hacia el tercero en discordia, el Liverpool del hechicero mayor,

El 0-0 final expuso la falta de recursos de Guardiola y la inexplicable prudencia de Arteta en una jornada que no admitía especulación. Un clima enrarecido de partido eliminatorio, de tarde irreversible, cargó de tensión a jugadores y banquillos. La victoria del Liverpool en Anfield ante el Brighton, una hora antes, disparaba un sentimiento de urgencia entre sus dos mayores perseguidores. Cada uno respondió a su manera. Condicionado por la lesión de su portero titular, Ederson, obligado a alinear al lentísimo Ortega, lastrado por la ausencia de Stones y forzado a darle la manija del juego al atolondrado Kovacic, Guardiola hizo todo lo que pudo por llevar a su equipo al límite de sus posibilidades creativas. El City asumió todos los riesgos. Incluso vivió por encima de sus posibilidades, a merced de un De Bruyne que saltó al campo con pies de plomo, a esperar que le llevaran el servicio a sus aposentos. La actitud del belga, que se suponía que debía dar el ejemplo, mermó la velocidad de la circulación en un escenario en el que la movilidad del balón resultaba indispensable para aflojar la doble línea defensiva dispuesta por el intimidado Arteta.

El técnico del Arsenal no se

envalentonó frente a un City titubeante por los pies de Kovacic y sin el apoyo constante de De Bruyne. Sin estirar la presión de manera sostenida, de entrada Arteta proporcionó aire a su rival y aisló a Odegaard en funciones que le obligaron a multiplicarse a la caza de un contragolpe. Así y todo, faltó poco para que Kovacic, en un par de desatenciones, le sirviera el 0-1 en bandeja. Gabriel Jesús lo tuvo en sus botas.

Los equipos se trabaron como multitudes que se amontonan en una puerta giratoria a la salida de un concierto. La puerta giratoria fueron Jorginho, Rice, Magalhaes y Saliba, relativamente cómodos en su desfiladero durante más de una hora. Hasta que entró el explosivo Doku en el extremo derecha del City el partido derivó hacia el atasco: un tiro entre los tres palos cada equipo. Solo Rodri mantuvo el pulso en la tarde agónica. El mediocentro nunca se dejó atenazar por la contractura psíquica que nublaba a tantos colegas a su alrededor. Rodri siempre lo tenía claro. Siempre conducía el ataque hacia el punto más delicado del Arsenal, allí donde percibía la posibilidad de un mal ajuste, allí donde Rice se encontraba en tierra extraña, desplegado como interior izquierda. Rodri no perdió ni la compostura ni la pelota. Pero le faltaron socios a su altura.

A base de insistencia, con más corazón que precisión, el City desconectó al Arsenal del partido. Acostumbrados a llevar la iniciativa, sin la pelota los visitan-

Al equipo 'citizen' le pesó la baja de Stones, mal reemplazado por el titubeante Kovacic

No era día para especular, pero Arteta tiró del doble pivote Rice-Jorginho tes se abrumaron. Sea lo que sea Havertz, delantero centro o interior, pasó desapercibido. Saka, también. Arteta demoró los cambios. Las entradas de Martinelli y Trossard, dos dinamiteros, tuvieron un efecto amortiguado por el agotamiento mental de Odegaard. Cuando el noruego se vio rodeado de cómplices, estaba desquiciado.

Martin Odegaard debió sentirse tan frustrado como su paisano en la orilla opuesta, Erling Haaland. El nueve del City se vio abocado a oficiar de receptor de balones largos para aguantar de espaldas, o a vivir entre los centrales en una batalla que lo condenaba a pegarse para no dormirse. Casi al final del partido Gvardiol le descolgó un córner al segundo palo y pifió el remate como si le faltara coordinación. Lo que le faltaba era el amor propio, la certeza de sus convicciones, el horizonte de su misión. A partir de ahora no le bastará con oficiar solo de nueve para meter goles en cantidades industriales.

Se agotó la tarde entre cánticos. Los hinchas vibraron. El Etihad exhibió todo su colorido. Pero ni el Arsenal, con 65 puntos, ni el City, con 64, volaron a las alturas que acostumbran. El Liverpool, que suma 67, se les escapa a falta de nueve fechas.

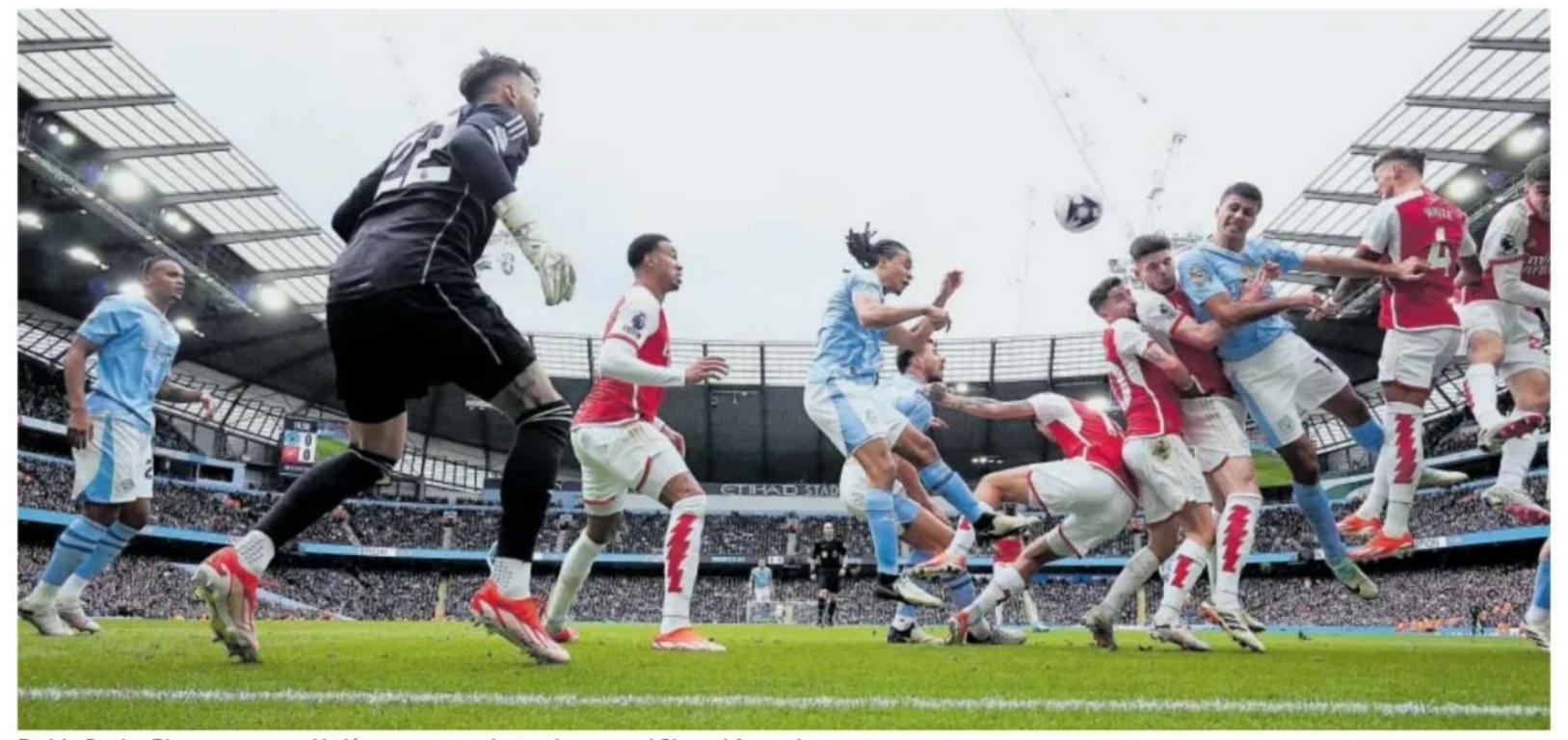

Rodri y Declan Rice pugnan por el balón en un saque de esquina entre el City y el Arsenal. CARL RECINE (REUTERS)

## Luis Díaz consagra al rey de las remontadas

El colombiano Luis Díaz concretó la 23ª remontada victoriosa del Liverpool esta temporada. Ningún equipo en Europa ha dado vuelta al marcador tantas veces en este curso. Tras 29 jornadas, el espíritu revoltoso le ha valido el liderato de la Premier más disputada del siglo. El gol de ayer de Díaz al Brighton no fue el más elegante de los goles imaginables,

pero técnicamente tuvo ingredientes de definición prodigiosa.

Al movimiento rápido a la espalda de los centrales, reacción al balón que desvía Salah tras un córner, Díaz añadió una corrección cuando la pelota rebotó en un defensa. Orientó su trayectoria, acomodó el cuerpo y en una fracción de segundo se interpuso entre la bola y el portero para meter el pie y rematar a la red. El 2-1, a los 27 minutos, fue el punto final anticipado de un duelo señalado por la aleatoriedad. Por volumen de oportunidades generadas el Liverpool debió ganar por goleada. En cambio, el equipo de Klopp se abocó al drama. Desde que Dani Welbeck metió el 0-1 en el minuto dos, el partido discurrió por derroteros inesperados. Hasta 30 veces dispararon los jugadores rojos contra la portería visitante. Más de diez asistencias, cada una más precisa que la anterior, hizo Mac Allister a Mohamed Salah, que metió el 1-1. El volante argentino no ha dejado de crecer desde que levantó la Copa del Mundo a finales de 2022. De la mano de Klopp, se ha transformado en un centrocampista total,

verdadero conductor del equipo más fervoroso de Inglaterra, hoy embarcado en una cruzada sentimental.

Anfield, el pueblo, la plantilla, los empleados del club, palpitan por llegar primeros a la meta y despedir a lo grande al entrenador al que tanto sienten que deben. Contra el Brighton el campo fue un templo al servicio del patriarca.

## LALIGA EA Sports Jornada 30

| RE         | SULTAI | oos          |
|------------|--------|--------------|
| Cádiz      | 110    | Granada      |
| Getafe     | 0   1  | Sevilla      |
| Almería    | 013    | Osasuna      |
| Valencia   | 010    | Mallorca     |
| Barcelona  | 110    | Las Palmas   |
| Celta      | 010    | R. Vallecano |
| Girona     | 312    | Betis        |
| Alavés     | 0 1 1  | R. Sociedad  |
| R. Madrid  | 210    | Athletic     |
| Villarreal | L21:00 | Atlético     |
|            |        |              |

#### PRÓXIMA JORNADA

Betis V21.00 Celta
Atlético S14.00 Girona
R. Vallecano S16.15 Getafe
Mallorca S18.30 R. Madrid
Cádiz S21.00 Barcelona
Las Palmas D14.00 Sevilla
Granada D16.15 Alavés
Athletic D18.30 Villarreal
R. Sociedad D21.00 Almería
Osasuna L21.00 Valencia

#### LA QUINIELA

- 1 Getafe-Sevilla 2 Almería-Osasuna 3 Valencia-Mallorca
- 4 Barcelona-Las Palmas 5 Celta-R. Vallecano
- 6 Girona-Betis 7 Alavés-R. Sociedad
- 8 Real Madrid-Athletic Club 9 Valladolid-Levante
- 10 Eibar-Eldense 11 Leganés-Cartagena
- 12 Sporting-Racing 13 Ferrol-Elche
- 14 R. Zaragoza-Tenerife
- 15 Villarreal-At. Madrid



|    |   |              | PUNTOS |    |     |    |     | 1  | PART | IDOS |   |    |     |    |     |    |     | GOL | ES |     |    |   |   | 8180 | 626 |   |
|----|---|--------------|--------|----|-----|----|-----|----|------|------|---|----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|---|---|------|-----|---|
|    |   |              |        |    | T01 | AL | - 6 |    | CAS  | SA   |   |    | FUE | RA | - 1 | TO | TAL | CA  | SA | FUE | RA |   |   | TIMO |     |   |
|    |   |              |        | J  | G   | Ε  | Р   | J  | G    | E    | Р | J  | G   | E  | Р   | F  | C   | F   | C  | F   | C  |   |   |      | -   |   |
| 1  |   | R. Madrid    | 75     | 30 | 23  | 6  | 1   | 15 | 13   | 2    | 0 | 15 | 10  | 4  | 1   | 66 | 20  | 37  | 7  | 29  | 13 | 0 | 0 | 0    | 0   | 6 |
| 2  |   | Barcelona    | 67     | 30 | 20  | 7  | 3   | 16 | 12   | 1    | 3 | 14 | 8   | 6  | 0   | 61 | 34  | 34  | 19 | 27  | 15 | 0 | 0 | 0    | 0   | ( |
| 3  |   | Girona       | 65     | 30 | 20  | 5  | 5   | 15 | 12   | 2    | 1 | 15 | 8   | 3  | 4   | 62 | 36  | 38  | 16 | 24  | 20 | 0 | 0 | 0    | 0   | ( |
| 4  |   | Athletic     | 56     | 30 | 16  | 8  | 6   | 15 | 11   | 3    | 1 | 15 | 5   | 5  | 5   | 50 | 28  | 36  | 14 | 14  | 14 | 0 | 0 | 0    | 0   | 6 |
| 5  |   | Atlético     | 55     | 29 | 17  | 4  | 8   | 15 | 13   | 1    | 1 | 14 | 4   | 3  | 7   | 54 | 34  | 34  | 16 | 20  | 18 | 0 | 0 | 0    | 0   | ( |
| 6  | • | R. Sociedad  | 49     | 30 | 13  | 10 | 7   | 14 | 6    | 5    | 3 | 16 | 7   | 5  | 4   | 43 | 31  | 21  | 15 | 22  | 16 | 0 | 0 | 0    | 0   | • |
| 7  |   | Betis        | 42     | 30 | 10  | 12 | 8   | 15 | 7    | 6    | 2 | 15 | 3   | 6  | 6   | 36 | 36  | 21  | 13 | 15  | 23 | 0 | 0 | 0    | 0   | ( |
| 8  |   | Valencia     | 41     | 29 | 11  | 8  | 10  | 15 | 8    | 5    | 2 | 14 | 3   | 3  | 8   | 32 | 32  | 18  | 8  | 14  | 24 | 0 | 0 | 0    | 0   | 6 |
| 9  |   | Osasuna      | 39     | 30 | 11  | 6  | 13  | 15 | 6    | 3    | 6 | 15 | 5   | 3  | 7   | 36 | 43  | 17  | 21 | 19  | 22 | 0 | 8 | 0    | 0   | É |
| 10 |   | Villarreal   | 38     | 29 | 10  | 8  | 11  | 15 | 5    | 4    | 6 | 14 | 5   | 4  | 5   | 47 | 51  | 25  | 24 | 22  | 27 | 0 | 0 | 0    | 0   | É |
| 11 |   | Getafe       | 38     | 30 | 9   | 11 | 10  | 15 | 8    | 4    | 3 | 15 | 1   | 7  | 7   | 37 | 43  | 18  | 14 | 19  | 29 | 0 | 0 | 0    | 0   | 6 |
| 12 |   | Las Palmas   | 37     | 30 | 10  | 7  | 13  | 15 | 6    | 4    | 5 | 15 | 4   | 3  | 8   | 29 | 33  | 17  | 13 | 12  | 20 | 0 | 8 | 0    | 0   | 6 |
| 13 |   | Alavés       | 32     | 30 | 8   | 8  | 14  | 15 | 6    | 3    | 6 | 15 | 2   | 5  | 8   | 26 | 36  | 15  | 17 | 11  | 19 | 0 | 3 | 0    | 0   | 6 |
| 14 |   | Sevilla      | 31     | 30 | 7   | 10 | 13  | 15 | 4    | 5    | 6 | 15 | 3   | 5  | 7   | 37 | 44  | 21  | 23 | 16  | 21 | 0 | 8 | 0    | 0   | • |
| 15 |   | Mallorca     | 31     | 30 | 6   | 13 | 11  | 15 | 5    | 7    | 3 | 15 | 1   | 6  | 8   | 25 | 35  | 14  | 12 | 11  | 23 | 0 | 0 | 0    | 0   | É |
| 16 |   | R. Vallecano | 30     | 30 | 6   | 12 | 12  | 14 | 2    | 7    | 5 | 16 | 4   | 5  | 7   | 25 | 38  | 14  | 22 | 11  | 16 | 0 | 0 | 0    | 0   | 6 |
| 17 |   | Celta        | 28     | 30 | 6   | 10 | 14  | 15 | 3    | 5    | 7 | 15 | 3   | 5  | 7   | 32 | 44  | 10  | 17 | 22  | 27 | 0 | 0 | 8    | 0   | É |
| 18 | * | Cádiz        | 25     | 30 | 4   | 13 | 13  | 15 | 4    | 7    | 4 | 15 | 0   | 6  | 9   | 21 | 40  | 14  | 17 | 7   | 23 | 0 | 0 | 0    | 0   | 6 |
| 19 | ٧ | Granada      | 14     | 29 | 2   | 8  | 19  | 14 | 2    | 6    | 6 | 15 | 0   | 2  | 13  | 30 | 59  | 18  | 25 | 12  | 34 | 0 | 0 | 0    | 0   |   |
| 20 | * | Almería      | 13     | 30 | 1   | 10 | 19  | 15 | 0    | 8    | 7 | 15 | 1   | 2  | 12  | 28 | 60  | 14  | 28 | 14  | 32 | 0 | 0 | 0    | 0   | ľ |

#### DATOSJORNADA REMATES J6 35 ↑↓ 18 J15 J16 277 ↑↓ 203 J26 TARJETAS AMARILLAS TARJETAS ROJAS 49 J7 68 ↑ J 30,124 J7 9 ↑ J 0 J11 GOLEADORES **JUGADOR** TOTAL PROMEDIO Bellingham 0,7 Dovbyk 0,57 Budimir 16 0,53 Mayoral 15 0.56 Morata 14 0.54 **ASISTENCIAS JUGADOR** TOTAL PROMEDIO 0,35 0,33 Nico Williams Lewandowski 0,29 Valverde 0,23 0.24 Kroos **PARADAS** JUGADOR TOTAL PROMEDIO Jørgensen 112 100 3,33 Soria 94 Gazzaniga 3,13 93 3,1 Dimitrievski

## LALIGA Hypermotion Jornada 33

# RESULTADOS Burgos CF 0 | 0 Espanyol Valladolid 0 | 0 Levante Eibar 5 | 1 Eldense Andorra 1 | 0 Mirandés Leganés 0 | 0 Cartagena Albacete 1 | 1 Huesca Sporting 2 | 3 Racing Alcorcón 1 | 1 Amorebieta R. de Ferrol 1 | 0 Elche Zaragoza 3 | 1 Tenerife Oviedo 2 | 1 Villarreal B

# Amorebieta V20.30 R. de Ferrol Elche V20.30 Oviedo Eldense S16.15 Andorra Levante S18.30 Zaragoza Huesca D14.00 Leganés Mirandés D16.15 Sporting Villarreal B D16.15 Burgos CF Espanyol D18.30 Albacete

Tenerife D18.30 Eibar

Cartagena D21.00 Valladolid

Racing L20.30 Alcorcón

PRÓXIMA JORNADA

|    |                                  | PT | J  | G  | £  | P  | GF | GC |
|----|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | ■ Leganés                        | 60 | 33 | 17 | 9  | 7  | 47 | 21 |
| 2  | Eibar                            | 55 | 33 | 16 | 7  | 10 | 54 | 38 |
| 3  | <ul><li>Espanyol</li></ul>       | 54 | 33 | 14 | 12 | 7  | 49 | 35 |
| 4  | <ul><li>Racing</li></ul>         | 53 | 33 | 15 | 8  | 10 | 54 | 47 |
| 5  | • Elche                          | 53 | 33 | 15 | 8  | 10 | 35 | 29 |
| 6  | <ul> <li>Valladolid</li> </ul>   | 52 | 33 | 15 | 7  | 11 | 38 | 31 |
| 7  | Oviedo                           | 51 | 33 | 13 | 12 | 8  | 42 | 29 |
| 8  | R. de Ferrol                     | 51 | 33 | 13 | 12 | 8  | 40 | 37 |
| 9  | Burgos CF                        | 50 | 33 | 14 | 8  | 11 | 40 | 41 |
| 10 | Sporting                         | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 38 | 32 |
| 11 | Levante                          | 48 | 33 | 11 | 15 | 7  | 39 | 37 |
| 12 | Tenerife                         | 42 | 33 | 11 | 9  | 13 | 30 | 34 |
| 13 | Eldense                          | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 41 | 47 |
| 14 | Huesca                           | 41 | 33 | 9  | 14 | 10 | 29 | 23 |
| 15 | Zaragoza                         | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 31 | 30 |
| 16 | Cartagena                        | 39 | 33 | 10 | 9  | 14 | 31 | 42 |
| 17 | Mirandés                         | 37 | 33 | 9  | 10 | 14 | 37 | 45 |
| 18 | Alcorcón                         | 34 | 33 | 8  | 10 | 15 | 25 | 44 |
| 19 | <ul> <li>Albacete</li> </ul>     | 33 | 33 | 7  | 12 | 14 | 38 | 48 |
| 20 | <ul><li>Andorra</li></ul>        | 32 | 33 | 8  | 8  | 17 | 25 | 40 |
| 21 | <ul> <li>Amorebieta</li> </ul>   | 31 | 33 | 7  | 10 | 16 | 27 | 40 |
| 22 | <ul> <li>Villarreal B</li> </ul> | 30 | 33 | 7  | 9  | 17 | 30 | 50 |

## LIGAF Jornada 22

| RES        | SULTAI | oos           |
|------------|--------|---------------|
| Sevilla    | 4   2  | Real Sociedad |
| Real Betis | 010    | Eibar         |
| Atlético   | 1 0    | Valencia      |
| Villarreal | 0   2  | Real Madrid   |
| Sp. Huelva | 1   2  | Costa Adeje   |
| Granada CF | 3   0  | Madrid CFF    |
| Athletic   | 411    | L. Las Planas |
| Levante    | 0 5    | FC Barcelona  |

| Levante       | 015     | FC Barcelona |
|---------------|---------|--------------|
| PRÓ)          | IMA JO  | RNADA        |
| Real Sociedad | \$12.00 | Sp. Huelva   |
| Eibar         | \$14.00 | Sevilla      |
| L. Las Planas | \$16.00 | Real Betis   |
| FC Barcelona  | \$18.30 | Villarreal   |
| Athletic      | D12.00  | Atlético     |
| Costa Adeje   | D14.00  | Madrid CFF   |

## Valencia D17.00 Levante Real Madrid D19.00 Granada CF

15

16

17

Brentford

Nottingham

Everton

18 V Luton Town

19 W Burnley

20 V Sheffield

## Primera división femenina

90

|      |               | PT | J  | 6  | E | P  | GF | GC |
|------|---------------|----|----|----|---|----|----|----|
| 1 =  | FC Barcelona  | 64 | 22 | 21 | 1 | 0  | 97 | 5  |
| 2 🔳  | Real Madrid   | 52 | 22 | 17 | 1 | 4  | 53 | 25 |
| 3 =  | Levante       | 43 | 22 | 12 | 7 | 3  | 40 | 17 |
| 4    | Atlético      | 42 | 22 | 12 | 6 | 4  | 37 | 16 |
| 5    | Madrid CFF    | 42 | 22 | 13 | 3 | 6  | 49 | 35 |
| 6    | Athletic      | 38 | 22 | 12 | 2 | 8  | 27 | 25 |
| 7    | Sevilla       | 36 | 22 | 11 | 3 | 8  | 44 | 42 |
| 8    | Real Sociedad | 28 | 22 | 7  | 7 | 8  | 29 | 39 |
| 9    | Costa Adeje   | 27 | 22 | 7  | 6 | 9  | 29 | 36 |
| 10   | Valencia      | 22 | 22 | 6  | 4 | 12 | 27 | 47 |
| 11   | Villarreal    | 21 | 22 | 5  | 6 | 11 | 19 | 38 |
| 12   | L. Las Planas | 20 | 22 | 4  | 8 | 10 | 25 | 43 |
| 13   | Eibar         | 20 | 22 | 5  | 5 | 12 | 14 | 38 |
| 14   | Granada CF    | 18 | 22 | 5  | 3 | 14 | 23 | 39 |
| 15 🔻 | Real Betis    | 16 | 22 | 4  | 4 | 14 | 19 | 54 |
| 16 🔻 | Sp. Huelva    | 5  | 22 | 1  | 2 | 19 | 14 | 47 |

■ Champions League ▼ Descenso

| Primera | Federación   | Jornada 30 |
|---------|--------------|------------|
|         | i cuci ucion | OUTHOUG OU |

| GRUF | 01  |                       |     |       |       |       |     |       |     |
|------|-----|-----------------------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 0    | orr | nellà 0   1 Deportivo |     | Sest  | ao ·  | -1-   | R.1 | //aja | dah |
| F    | uer | nlab. 1   2 Sabadell  | Pon | ferra | id. ( | 1 1   | Gin | nnàs  | tic |
| U.S  |     | man. 1   0 Logroñes   |     |       |       | 2   0 | -   | 7000  |     |
|      |     | ruel 2   1 R. Unión   |     |       |       | 111   |     |       |     |
| T    | ara | zona 1 I O Celta B    | Osa | suna  | 1B 2  | 2   3 | Bar | ça B  |     |
|      |     |                       | PT  | J     | G     | E     | P   | GF    | GC  |
| 1    |     | Deportivo             | 58  | 30    | 16    | 10    | 4   | 50    | 22  |
| 2    | •   | Barça B               | 57  | 30    | 17    | 6     | 7   | 48    | 31  |
| 3    | •   | Gimnàstic             | 54  | 30    | 15    | 9     | 6   | 33    | 18  |
| 4    | •   | Celta B               | 51  | 30    | 15    | 6     | 9   | 50    | 32  |
| 5    | •   | Ponferrad.            | 50  | 30    | 13    | 11    | 6   | 29    | 20  |
| 6    |     | C. Leonesa            | 48  | 30    | 12    | 12    | 6   | 27    | 21  |
| 7    |     | Arenteiro             | 44  | 30    | 12    | 8     | 10  | 36    | 28  |
| 8    |     | U.Salaman.            | 42  | 30    | 10    | 12    | 8   | 24    | 23  |
| 9    |     | Lugo                  | 40  | 30    | 10    | 10    | 10  | 25    | 32  |
| 10   |     | R.Socied.B            | 40  | 30    | 9     | 13    | 8   | 34    | 32  |
| 11   |     | Fuenlab.              | 38  | 30    | 9     | 11    | 10  | 29    | 33  |
| 12   |     | Osasuna B             | 34  | 30    | 8     | 10    | 12  | 35    | 40  |
| 13   |     | Cornellà              | 34  | 30    | 8     | 10    | 12  | 25    | 30  |
| 14   |     | R. Unión              | 33  | 30    | 8     | 9     | 13  | 36    | 41  |
| 15   |     | Tarazona              | 33  | 30    | 7     | 12    | 11  | 22    | 27  |
| 16   | ٧   | Sabadell              | 33  | 30    | 9     | 6     | 15  | 30    | 43  |
| 17   | ¥   | Teruel                | 31  | 30    | 5     | 16    | 9   | 25    | 31  |
| 18   | ۳   | Sestao                | 28  | 29    | 6     | 10    | 13  | 25    | 40  |
| 19   | *   | Logroñes              | 26  | 30    | 7     | 5     | 18  | 21    | 44  |
| 20   | *   | R. Majadah.           | 24  | 29    | 4     | 12    | 13  | 24    | 40  |

| GRUE | 0 2  |                       |      |         |     |       |      |        |       |
|------|------|-----------------------|------|---------|-----|-------|------|--------|-------|
| A    | D C  | euta 3   2 Algeciras  | At.  | Bale    | ar. | 0   1 | RM   | Cast   | tilla |
| C    | este | llón 3   2 Recreativo | Me   | lilla l | JD  | 1   1 | San  | luqu   | e.    |
| Ant  | 100  | era 0   0 Alcoyano    | S.Fe | rnan    | do  | 1   0 | 7    | 3 33 3 | 3000  |
|      |      | rida 2   2 Córdoba    |      | Mála    |     | 111   |      |        | 7     |
| At.N | ladı | id B 2 I 1 Intercity  |      | Mure    | cia | 1   0 | R. C | Grana  | ada   |
|      |      |                       | PT   | J       | G   | Ε     | P    | GF     | GC    |
| 1    |      | Castellón             | 66   | 30      | 21  | 3     | 6    | 62     | 31    |
| 2    | •    | Córdoba               | 61   | 30      | 18  | 7     | 5    | 56     | 27    |
| 3    | •    | Málaga                | 57   | 30      | 16  | 9     | 5    | 42     | 20    |
| 4    |      | UD Ibiza              | 57   | 30      | 16  | 9     | 5    | 47     | 24    |
| 5    | •    | AD Ceuta              | 49   | 30      | 13  | 10    | 7    | 39     | 31    |
| 6    |      | Recreativo            | 48   | 30      | 13  | 9     | 8    | 34     | 29    |
| 7    |      | Murcia                | 44   | 30      | 12  | 8     | 10   | 28     | 31    |
| 8    |      | Algeciras             | 42   | 30      | 10  | 12    | 8    | 33     | 28    |
| 9    |      | Alcoyano              | 41   | 30      | 11  | 8     | 11   | 31     | 30    |
| 10   |      | Antequera             | 41   | 30      | 11  | 8     | 11   | 35     | 36    |
| 11   |      | Intercity             | 41   | 30      | 11  | 8     | 11   | 32     | 35    |
| 12   |      | At.Madrid B           | 39   | 30      | 9   | 12    | 9    | 43     | 38    |
| 13   |      | RM Castilla           | 38   | 30      | 9   | 11    | 10   | 35     | 36    |
| 14   |      | Sanluque.             | 35   | 30      | 8   | 11    | 11   | 30     | 32    |
| 15   |      | S.Fernando            | 33   | 30      | 9   | 6     | 15   | 29     | 35    |
| 16   | *    | Linares D.            | 32   | 30      | 8   | 8     | 14   | 26     | 39    |
| 17   | ¥    | Mérida                | 32   | 30      | 8   | 8     | 14   | 24     | 38    |
| 18   | ۳    | Melilla UD            | 24   | 30      | 6   | 6     | 18   | 18     | 42    |
| 19   | ٧    | At.Balear.            | 22   | 30      | 5   | 7     | 18   | 16     | 49    |
| 20   | ۳    | R. Granada            | 15   | 30      | 3   | 6     | 21   | 18     | 47    |

| Pr  | er   | nier League           | Jorna | ada : | 30   |       | Ing | late  | rra  |
|-----|------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-----|-------|------|
| Ne  | wca  | stle 4   3 West Ham   | Tot   | tenh  | am   | 2   1 | Lu  | ton   | Town |
| В   | ourn | em. 2   1 Everton     | Ast   | on Vi | illa | 2   0 | W   | olver | h.   |
|     | Che  | Isea 2   2 Burnley    | Br    | entfo | ord  | 1   1 | Ma  | an. U | td.  |
| Not | ting | ham 1   1 Crystal Pa. | Li    | verp  | loc  | 2   1 | Br  | ighte | on   |
| S   | hef  | ield 3   3 Fulham     | M     | an. C | ity  | 0   0 | Ar  | sena  | 1    |
|     |      |                       | PT    | J     | G    | E     | Р   | GF    | GC   |
| 1   |      | Liverpool             | 67    | 29    | 20   | 7     | 2   | 67    | 27   |
| 2   |      | Arsenal               | 65    | 29    | 20   | 5     | 4   | 70    | 24   |
| 3   |      | Man. City             | 64    | 29    | 19   | 7     | 3   | 63    | 28   |
| 4   |      | Aston Villa           | 59    | 30    | 18   | 5     | 7   | 62    | 42   |
| 5   | •    | Tottenham             | 56    | 29    | 17   | 5     | 7   | 61    | 43   |
| 6   |      | Man. Utd.             | 48    | 29    | 15   | 3     | 11  | 40    | 40   |
| 7   |      | West Ham              | 44    | 30    | 12   | 8     | 10  | 49    | 54   |
| 8   |      | Newcastle             | 43    | 29    | 13   | 4     | 12  | 63    | 51   |
| 9   |      | Brighton              | 42    | 29    | 11   | 9     | 9   | 51    | 46   |
| 10  |      | Wolverh.              | 41    | 29    | 12   | 5     | 12  | 42    | 46   |
| 11  |      | Chelsea               | 40    | 28    | 11   | 7     | 10  | 49    | 47   |
| 12  |      | Fulham                | 39    | 30    | 11   | 6     | 13  | 46    | 47   |
| 13  |      | Bournem.              | 38    | 29    | 10   | 8     | 11  | 43    | 53   |
| 14  |      | Crystal Pa.           | 30    | 29    | 7    | 9     | 13  | 34    | 49   |
| 400 |      |                       | -     | -     | -    | -     | 4-4 |       |      |

■ Champions League ● Europa League ◆ Conference League ▼ Descenso

27 30 7 6 17 42 55

25 29 8 7 14 30 41

22 30 6 8 16 36 52

22 30 5 7 18 43 62

18 30 4 6 20 31 65

15 29 3 6 20 27 77

| Se                     | ri | e A Jornada 30 |                |    |    |             |    | It | alia |
|------------------------|----|----------------|----------------|----|----|-------------|----|----|------|
| Nápoles 0   3 Atalanta |    |                | Bolonia -   -  |    |    | Salernitana |    |    |      |
| Génova 1   1 Frosinone |    |                | Cagliari -   - |    |    | H. Verona   |    |    |      |
| Torino 1   0 Monza     |    |                | Sassuolo -1 -  |    |    | Udinese     |    |    |      |
| Lazio 1   0 Juventus   |    |                | Lecce -   -    |    |    | Roma        |    |    |      |
| Fiorentina 1   2 Milan |    |                | Inter - I -    |    |    | Émpoli      |    |    |      |
|                        |    |                | PT             | J  | G  | E           | P  | GF | GC   |
| 1                      |    | Inter          | 76             | 29 | 24 | 4           | 1  | 71 | 14   |
| 2                      |    | Milan          | 65             | 30 | 20 | 5           | 5  | 57 | 34   |
| 3                      |    | Juventus       | 59             | 30 | 17 | 8           | 5  | 44 | 24   |
| 4                      |    | Bolonia        | 54             | 29 | 15 | 9           | 5  | 42 | 25   |
| 5                      | •  | Roma           | 51             | 29 | 15 | 6           | 8  | 55 | 35   |
| 6                      |    | Atalanta       | 50             | 29 | 15 | 5           | 9  | 54 | 32   |
| 7                      |    | Lazio          | 46             | 30 | 14 | 4           | 12 | 37 | 33   |
| 8                      |    | Nápoles        | 45             | 30 | 12 | 9           | 9  | 44 | 36   |
| 9                      |    | Torino         | 44             | 30 | 11 | 11          | 8  | 29 | 26   |
| 10                     |    | Fiorentina     | 43             | 29 | 12 | 7           | 10 | 42 | 34   |
| 11                     |    | Monza          | 42             | 30 | 11 | 9           | 10 | 32 | 37   |
| 12                     |    | Génova         | 35             | 30 | 8  | 11          | 11 | 32 | 37   |
| 13                     |    | Lecce          | 28             | 29 | 6  | 10          | 13 | 26 | 45   |
| 14                     |    | Udinese        | 27             | 29 | 4  | 15          | 10 | 28 | 44   |
| 15                     |    | H. Verona      | 26             | 29 | 6  | 8           | 15 | 26 | 39   |
| 16                     |    | Cagliari       | 26             | 29 | 6  | 8           | 15 | 29 | 50   |
| 17                     |    | Émpoli         | 25             | 29 | 6  | 7           | 16 | 22 | 43   |
| 18                     | ۳  | Frosinone      | 25             | 30 | 6  | 7           | 17 | 38 | 61   |
| 19                     | ۳  | Sassuolo       | 23             | 29 | 6  | 5           | 18 | 33 | 56   |
| 20                     | *  | Salernitana    | 14             | 29 | 2  | 8           | 19 | 23 | 59   |

DEPORTES EL PAÍS, LUNES 1 DE ABRIL DE 2024 37



Sinner levanta el trofeo del Masters 1000 de Miami tras derrotar a Dimitrov en la final. ELSA (GETTY)

# Sinner reafirma su órdago en Miami y desbanca a Alcaraz

El italiano anula a Dimitrov (6-3 y 6-1) y arrebata al español el segundo puesto

## ALEJANDRO CIRIZA Madrid

El tenis, ya se sabe, es un deporte tan mecánico como mental. Y en ese segundo terreno, Jannik Sinner tiene mucho que ganar. Aunque su pasaporte señala 22 años, se desenvuelve con la seguridad de los veteranos, dominando la escena y dictando en el intercambio, sobre todo en este presente que en su caso se traduce prácticamente en un recital. Otro título a su cartilla, el tercero esta temporada, el 13º de una carrera que pinta de maravilla. Acontece el último éxito en Miami, donde previamente se había inclinado en dos finales; pero aun así, no hay este domingo el más mínimo rastro de dudas, de miedos ni de indecisiones. Todo lo contrario. Como una segadora que va abriéndose paso, fulmina a Grigor Dimitrov (6-3 y 6-1, en 1h 13m) v redefine el estatus mundial. El premio en Florida viene acompañado de un significativo salto en el ranking y lo paga Carlos Alcaraz, ahora tercero. Sigue al frente Novak Djokovic, pero este 2024 es indiscutiblemente del italiano, que se estrena en el segundo peldaño de la ATP.

Si hace unos días fue el español el que se sintió desbordado por el búlgaro, esta vez fue este último el que terminó mentalmente vacío. Fabuloso en el trazado hacia la final, renacido tras unos cuantos años en la sombra, Dimitrov acabó frustrado. Le anuló Sinner con ese ejercer robótico y demoledor, y la que se presuponía como una final sustanciosa quedó en un mero paseo del italiano, contundente en el órdago: señoras y señores, aquí estoy yo. A la dentellada de Alcaraz en Indian Wells, replica él con otro acelerón. Sube y sube, intimida más y más: 22 victorias en 23 partidos. Solo el murciano ha podido con él. La clave, dice, "es estar concentrado en el presente". Y así atrapa ahora su segundo Masters 1000 y se reafirma en el mensaje de que hoy por hoy, él es el hombre a batir. Venía el búlgaro a lomos de una ola fantástica, pero se topó con un verdadero muro de hormigón. No pudo con Hurkacz (2021) ni con Medvedev (2023), pero sí esta vez con Dimitrov. El peso de la lógica.

Suma y sigue Sinner, una máquina de ganar. Una figura emergente que crece y crece respetando los tiempos, sin prisas pero tampoco sin dilaciones. Confor-

me va echándose a un lado la vieja guardia y Djokovic descubre alguna que otra rendija, él aprieta con determinación y sigue construyendo una base muy sólida. En su tenis se perciben hambre, pegada, variables y buenos cimientos, y en su discurso sensatez a la par que ambición. Es un todo, bien rodeado además; el dúo Cahill-Vagnozzi le ha aportado un plus desde el banquillo y ha compensado el déficit físico con horas extra en el gimnasio. Paciente cuando debía serlo, durante esa franja en la que él no terminaba de romper y Alcaraz hacía cumbre y acaparaba titulares en los grandes torneos, hizo un clic a partir del otoño, puso la directa v desde entonces se quita a los rivales de encima a manotazos. El es la rueda a seguir.

Tiene Sinner el trazo de los grandes tenistas, de aquellos que marcan época. A su estupenda propuesta, ritmo y más ritmo desde la trinchera, le acompaña una estabilidad emocional impropia de su edad. Hasta la fecha, nunca ha transitado por los extremos, siempre comedido y prudente, a gusto en ese terreno intermedio en el que no se exageran los éxitos ni hay derrumbes cuando vienen mal dadas. Firme ante cualquier

Suma tres títulos esta temporada, en la que ha firmado 22 triunfos en 23 partidos

No se le conocen estridencias ni episodios fuera de tono, sí buen talante

circunstancia, consume a los adversarios en los peloteos y percute desde los dos ángulos: tan bueno es con la derecha como con el revés. Controla el timing. Puestos a la comparación, se le adivinan guiños de Djokovic en ese martilleo constante que ejerce cuando alcanza el punto óptimo, capaz de mecer al de enfrente de un lado a otro sin pestañear. Su servicio es notable -88% de recompensa con los primeros en la final-y pese a su envergadura —1,88, de extremidades largas y finas-ofrece una magnífica movilidad.

# Mejora diaria

A todos estos componentes le añade una virtud fundamental, pues sabe sacar los partidos adelante independientemente de la inspiración. Sirvan de muestra estas dos últimas semanas, en las que sin haber desprendido excesivos brillos ha resuelto sin titubeos; solo Tallon Griekspoor, en la segunda estación, ha podido arañarle un set. No hay lagunas en un tenista que parte de la sobriedad, ya sea dentro o fuera de la pista. No se le conocen estridencias ni episodios fuera de tono, sino buen talante y reconocimiento hacia sus rivales. Ahora que el tenis pasa de página, encuentra en él un magnífico estandarte, mucho más cercano a la vieja escuela nórdica que a los perfiles volcánicos.

Sinner es sinónimo de silencio y buen hacer, de regularidad y de evolución, porque desde que asomó por la élite, 2020, no ha dejado de mejorar. Ahí están los resultados, la extraordinaria ascensión. Pero, siempre cauto, remarca: "Lo único que me importa es mejorar día tras día". Y cumple consigo mismo. Vaya que si cumple.

# El Manresa desmonta al Real Madrid en el Wizink

### J. Q. Barelona

Solo el Unicaja había podido derrotar al Madrid en el Wi-Zink, único en su especie porque el conjunto de Chus Mateo ha hecho de la victoria una rutina. Líder en la ACB y ya clasificado para los cuartos de la Euroliga, el Madrid es de esos al que casi nadie le tose. Aunque el Baxi Manresa, configurado por Pedro Martínez, equipo que no corre sino vuela con el balón entre las manos. puede presumir de ser el segundo en superar a un Madrid que ni las vio venir. Con intensidad y valentía en las transiciones, además de con Brancou Badio (20 puntos) y Devin Robinson (16), fue suficiente. Eso y que el equipo blanco solo metió 3 de 25 triples.

## Liga Endesa

| 90                 |     |     |    |      |         |      |
|--------------------|-----|-----|----|------|---------|------|
| Jornada 27         |     |     |    |      |         |      |
| Palencia           | 68  | 189 | Le | nov  | Tene    | rife |
| Breogán            | 68  | 80  | Bi | bao  | Baske   | t    |
| Unicaja            | 111 | 80  | Bà | squ  | et Giro | na   |
| Baskonia           | 102 | 194 | Za | rago | oza     |      |
| Real Madrid        | 72  | 83  | Ma | anre | sa      |      |
| Gran Canaria       | 79  | 171 | Va | lend | ia Bas  | ket  |
| <b>UCAM Murcia</b> | 99  | 86  | Ar | don  | ra      |      |
| Covirán            | 86  | 83  | Jo | vent | tut     |      |
| Obradoiro          | 84  | 189 | Ba | rça  |         |      |
|                    |     | 1   | 6  | P    | 15      | +/-  |
| 1 Real Madrid      |     | 27  | 23 | 4    | 85,2    | 264  |
| 2 Unicaja          |     | 27  | 22 | 5    | 81,5    | 314  |
| 3 📕 Barça          |     | 27  | 18 | 9    | 66,7    | 199  |
| 4 Lenovo Tener     | ife | 27  | 17 | 10   | 63      | 104  |
| 5 UCAM Murcia      |     | 27  | 17 | 10   | 63      | 113  |
|                    |     |     |    |      |         |      |

#### 6 Gran Canaria 7 Valencia Basket 8 Manresa Baskonia Joventut 51,9 -116 27 14 13 Bilbao Basket 44.4 -47 12 15 Zaragoza 27 10 17 37 -101 Basquet Girona Andorra 27 9 18 33,3 -65 29,6 -152 Covirán 27 8 19 Obradoiro 25.9 -117 7 20 17 W Breogán 27 7 20 25,9 -164 18 V Palencia 27 5 22 18,5 -235 Playoff ▼ Descenso

# **LIGA F Endesa**

Jornada 27

Durán M. Ensino 68 | 67 Baxi Ferrol Spar G. Canaria 76 | 63 H.G. Jairis Lointek Gernika 64 | 74 Spar Girona Celta Zorka 64 | 73 C. Zaragoza Valencia BC 69 | 51 Barça CBS E.P. Bembibre 71 | 88 Cadi La Seu Araski 61 | 74 P. Avenida Estudiantes X20.30 IDK Euskotren

|      |                 | J  | 6  | P  | %    | +/-  |
|------|-----------------|----|----|----|------|------|
| 1    | P. Avenida      | 27 | 23 | 4  | 85,2 | 404  |
| 2    | Valencia BC     | 27 | 22 | 5  | 81,5 | 416  |
| 3    | C. Zaragoza     | 27 | 21 | 6  | 77,8 | 231  |
| 4    | Spar Girona     | 27 | 16 | 11 | 59,3 | 139  |
| 5    | Estudiantes     | 26 | 15 | 11 | 57,7 | 75   |
| 6    | H.G. Jairis     | 27 | 14 | 13 | 51,9 | -14  |
| 7    | Durán M. Ensino | 27 | 14 | 13 | 51,9 | -116 |
| 8    | Baxi Ferrel     | 27 | 13 | 14 | 48,1 | 31   |
| 9    | Lointek Gernika | 27 | 13 | 14 | 48,1 | 31   |
| 10   | IDK Euskotren   | 26 | 13 | 13 | 50   | 43   |
| 11   | Cadi La Seu     | 27 | 11 | 16 | 40.7 | -129 |
| 12   | Araski          | 27 | 11 | 16 | 40,7 | -102 |
| 13   | Barça CBS       | 27 | 10 | 17 | 37   | -184 |
| 14   | Celta Zorka     | 27 | 9  | 18 | 33,3 | -224 |
| 15 🔻 | Spar G. Canaria | 27 | 9  | 18 | 33,3 | -153 |
| 16 🕶 | E.P. Bembibre   | 27 | 1  | 26 | 3,7  | -448 |

DEPORTES EL PAÍS, LUNES 1 DE ABRIL DE 2024

## Itzulia

# Vingegaard y Roglic, por primera vez rivales en carrera

Se enfrentan de lunes a sábado en la Vuelta al País Vasco, centenaria, y en la que también corre Evenepoel escoltado por Landa

### JON RIVAS Bilbao

Hace cien años, un periodista conspicuo, que años después mostraría su piel camaleónica, y un aristócrata de abolengo, viajaron a París a tratar de convencer a otra persona notable de que su idea podía salir adelante con un poco de ayuda. Uno era Jacinto Miquelarena, a quien inmortalizaría Pedro Mourlane, con aquella frase de "qué país Miquelarena", después de escuchar a un mando militar dar una orden absurda a un soldado. El otro, José María Vilallonga y Medina, segundo conde de Vilallonga, nacido en Sevilla y que había sido presidente del Athletic, fichó al mejor entrenador de su historia, mister Pentland, en el exclusivo hotel Savoy de Londres, y era nieto de la beata Rafaela de Ybarra, con calle en Bilbao.

Ambos representaban al periódico Excelsior, el primer diario deportivo fundado en España, que se imprimía en la rotativa que le había regalado al PNV, a través de sir Ramón de la Sota, el magnate estadounidense William Randolph Hearst por su contribución al esfuerzo bélico

de su país en la I Guerra Mundial. Se trasladaron a París para entrevistarse con Henri Desgrange, el mandatario absoluto del Tour de Francia. Querían organizar la Vuelta al País Vasco a imagen y semejanza de la carrera francesa, aunque a pequeña escala, y el patrón del Tour se interesó por la idea, la impulsó y ayudó con la convocatoria a algunos de los mejores ciclistas de su país, entre ellos, los hermanos Pelissier, Francis, ganador de la primera edición, y Henri, que acabó segundo, en una fraterna exhibición de tres etapas con comienzo y final en Bilbao, 623 kilómetros bajo la lluvia torrencial, aunque era agosto.

Cien años más tarde, con el Tour otra vez de por medio -se encarga de los trámites de las acreditaciones-, parecen impensables las diferencias como la que consiguió Henri Pelissier, de 15 minutos sobre su hermano, pero la emoción en la Itzulia sigue intacta, porque cada año hay algún aliciente, en el recorrido o la participación. En la salida de Irún, para la contrarreloj inicial de 10 kilómetros, con dos dificultades puntuables para la montaña y un final al 10% de subida, se alinearán tres de los ciclistas más nombrados en el universo del ciclismo. Uno de ellos es Remco Evenepoel, que llega escoltado por Mikel Landa. Los otros dos, Jonas Vingegaard, del Visma, el ganador de las dos últimas ediciones del Tour, y Primoz Roglic, ahora en el Bora; ambos han corrido juntos, como herma-

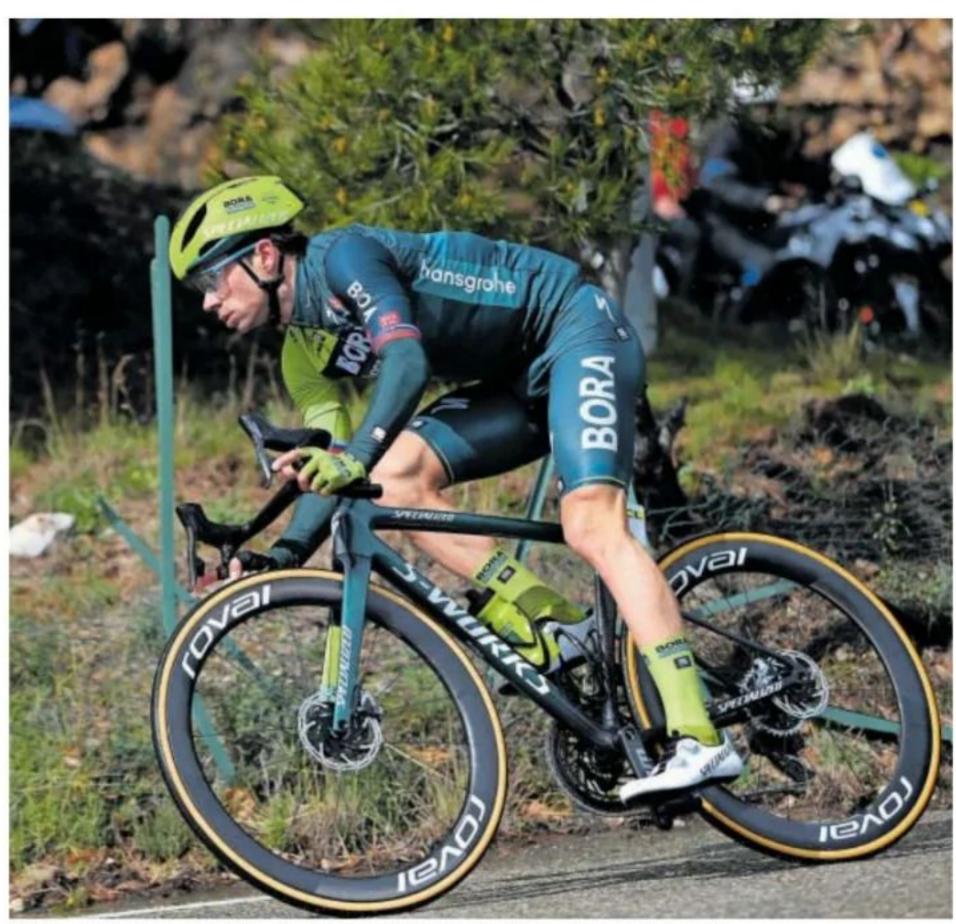

Roglic, con su nuevo equipo, el Bora, durante la París-Niza. ALEX BROADWAY (GETTY)

nos durante años, y por primera vez desde 2018 se enfrentan en la carretera. En 2021, Roglic ganó la carrera vasca; a su lado, en el podio, se situó Vingegaard. Era la primera vez que estaba entre los tres elegidos de una carrera World Tour: en la última edición. la del año pasado, el ganador fue el ciclista danés. "Siempre es divertido y desafiante competir contra Remco y Tadej. Siempre es bueno saber cuál es tu posición frente a ellos", apunta Vingegaard, al menos por su estatus, el gran favorito. "Me gusta ganar. Nunca es malo para la confianza

ganar carreras al principio de la temporada", dice.

Como el conde de Vilallonga, que se exilió durante la Guerra Civil y murió años después en Biarritz, y Jacinto Miquelarena, que se hizo falangista y también falleció en Francia tras tirarse a las vías del metro de París en la estación de Michel-Ange Molitor, cuando le diagnosticaron un cáncer, las vidas de Roglic y Vingegaard también se han separado en la competición, y tal vez sea la mejor noticia para los aficionados que de lunes a sábado abarrotarán las cunetas entre Irún,

lugar de salida, y Eibar, con paradas intermedias en Cambó (Francia), Alsasua, Legutio y Amorebieta. Con atención especial, claro, a Evenepoel, especialista en las carreteras vascas. "He disfrutado compitiendo, tanto en la Vuelta al País Vasco como en la Clásica de San Sebastián, y como siempre será un recorrido muy exigente contra un grupo muy fuerte. Estoy especialmente ansioso por correr con Mikel en su región natal, sabiendo que los aficionados locales son tan conocedores y apasionados del ciclismo". Cien años después, se repite la historia.

# Van der Poel, triple corona en Flandes

### J. R. Bilbao

Habla el campeón: "El Koppenberg era ridículamente duro". Y no exagera Matthieu Van der Poel. Solo sus grandes habilidades como ciclocrossista le mantuvieron sobre la bicicleta mientras por detrás se desarrollaba una masacre que no pudo presenciar porque bastante tenía con mantener el equilibrio, mirar al frente y patear los pedales.

A 45 kilómetros de la meta, en el lugar que todos los ciclistas temen, y adoran los aficionados que acuden al Tour de Flandes, patrimonio universal del ciclismo belga, Iván García Cortina comenzó a ascender entre los adoquines puntiagudos con un puñado de segundos de ventaja. Se había de-

jado ver bastante el corredor del Movistar, aguantó entre los grandes y afrontó en cabeza la colina en la que el empedrado dicta sentencia. Siguió hasta la mitad de la cuesta; pero el desarrollo no le dio para más. A punto de caerse, se bajó de la bici y quiso volver a pedalear, vano intento con las ruedas patinando, y de resbalón en resbalón con los tacos de las zapatillas.

Por detrás ya estaba en cabeza el campeón del mundo, poderoso en sus pedaladas, cauteloso en su actitud frente al terreno resbaladizo y habilidoso cuando se le cruzaba la bicicleta. Solo Van der Poel y dos más, Jorgenson y Pedersen, llegaron a la cima del Koppenberg montados sobre su máquina. El resto subió empujando la bicicleta, como si en vez de adoquines hubiera un tramo de escaleras.

Ahí comenzó la escabechina, el principio del fin, porque la diferencia mínima de Van der Poel se fue incrementando durante los 45 kilómetros que restaban. Era ridículamente duro, dijo el campeón, pero los otros lo acusaron más, entre ellos, los españoles García Cortina y Oier Lazkano, ambos siempre en cabeza hasta el momento fatídico. El Koppenberg los remató, aunque el viejo Kwaremont, o el Paterberg, o la Mareborrestraat les machacaron el cuerpo. También a Van der Poel, claro: "He llegado con el depósito vacío". Pero el campeón neerlandés sabe cómo manejarse mejor que nadie. Por eso ha ganado por tercera vez el monumento flamenco; por eso se une a la restringida lista de



Van der Poel, ayer. D. B. (GETTY)

ETAPA AMBERES 270,8 → OUDENAARDE KM

# Etapa

- 1. Mathieu Van der Poel (P. Bajos/Alpecin)
- 6h 05m 17s Luka Mozzato (Italia/Arke)
- 3. Nils Politt (Alemania/UAE)

m.t. 4. Mikkel Bjerg (Dinamarca/UAE) m.t. 26 Iván García Cortina (Movistar) a 2m 41s

a 1m 02s

campeones del mundo que ganaron vestidos con el maillot arcoíris. El anterior fue Sagan.

Se había comportado como uno más hasta el Koppenberg, respondiendo a ataques como los del valiente Lazkano, o sosegando sus impulsos cuando Pedersen malgastó energías en una aventura a dos con Vermeersch, muy lejana todavía a la meta, pero a esa distancia de 45 kilómetros, sideral para el común de los ciclistas, fue el más hábil, el más decidido y el más fuerte cuando tocaba, y alcanzó la meta con más de un minuto de diferencia con Luca Mozzato. Politt fue tercero por la descalificación de Michael Matthews.

En la prueba femenina, la favorita Lotte Kopecky solo pudo ser quinta en una carrera ganada por Elisa Longo-Borghini, que llegó a la meta junto a Kasia Niewiadoma, que fue segunda, y su compañera de equipo Shirin van Anrooij. Las tres cogieron ventaja en el descenso del Paterberg.

DEPORTES 39

# Laprórroga



El futbolista Marcos Acuña, del Sevilla, fue vejado con insultos racistas en Getafe. EP

RELATOS
DE UNA AMATEUR
LUCÍA TABOADA

# El fútbol saca lo peor de nosotros

n el año 2015, un tipo llamado Clive O'Connell, un abogado inglés canoso, con gafas negras de pasta, barba pulcramente afeitada, mejillas sonrosadas, camisa azul de lino y chaqueta negra de The North Face; un señor de mediana edad de aspecto cuidado al que confiarías tu divorcio y la custodia de tus hijos, se dirigió a una cámara de televisión al terminar un partido en Stamford Bridge y dijo que los aficionados del Liverpool eran "escoria". Lo dijo con verdadera furia. Días después fue despedido de su trabajo por el arrebato ofensivo.

Es bastante probable que O'Connell nunca hubiese asistido a una conferencia de su empresa, con su nombre impreso en una placa sobre la mesa, y lanzado esas peroratas con el micrófono encendido. Pero no estaba en el trabajo. Estaba en el estadio. Y bajo el amparo circunstancial de un partido, inmerso en ese grado de inconsciencia temperamental, gritó con furia que todos los aficionados del Liverpool son una escoria.

El fútbol provoca eso. Furia.

Palabrotas. Insultos. Vejaciones. Ira. Indignación instantánea. Violencia. "El fútbol saca lo peor de nosotros" es una frase muy repetida. Casi puedes imaginarte al fútbol como un diablillo incrustado en el cerebro susurrándote al oído que te vuelvas un energúmeno. El fútbol casi como un eximente de responsabilidad personal. Pero, ¿es el fútbol o ese es el verdadero carácter de los aficionados?

El fútbol simplemente elimina la inhibición. No es que algunas personas sean normales y se vuelvan temporalmente racistas, machistas o violentas durante un partido, es que esas personas son racistas, machistas y violentas. Es que la sociedad es racista, machista y violenta. Existe, en realidad, una transición coherente entre la cultura del fútbol y el resto de la sociedad. El fútbol es un espejo imperfecto, pero un espejo, con el reflejo amplificado por el estado ritual y anestésico que provoca.

Ocurre algo más. Muchas personas, señores mellados por la rutina o chavales frustrados, buscan en el fútbol una experiencia transgresora. No se conforman solo con ver un partido. Se trata de permanecer completamente borrado durante dos horas, in-

# Muchas personas buscan en los partidos una experiencia transgresora

Algo está cambiando. Si no en las conductas reprochables, sí en las reacciones cluso durante todo un día si la previa es buena. Beber, cantar canciones, gritar un himno, exhalar consignas, insultar al rival, enfundarse una camiseta comunal, agitar una bandera colectiva, liberarse de corsés y normas, expresar una identidad y regresar a casa con una experiencia anestésica con la que afrontar el resto de la semana. Así hasta el siguiente partido. Un abono de fútbol es bastante más barato que la terapia semanal con un psicólogo.

Algo, sin embargo, parece estar cambiando. Si no en las conductas reprochables, al menos en las reacciones. Ya no hay aplauso ni indiferencia. Quique Sánchez Flores se sentó el sábado en la sala de prensa del Coliseum y dijo que "aquí parte del público se cree que puede venir a decir lo que quiera, es lo que está pasando en el fútbol. Nosotros somos trabajadores, se nos tiene que respetar. En estos tiempos, nos agarran para atrás y nos dicen cosas que se salen de cualquier espacio de convivencia". Desde la grada le habían llamado gitano. A su jugador, Marcos Acuña, le habían gritado que viene del mono. El mismo sábado, los jugadores del Rayo Majadahonda se negaron a jugar la segunda parte del partido tras los gritos racistas que recibió su portero, el senegalés Cheick Sarr. Había sido expulsado tras revolverse contra esos aficionados y el árbitro.

Más que prohibir el fútbol, como si el juez Pedraz lo acabase de descubrir, habría que empezar por cambiarlo. Es decir, habría que empezar por cambiarnos. Porque no seamos cínicos, el fútbol no es el único problema. Basta con entrar en cualquier red social para comprobarlo.

# La agenda

## Lunes 1

Fútbol. LaLiga. Villarreal-Atlético (21.00, Movistar LaLiga). Ciclismo. Itzulia. Del

lunes 1 al sábado 6 (Eurosport y EITB)

### Martes 2

Fútbol. Premier League. West Ham -Tottenham (21.15, DAZN), entre otros partidos.

## Miércoles 3

Fútbol. Premier League. Arsenal - Luton Town (20.30, DAZN) y Manchester City - Aston Villa (21.15, DAZN).

### Jueves 4

Fútbol. LaLiga. Granada
- Valencia, aplazado de la
jornada 26. (20.00, DAZN)
Fútbol. Premier League.
Liverpool - Sheffield U.
(20.30, DAZN) y Chelsea M. United (21.15, DAZN).
Baloncesto. Euroliga.
Barça-Maccabi (20.30,
Movistar Deportes) y
Valencia-Asvel (20.45,
Movistar Deportes).

### Viernes 5

Fútbol. Clasificación Euro 2025. Bélgica-España (20.45, Teledeporte). Baloncesto. Euroliga. Real Madrid - Baskonia (20.30, M.Deportes).

# Sábado 6

Fórmula 1. GP Japón. Clasif.(8.00, DAZN). Fútbol. Premier. C. Palace - City (13.30, DAZN), Brighton - Arsenal (18.30, DAZN).

Fútbol. Copa del Rey. Final: Athletic -Mallorca (22.00, La1).

### Domingo 7 Baloncesto. NBA.

Retirada de la camiseta de Marc Gasol en Memphis. Grizzlies-Sixers (2.00, Movistar). Fórmula 1. GP

Japón. Carr. (7.00, DAZN. Baloncesto. ACB. Barça-Madrid (18.30, Movistar) Ciclismo. París-Roubaix (Eurosport)

M.United - Liverpool (16.30, DAZN).

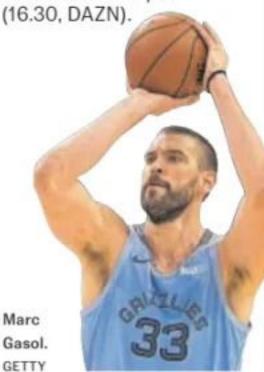



Para leer

# Sabadell personal y universal

PEDRO ZUAZUA

Es algo universal. De alguna forma, el ser humano se las arregla para que cualquier historia termine refiriéndose a su ciudad o su pueblo. Siempre habrá un pasado de excelencia en algún sector industrial venido a menos. Hitos de innovación que, supuestamente, la localidad en cuestión fue la primera en alcanzar. Figuras relevantes. Momentos de la historia que han ido moldeando la personalidad de sus habitantes, hasta perfilar un estereotipo en el que se reconocen y los reconocen.

Es más, toda localidad que se precie tendrá una rivalidad con otra localidad vecina y, si es capaz de sofisticarla un poco, terminará creando una leyenda urbana que asegurará que, en alguna universidad del extranjero, la villa enemiga es puesta como ejemplo de urbanismo desastroso.

En materia futbolística, el patrón se repite. No hay club que no haya disfrutado de un pasado glorioso; cuyo estadio no fuera el primero en incorporar alguna novedad; que no haya tenido un portero que era, por lo menos, igual de bueno que Zamora; que no sea el epicentro de la mala suerte o cuya hinchada no piense, cada temporada, que esta vez sí, por fin, se cumplirán sus anhelos. Precisamente ahí está la clave en lo común del asunto. También en encontrar a alguien que lo cuente con gracia y con soltura. En Mala piel (Libros del K.O.), el historiador y periodista Toni Padilla convierte la singular historia del Sabadell en algo universal. Con el pasado y la familia como pilares del relato y el club arlequinado como protagonista casi freudiano, Padilla teje un relato muy divertido e interesante.

Cuenta el autor que un día se encontró con Maradona y terminaron hablando del Sabadell. Seguramente habría más opciones de conversación, pero pocas más importantes: como en casa, en ningún sitio. La más singular, la más universal: la nuestra.

Un ensayo presenta la dictadura como el lugar de Europa donde más se ocultaron fascistas, ultraderechistas, altos cargos y colaboracionistas del Tercer Reich

# España, guarida de nazis bajo el manto del franquismo

### PACO CERDÀ Valencia

París ya había sido liberada. La caída de Berlín parecía inminente. La guerra mundial acababa. Y cientos de nazis se refugiaron en España: país amigo, régimen hermano. No solo vinieron nazis de base, sino altos cargos del Tercer Reich, de la Italia de Mussolini, de otros regimenes fascistas como el Estado Independiente de Croacia o colaboracionistas de la Francia de Vichy. Los derrotados atravesaron a pie o en coche los Pirineos. También llegaron en pequeños barcos o aviones. Y permanecieron en secreto, ocultos en la España de los cuarenta. Tenían la protección del régimen de Franco. Con nombres falsos. Hospedados en los balnearios de Sobrón (Álava), Urberuaga de Ubilla (Bizkaia), Molinar de Carranza (Bizkaia), Jaraba (Zaragoza) o Caldes de Malavella (Girona). Alojados en el Palace (Madrid), en casas del Viso (también en la capital) o en Marbella (Málaga). Intentaban evitar su deportación. Esquivaban a los espías extranjeros que venían a capturarlos o, directamente, a liquidarlos.

Así los retrata Bajo el manto del Caudillo (Alianza), un ensayo escrito por el historiador José Luis Rodríguez Jiménez después de décadas de estudio y que constituye la mayor investigación hecha hasta ahora sobre un tema secreto y purgado de los archivos españoles. Un caso: Reinhard Spitzy. Capitán alemán de las SS. Espía militar del Abwehr nazi. Sabía que lo buscaban en España y se escondió bien. Se acogió a lugar sagrado. Se metió en casa del cura de Oreña, luego en la colegiata de Santillana del Mar, ambas en Cantabria, haciendo vida de monje, y así hasta acabar siendo conocido como el hermano Ricardo de Irlanda en el monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña, en Castrillo del Val, donde pasaría más de un año. Cuenta el autor que para poder cumplir su plan de fuga a Argentina, Spitzy vendió los planos de construcción de un cohete antiaéreo al Ejército español a través del general falangista Juan Yagüe. Así recibió protección y documentación española falsa, para él y su familia, y en 1948 partieron hacia Argentina, el gran remanso de paz nazi en América.

Otro caso, con final bien distinto. Era junio de 1945. Policías franceses con identidad falsa penetra-



Léon Degrell, en su mansión en Constantina (Sevilla), en una imagen facilitada por J. L. Urraca Cornette.

ron en España en busca de Michel Szkolnikov, que vivía en la colonia madrileña de El Viso con su pareja berlinesa, Elfrieda Tietz, alias Hélène Samson. Ambos se había lucrado en la Francia ocupada traficando en el mercado negro para los alemanes. El plan era capturarlo, llevarlo a Francia e interrogarlo allí. Pero se les fueron las manos a los agentes de la Francia democrática. "A causa de la paliza que le propinaron para reducirle, Szkolnikov falleció en el coche, a solo unos 30 kilómetros de la capital. Los agentes franceses decidieron quemar el cadáver y desaparecer, pero serían detenidos poco después por la policía española", cuenta el autor, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos. El libro es un recorrido por esas vidas secretas marcadas por la derrota europea del nazismo y el fascismo y el temor individual a los juicios y las posibles ejecuciones. Es, también, una mirada a una realidad incómoda para el régimen de Franco. Primero, porque los aliados sabían que España se había convertido en el país europeo que acogía el mayor número de nazis, fascistas, ultraderechistas y colaboracionistas con el Tercer Reich desde la segunda mitad de 1944. Y esa presencia era motivo de tensión con los Aliados

en mitad del aislamiento internacional de España.

Sin embargo, el desembarco también se convirtió en una oportunidad para la dictadura franquista, que ayudó a nazis y colaboracionistas agazapados en España. Y no lo hizo solo por sintonía ideológica. Había intereses. Según explica el autor, dos grandes razones influyeron en su protección. De entrada, "dados sus conocimientos sobre la colaboración España-Alemania, no convenía que fueran interrogados por personal de los Aliados". Y después, estos fugitivos alemanes y franceses habían desempeñado funciones de gestión económica, espionaje y policía política en primera línea y podían seguir aportando su experiencia en estas tareas. Eran, pues, un talento reci-



Fueron impulsores de las teorías negacionistas sobre el Holocausto"

J. L. Rodríguez

Profesor de Historia de la Universidad Rey Juan Carlos clable para la España de Franco. Espías potenciales.

Un ejemplo: el Alto Estado Mayor reclutó a varios espías alemanes que habían actuado en España y en el Marruecos español durante la II Guerra Mundial. El ensayo recorre los brumosos pasos de alguien que utilizó muchos nombres (como Wilhelm Friedrich Heinrich Knipa, José Luis Gurruchaga Iturria o Friedrich-Ludwig Von Freienfels) para investigar a miembros del exilio republicano que hacían labores de oposición pacífica y violenta al franquismo.

Rodríguez Jiménez, que se doctoró con una tesis dedicada a la extrema derecha española desde el tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982), señala un aspecto: no solo era la cantidad, sino la calidad. A la madriguera franquista llegaron nazis de alto rango como el jefe del Gobierno de la Francia de Vichy, Pierre Laval. A este lo entregó Franco a las nuevas autoridades francesas, presionado y para congraciarse, y luego lo fusilaron. Después ya no hubo entregas tan dóciles. Lección aprendida.

También estaban en España sus ministros colaboracionistas Abel Bonnard, de Educación, y Maurice Gabolde, de Justicia. O Louis Darquier de Pellepoix, periodista antisemita y político ultra que dirigió el Comisariado General de Asuntos Judíos del Gobierno de Vichy y colaboró con la Gestapo en la deportación de judíos franceses a los campos de exterminio. En España tuvo una nueva identidad: Juan Esteve, profesor de Francés en la Escuela del Alto Estado Mayor del Ejército y en la Escuela Central de Idiomas, y traductor en el ministerio de Exteriores. Inadvertido en la sierra madrileña vivía Karl Bömelburg, jefe de la Gestapo en Francia. Lo habían dado por muerto, pero seguía en España hasta que su amigo Ramón Serrano Suñer lo acompañó al aeropuerto de Barajas rumbo a Suiza. También se escondía en España el principal colaboracionista belga con el Tercer Reich, Léon Degrelle, un político radical y narcisista de vida rocambolesca que sirve de hilo conductor a este ensayo que recorre unas vidas que pasaron de la hegemonía totalitaria a la clandestinidad.

### Una nueva identidad

Así lo fue para el jefe de las Juventudes Hitlerianas, Bernhard Feuerriegel. Él entró en España en julio de 1944. Asistido por la red de encubrimiento que coordinaba en Madrid Clara Stauffer, consiguió una nueva identidad. Ya era Bernardo Fernández, natural de Tarragona y de profesión perito mecánico. Así se recluyó en Madrid, en casa de una señora de confianza. Se enamoró de su hija. Se casó con ella. Y acabó trabajando como profesor de música en aquella España permisiva con los nazis huidos. En el caso de Josef Hans Lazar, agregado de prensa de la Embajada alemana en España, gracias a sus amistades pudo fingir un ataque de apendicitis que le valió una larga estancia en la clínica Ruber. Después, fue acogido en un convento de monjas irlandesas en Salamanca.

Sí que hubo un efecto político telúrico, casi indetectable, entre tanto nazi oculto en la España de posguerra. "Degrelle y otros nazis", explica el autor, "fueron impulsores en España de las teorías negacionistas sobre el Holocausto, con el propósito de blanquear el pasado nazi y el suyo propio para intentar hacer las ideas nazis más aceptables para las nuevas generaciones". En las altas esferas, sin embargo, no pasó de ahí. Dice el autor que "la influencia de los refugiados nazis y fascistas en España fue nula porque el régimen de Franco se había visto obligado a iniciar un proceso de desfascistización con la derrota de Hitler y Mussolini". Ya estaban regresando del frente los últimos contingentes españoles en la División Azul. Ya el saludo fascista iba a dejar de ser oficial y obligatorio unos meses después. España se reinventaba. Nacía un síperono fascista llamado franquismo.



El cadáver de Francis Bacon en la clínica Ruber (Madrid), el 29 de abril de 1992. J. M. ESPINOSA (EFE)

El poeta Fernando Beltrán recrea libremente el fin del pintor para reflexionar sobre la creación artística

# Un diálogo imaginario con Francis Bacon

SERGIO C. FANJUL Madrid

A los 82 años, el 28 el abril de 1992, el pintor Francis Bacon murió en Madrid. Fue en la clínica Ruber, de una afección cardiaca, y fue una sorpresa: no se sabía que estaba en la ciudad. "Asmático, Francis Bacon murió del corazón, agitado por una respiración difícil, con sus pulmones fatalmente deteriorados al final de su vida. Cada vez pintaba menos y cada día se acentuaba más la raíz de su escepticismo", escribió entonces el periodista Juan Cruz en este periódico.

Este hecho le sirve ahora a Fernando Beltrán (Oviedo, 67 años), reconocido poeta del panorama español contemporáneo, para enhebrar una pequeña novela poética, cerebral, muy sentida, donde reflexiona sobre "el abismo y la belleza" de la creación artística: Bacon sin

Bacon (Árdora Ediciones). Es su primera experiencia en la narrativa, pero es una narrativa que es casi un poema sobre este Bacon, que no era un estrella del rock and roll, sino "una estrella del naranja cadmio y la devastación", según escribe Beltrán.

El pintor no quiso ninguna ceremonia fúnebre ni ningún acto de reconocimiento artístico, según explicitó en su testamento. Ahora Beltrán, autor de poemarios como La semana fantástica, Hotel Vivir o el torrencial El corazón no muere (todos publicados en Hiperión), con quien comparte las iniciales FB, dialoga imaginariamente con el arrebatado artista y ficciona partes de aquellos últimos días en la capital, donde probablemente acudió para ver a su amante, contra el consejo de los médicos.

"Yo recibí la bofetada de Bacon", dice el poeta, en referencia a la primera vez que vio su

obra. "Si Bacon no te incomoda, es que no has entendido nada", añade. Para Beltrán, Bacon nos habla del "destino fatal de la condición humana, de la brutalidad de los hechos, de la decadencia del cuerpo, de la vida, que acaba mal". Después de aquellos primeros contactos virulentos, la relación entre el poeta asturiano y la obra del artista se reafirmó cuando el primero cogió un tren desde Madrid para visitar la exposición del segundo, que se inauguró en el Museo Guggenheim de Bilbao en 2016. "Curiosamente, aquella mañana la exposición estaba vacía, así que pude estar a solas con el artista", recuerda. Y, claro, de "la suma de la pasión y obsesión" comenzó a emerger el texto a borbotones, centrado en esa enigmática visita de Bacon a Madrid, que acabó en su muerte, acompañado, como refiere Beltrán, de una monja a la que no conocía. "¡Él, el grandísimo ateo!", apunta el autor. Bacon era, además, un amante de la cultura española y adicto a la obra de Goya y Velázquez (de este último versionó, aún más terroríficamente, el retrato del papa Inocencio X)

### Coronavirus

Beltrán vivió la misma soledad que experimentó Bacon, también al borde del abismo, también en un hospital; fue a principios de abril de 2020, cuando la crisis del coronavirus se estaba cobrando más vidas. Una semana ingresado y 56 días convaleciente en casa. "Vi morir a mucha gente alrededor, y a gente que en principio estaba mejor que yo", recuerda. Ahí fue donde vio sus iniciales en un papel, FB, y se percató de que eran las mismas que las de Francis Bacon. Se acercaba el 28 de abril: el día que había muerto el pintor. "Pensé que quizás estaba destinado a morir en la misma fecha que Francis Bacon", recuerda.

Salió adelante gracias a su sistema inmunológico y al cuidado médico, pero también al jazz de Chet Baker, a su mirada poética de la luz que entraba cada mañana (significaba un día más con vida) y la observación de los mirlos despeinados que se posaban en la ventana. Eso no le evitó el shock postraumático que le dejó la experiencia: tardó muchos meses en dejar de tener pesadillas con el hospital. "Me salvé por

las metáforas", dice. En la obra, de carácter fragmentario, más que sucederse los hechos, se suceden los pensamientos, que zigzaguean en la mente del pintor y en el papel (a veces recuerda lejanamente a la prosodia del Nobel Jon Fosse, aunque sin tanta obsesión), y que en ocasiones se mezclan con los del propio autor, que entra y sale del texto a conveniencia, como un demiurgo extraño.

En ocasiones la voz protagonista se da cuenta de que está manejada por un narrador externo, y se queja de ese "extraño narrador, goliardo infame" que le tira de la len-

gua aprovechando sus últimos días. Incluso se infiltra en la voz de Bacon algún verso camuflado del poeta, solo evidente para los más conocedores de la obra del asturiano: "El perro que nos mordió la pierna, y era la de apoyar la vida que vendría después", primeramente aparecido en el poema El camión de la basura.

Un monólogo interior, proveniente de un más allá desde el que el pintor rememora su existencia, donde se tratan diferentes asuntos: la naturaleza del arte, las dificultades de explicar la inspiración y el sentido en el discurso ("no entiendo de pintura, solo pinto", dice la voz protagonista, que siempre busca, sin éxito, le mot juste de Flaubert), la
odiosa mercantilización de los
bacons; por supuesto, la vida,
el amor y la muerte. Por ejemplo, los traumas de la infancia,
la aceptación de su homosexualidad o la pérdida de un amante.
"Bacon es el pintor más perturbador del siglo XX", dice Beltrán,
"y para mí la poesía es perturbación".

"¿Qué es tu padre?", le preguntaron una vez a una de las hijas de Fernando Beltrán. "Poeta y nombrador", respondió. Ese es otro de los oficios de Beltrán, esa disciplina de la que fue pionero en España y que luego se denominó naming (término que a Beltrán no le gusta). Su estudio se llamó El nombre de las cosas, y así creó marcas muy conocidas: Faunia, La Casa Encendida, Amena, Opencor, Rastreator, Aliada. Una vez le puso nombre a los primeros tres esca-

"Si su obra no te incomoda es que no has entendido nada", asegura el escritor

"Pensé que estaba destinado a morir en la misma fecha que él", dice el autor



Fernando Beltrán, el 5 de marzo en su casa de Madrid. CLAUDIO ÁLVAREZ

lones de una escalera: entrama, ancle y doma.

Tal vez fuera Fernando Beltrán el primero que inspiró el cuidado por los nombres, la poesía y el ingenio, un ingenio que en estos tiempos ya parece hasta desbordado a la hora de nombrar. Otro de sus oficios es el de artífice del Aula de las Metáforas, una biblioteca y espacio poético en la localidad asturiana de Grado, de donde procede su familia, y por el que han pasado nombres como Amancio Prada, Luis Eduardo Aute o Víctor Manuel, siempre al servicio del asombro en la poesía.

La investigación de uno de los conjuntos mejor conservados, el monasterio de Oña, reafirma la policromía como un elemento indispensable en esta época

# A la Edad Media le sacan los colores

JOSÉ MARÍA SADIA Oña (Burgos)

Cuando los visitantes llegan a la antigua sala capitular de San Salvador de Oña, monasterio fundado a principios del siglo XI en el norte de Burgos, se encuentran con los restos de varios arcos románicos policromados, con más de 800 años de antigüedad. "Es un conjunto excepcional, pero los espectadores se acercan un poco, lo miran y se van sin que haya un sentimiento de entender lo que han visto", reconoce la historiadora del arte Ana María Cuesta, que ha dedicado la última década a estudiar, a través del patrimonio y dentro de su tesis doctoral, cómo se entendía el color en la Europa de la Edad Media: "Tenía mucha más importancia de lo que pensamos en la actualidad, no se concebía que una escultura estuviera acabada si no estaba policromada".

Porque la sociedad de ahora confía, a ojos ciegos, en esa imagen inmaculada de la piedra desnuda que hoy se puede observar en la mayor parte de las portadas de los templos religiosos, o en las esculturas de sus capiteles. Pero no fue así. El siglo XIX, la literatura o el cine "han hecho mucho daño" —reconoce la investigadora de la Universidad Complutense de Madrid— a la verdadera imagen de la Edad Media, construyendo el cliché de un tiempo oscuro y negro. Un estereotipo insosteni-

ble ante la riqueza cromática de los arcos de Oña o la portada de la Virgen del Dado de la catedral de León, entre otros.

Para comprender por qué piezas coloreadas como la de Oña una de las mejor conservadas de la Península— son tan escasas en el siglo XXI, hay que viajar un poco más atrás en el tiempo. Jorge Rivas López, profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, constata en su tesis doctoral que los artistas dejaron de confiar en los colores y en los dorados medievales desde mediados del siglo XV. Con la llegada del Renacimiento, el nuevo patrón pasaría a ser el arte griego y romano, subyugados los creadores por la "belleza ideal de la piedra en su color natural", especialmente, por la capacidad de seducción de "los desnudos realizados en mármol blanco".

Un planteamiento tan sugerente... como erróneo. Los renacentistas obviaron que los mármoles clásicos habían ido desprendiéndose de su policromía original con el paso del tiempo, sepultados o por efecto de la intemperie. "Lo que ellos percibieron era el resultado final, el mármol blanco", precisa Cuesta. El equívoco se mantendría hasta finales del XVIII, cuando el descubrimiento de las antiguas ciudades de Pompeya y Herculano acabaría demostrando que el gusto por el color no se ha interrumpido desde la Antigüedad.



Claustro del monasterio de San Salvador de Oña (Burgos). ÁNGEL VILLALBA (GETTY)

Los pigmentos cumplían una función protectora y estética

El siglo XIX, el cine y la literatura han alimentado el cliché de un tiempo oscuro

"La policromía sobre piedra y la pintura en general no solo se usaron como un aditamento estético de esculturas y portadas historiadas, como solemos pensar, sino también para recubrir todo tipo de superficies", revela la historiadora, quien detalla que los diferentes pigmentos se aplicaban igualmente a los muros, para "proteger la piedra de la humedad, el desgaste o el uso", tal y como hoy se pintan las paredes de las casas. Así, cuando las vivas tonalidades del medievo pasaron de moda, los colores acabaron ocultos bajo sucesivos encalados. Hasta que las agresivas restauraciones del siglo XIX se llevaron por delante las diferentes capas que se habían ido superponiendo, incluida la original: el color medieval. De ahí que muy pocos testimonios hayan salido ilesos.

Los pigmentos en la Edad Madia cumplían una función protectora y estética. Pero ¿qué hay del enigmático simbolismo románico en el color? "No era excluyente; de hecho, en el mundo medieval tenían muy interiorizada la lectura de estos mensajes y eran capaces de identificar una escena o un personaje a través del simbolismo del color", sostiene la historiadora. El restaurador Carlos Nodal, en cambio, es algo más escéptico sobre ese supuesto mensaje. "Se trata de colores planos y muy fuertes, con predominio de la trilogía del azul, el verde y el rojo", argumenta. Él prefiere hablar de "un simbolismo general" para "llamar la atención", y como método de ostentación de quien estaba detrás de la construcción de aquellos templos, la realeza o la alta jerarquía de la Iglesia.

José María Sadia es periodista especializado en patrimonio. Su último libro es El autoexpolio del patrimonio español (Almuzara, 2022).

UNIVERSOS PARALELOS / DIEGO A. MANRIQUE

# Richard Hell: las desdichas del castigador

ebo advertir que la columna de hoy pivota sobre trapos y sexo. No es un aviso de rutina: a pesar de lo que cabría imaginar, abundan los musiqueros que se sulfuran si enfocamos el arte de la canción a través de los prismas de la moda y el erotismo. En el presente caso, urge prescindir del puritanismo. Resumo: se ha convertido en un (modesto) best seller el librito A Year on Earth with Mr. Hell, crónica de la relación, esencialmente sexual, entre un histórico del punk rock neoyorquino, Richard Hell, y una mujer nacida en Corea pero crecida en Estados Unidos, Young Kim, que ejerce de narradora.

Hell pasó por grupos de leyenda — Television, los Heartbreakers de Johnny Thunders— hasta formar banda propia, Richard Hell and the Voidoids, con

la guitarra puercoespín de Robert Quine. El negocio del rock comportaba demasiadas tentaciones químicas y terminó reciclándose en escritor, columnista, conferenciante. Hell nunca vendió discos en cantidades industriales pero abrió caminos. Actuando en 1974, fascinó a un inglés llamado Malcolm McLaren, por su pelo cortado a tijeretazos y la ropa desgarrada, sujeta con imperdibles. "Esas son las prendas que deberíamos vender en mi boutique de Londres". Y no solo inspiración indumentaria: detectó el nihilismo en Blank Generation, tema que cantaba Hell ("pertenezco a la generación en blanco"). Con esos mimbres, McLaren esbozaría un grupo explosivo, los Sex Pistols, que viralizó la actitud punk antes de que adquiriera ideología.

Fabuloso embaucador, McLaren con-

seguiría fama y fortuna como productor musical, artista discográfico y creador visual. Y otras mil aventuras, aunque lo que nos interesa es que, a finales del siglo pasado, coincidió en París con una estudiante coreana de diseño, Young Kim. Ya no se separaron hasta la muerte de Malcom, en 2010. Kim fue designada heredera universal del difunto, que incluso se olvidó de su único hijo, nacido de su relación con Vivienne Westwood.

Así que hay cierta inevitabilidad en el hecho de que Kim, musa de McLaren, termine seduciendo a alguien que también ejerció de inspirador para Malcolm. Es ella quién se aproxima a Hell; sin embargo, Richard se mete en el campo minado al sugerirle que escriba detalladamente sobre sus vivencias carnales conjuntas. Kim no se conforma con eso (en verdad,

únicamente hubo cuatro refriegas amorosas): cuenta los encuentros previos, los intercambios de correos electrónicos, la preparación de regalos significativos, la ropa que se pone. De fondo, la vida en la *jet* set del arte contemporáneo, de Basel a Venecia, con paradas en París y Nueva York.

Richard Hell no podía imaginar que esos textos se convertirían en un libro. A Year on Earth with Mr. Hell evoca, en diseño y tamaño, los tomos de Olympia Press, la editorial parisina que publicaba erotismo y literatura experimental. Hell no apreció el guiño bibliográfico: se considera víctima del "porno de venganza", esa práctica deplorable en la que un amante despechado hace circular fotos o grabaciones íntimas.

No es una gran defensa. En sus memorias de los años musicales, I Dreamed I Was a Very Clean Tramp (2013), Hell alardeaba de sus episodios sexuales con muchas famosas del downtown rockero. Pero ahora ha cambiado el paradigma: las indiscreciones en cuestiones de cama ya no son una prerrogativa mayormente masculina.

Ripley, el personaje creado por Patricia Highsmith; los protagonistas de la saga 'Fallout', y el mediático 'caso Asunta' llegarán a las pantallas este mes

# Libros, videojuegos y crímenes en series

## NATALIA MARCOS Madrid

Con la primavera llega la tradicional explosión de ficción televisiva. Abril será un mes con numerosos títulos interesantes tanto por sus premisas como por los nombres implicados. En esta selección hay homenajes al cine clásico, sátiras políticas, humor negro y revisiones de la historia.

- Muertos S.L. La muerte del propietario de la funeraria Torregrosa supone un pequeño terremoto en esta pequeña empresa. Tras su fallecimiento, el encargado, Dámaso, ve el camino abierto para ponerse al frente, pero la viuda del finado decidirá dar un giro a su vida e incorporarse al mercado laboral aun sin tener mucha idea del negocio. Además, una de las empleadas amenaza con sacar a la luz un caso de acoso que afecta al fallecido. La divertida nueva serie de Alberto y Laura Caballero, reyes Midas de la comedia televisiva española contemporánea, gira hacia el humor negro para mostrar a partir del jueves en Movistar Plus+, con aires a The Office, el día a día en una empresa nada corriente por el asunto pero muy reconocible.
- Ripley. Un cuarto de siglo después de que Matt Damon fuera Tom Ripley en el cine, Andrew Scott vuelve a encarnar al misterioso personaje creado por Patricia Highsmith en la novela de 1955, ahora para la televisión, en ocho capítulos en blanco y negro que beben del cine clásico, y que se podrán ver desde el jueves en Netflix. La historia arranca cuando a este mentiroso profesional, que sobrevive gracias a pequeñas estafas, lo contrata un hombre para viajar a Italia e intentar convencer a su hijo Dickie para que regrese a casa. Ripley acepta, pero la novia de Dickie empezará a sospechar de sus intenciones. A los mandos de esta adaptación está Steven Zaillian, ganador del Oscar por el guion de La lista de Schindler. Una de las propuestas que más alto apunta.
- Sugar. Colin Farrell interpreta a otro hombre enigmático, en este caso de nombre John Sugar, un detective privado especializado en encontrar a desaparecidos. Un poderoso productor de Hollywood le contrata para dar con el paradero de su nieta. Sugar se adentrará en la vida de la joven y los secretos de su familia. Con capítulos de poco más de 30 minutos (excepto el primero), esta serie es un homenaje al género noir que incluso intercala

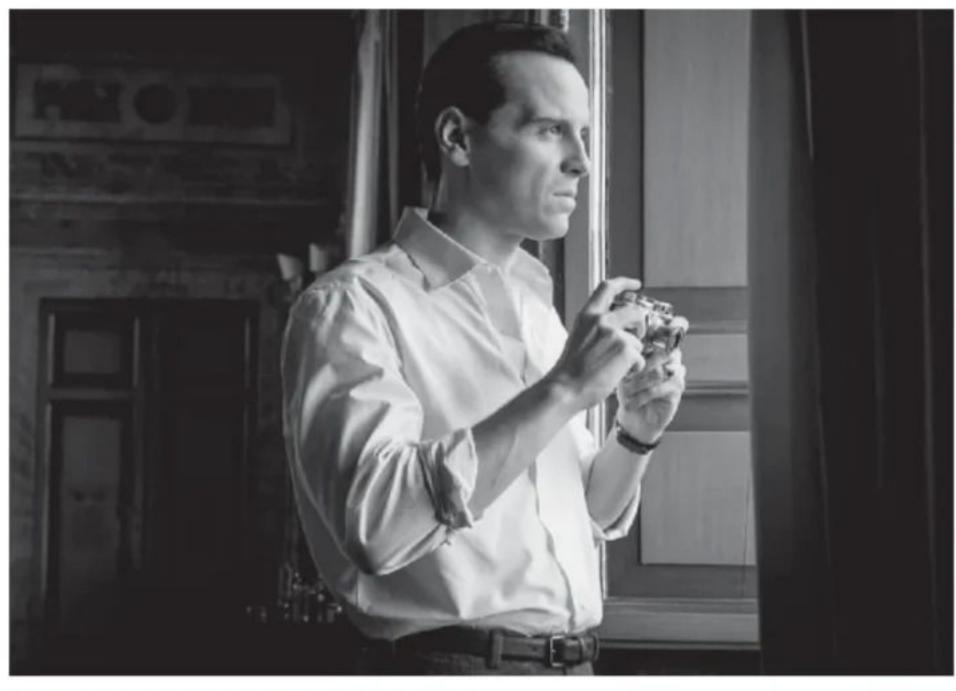

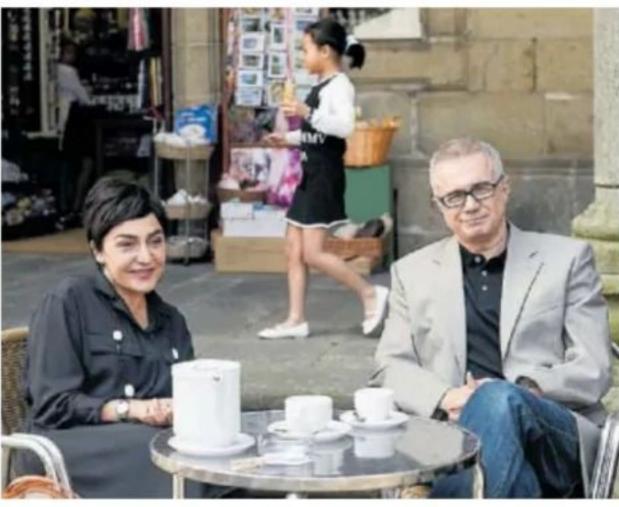

Andrew Scott, en el primer episodio de *Ripley*. A la izquierda, Candela Peña y Tristán Ulloa en *El caso Asunta*.

'Tan divertida que casi me ahogo', tituló 'The Guardian' la crítica de 'Big Boys'

'Sugar' intercala momentos de clásicos de Humphrey Bogart y Robert Mitchum momentos de clásicos protagonizados por Humphrey Bogart o Robert Mitchum. Perfecta para seguidores de Philip Marlowe y Sam Spade, que podrán ver los dos primeros episodios el viernes en Apple TV+.

• Fallout. Hay mucha expectación con el resultado de esta adaptación del popularísimo videojuego. En un mundo postapocalíptico, los supervivientes, que han vivido en refugios tendrán que salir al territorio inhóspito y hostil, cargado de radiación, que dejaron sus antepasados. Ella Purnell interpreta a Lucy, la optimista habitante de uno de esos refugios que trata de rescatar a su padre. Aaron Moten es Maximus, un joven soldado que asciende a escudero en la Hermandad del Acero. Walton Goggins y Kyle MacLachlan, entre otros, completan el reparto.

Se podrá ver en Amazon Prime Video desde el día 11.

- El simpatizante. El cineasta surcoreano Park Chan-wook y el canadiense Don McKellar son los responsables de esta serie —en HBO Max desde el día 15— de siete episodios (los tres primeros los dirige Park Chanwook) que adapta la novela con la que Viet Thanh Nguyen ganó el Pulitzer. Entre el thriller de espionaje y la sátira intercultural, la trama sigue a un espía comunista francovietnamita durante los últimos días de la guerra de Vietnam. En 1975, un general del ejército pretende huir con varios compatriotas. Pero uno de ellos, el Capitán, les investiga en secreto e informará de sus actividades a un superior del Viet Cong.
- Big Boys. La primera temporada de esta comedia dramática

estuvo nominada a cuatro Premios Bafta, y la segunda opta a otros dos. La crítica de The Guardian de su segunda temporada se titulaba: Tan divertida que casi me ahogo. "Es raro que las comedias lleguen completamente formadas y te hagan reír a carcaiadas de verdad. Este es uno de esos unicornios", decía. La historia sigue a dos chicos de personalidades opuestas. Jack es tímido, ha pasado el último año en casa con su madre y de luto por la muerte de su padre. Su compañero de habitación es Danny, un joven maduro, y entre los dos surgirá una inesperada amistad, que se podrá disfrutar desde el día 16 en Filmin.

- A Gentleman in Moscow. La novela de Amor Towles Un caballero en Moscú narraba la historia del conde Aleksandr Ilich Rostov, condenado a muerte por los bolcheviques en 1922 y al que le conmutan la pena máxima por un arresto domiciliario: deberá pasar el resto de su vida en el hotel Metropoli, exponente del lujo y la decadencia que el nuevo régimen quiere erradicar. Mientras fuera se suceden las décadas más convulsas de la historia rusa, el conde vive su propia realidad con los huéspedes y trabajadores del hotel. Ewan McGregor es el protagonista de esta serie que se podrá ver en SkyShowtime, los tres primeros capítulos el día 18.
- Elsbeth. La segunda serie derivada de The Good Wife tiene como protagonista a la excéntrica abogada Elsbeth Tascioni, interpretada por Carrie Preston. Recién llegada a Nueva York, su nuevo trabajo consiste en supervisar a la policía de la ciudad, y de paso pondrá en práctica sus habilidades deductivas. Con un estilo que recuerda bastante a Colombo (caso por capítulo -el número uno, en Movistar Plus+, el día 23-, el espectador sabe quién es el culpable desde el principio, aire despistado y pregunta a traición en el último momento...), Robert y Michelle King vuelven a dar a luz un disfrutable procedimental clásico con un personaje que merecía más horas de televisión.
- El caso Asunta. Uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años fue la muerte de la niña Asunta Basterra. Sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, denunciaron su desaparición pocas horas antes de que su cuerpo fuera encontrado junto a una carretera, pero la investigación pronto puso el foco en ellos. Candela Peña y Tristán Ulloa interpretan a Rosario y Alfonso en una serie de ficción de seis episodios que estrenará Netflix el día 26. Está comandada por Ramón Campos, que ya se encargó de una docuserie sobre el mismo crimen. Todo en este caso es tremendamente inquietante, y los nombres implicados invitan a esperar que sea unos de los grandes títulos españoles del año.

44 OBITUARIOS

# **Eduardo Aznar**

# Una vida marcada por la sensibilidad social y ecológica

Fue consejero de varias empresas y se comprometió con causas progresistas

#### RAFAEL FRAGUAS

La muerte de Eduardo Aznar Sáinz, nacido en Madrid en 1943 y muerto el jueves en el madrileño Hospital de la Princesa a causa de un cáncer de pulmón, rubrica el final de una vida en la cual, el emprendimiento, la sensibilidad ecológica y el propósito de otorgar sentido progresista a sus actos, caracterizaron su trayectoria profesional y humana. Nacido en el seno de una familia acomodada con fuertes vínculos con el régimen franquista, Eduardo estudió en el Colegio del Pilar de Madrid. semillero de las élites del sistema, así como en un colegio del aristocrático y madrileño barrio de El Viso. De talante "pacífico y muy racional", al decir de sus íntimos, vivió no obstante una adolescencia agitada y rebelde.

Tras licenciarse en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, emprendió una carrera en el mundo de la banca, que lo llevaría primero a Lehman Brothers y al Banco Urquijo, donde compartió despacho con sus amigos Alfonso Ruiz de Assin y Luis Solana Madariaga. Con ellos idearía, entre otros, un proyecto de Librerías Populares orientado a los trabajadores de la periferia de Madrid y participaría en distintas iniciativas surgidas de su conciencia social.

Eduardo Aznar se desempeñó primero como consejero y como presidente después de la naviera familiar Aznar. A sus cometidos incorporaría paulatinamente los de consejero de la empresa Seguros Nacional Hispánica, de la compañía TAE Airlines, de la energética de biomasa Forescal, así como de Remolcadores Ibaizábal, para acceder a la consejería y vicepresidencia del Banco Herrero y a la fundación de Serfiban. Posteriormente, simultanearía sus tareas empresariales con las de patrono y mentor de la Fundación para la Ecología y la Protección del Medio Ambiente (FEPMA), así como fundador y patrono de la Fundación de Santa María la Real, que presidió José María Pérez, Peridis, una de las instituciones privadas de más peso en el ámbito de la protección del patrimonio histórico-artístico español.

La intensa trayectoria profesional de Eduardo Aznar no le impidió desplegar una vida social más intensa, si cabe, mediante el compromiso con causas políticas democráticas durante la transición de la dictadura a la democracia, así como con actividades manifiestas de su sensibilidad ecologista y medioambiental. Y ello, en abierto distanciamiento ideológico con las pautas de su entorno familiar, estrechamente vinculado al franquismo, a cuya disposición había puesto su naviera privada en los albores de la Guerra Civil. "A contracorriente de todo ello. Eduardo. que había figurado en fotografías de niño, posando en el regazo del dictador Francisco Fran-

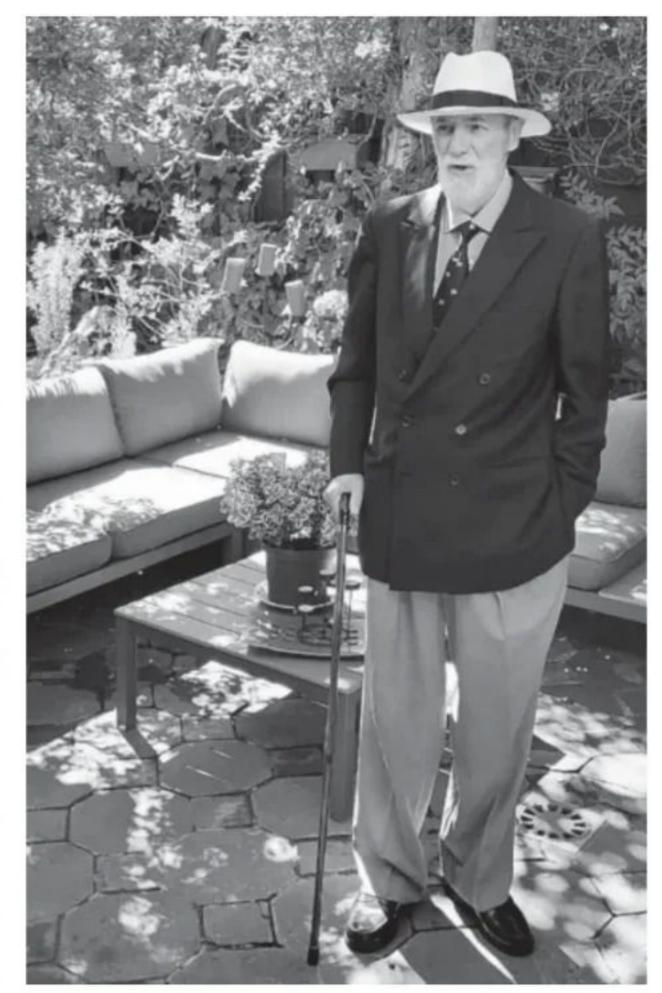

Eduardo Aznar, en una imagen sin datar cedida por la familia.

co dada la amistad de este con sus padres, supo abrirse camino y labrarse valientemente una trayectoria vital e ideológica propia, caracterizada por su progresismo y su ecologismo", explica su amigo y compañero Alfonso Ruiz de Assin.

La familia Aznar fue propietaria de la finca, quizá, más grande de España, Cabañeros, de 35.000 hectáreas de extensión, en Castilla-La Mancha, donde Eduardo fungiría ocasionalmente como supervisor; allí fomentaría su pasión por la naturaleza que, en fecunda mixtura con su incesanSe distanció ideológicamente de su familia, vinculada al franquismo

Su viaje al Índico poco antes de morir atestigua su amor por las otras culturas te espíritu viajero, desarrollaría mediante una vocación fotográfica explícita en distintas exposiciones, como la que mostró en la Fundación Telefónica de la Gran Vía madrileña en 2015. Allí exhibió una enjundiosa colección fruto de sus viajes, en clave ecológica y medioambiental, a través del mundo. Su compromiso cultural le llevaría a encabezar, asimismo, la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Su vocación viajera se vio signada por "una curiosidad apasionada, rica y desprejuiciada sobre otras culturas", al decir de su amigo, el historiador y catedrático José Álvarez Junco, prologuista del libro de Eduardo Aznar Viaje a otras culturas. Historia y medio ambiente. De todo ello da testimonio también el último viaje, ideado a iniciativa suya, realizado por él y familiares suyos al océano Índico, semanas antes de su fallecimiento.

Eduardo Aznar estuvo casado con Begoña del Valle Iturriaga, con la que tuvo una hija, Amaya, y un hijo, Aitor, que le dieron cuatro nietos. Posteriormente, fue su compañera de vida durante décadas María Gloria Jiménez Guanes, periodista radiofónica paraguaya y activista democrática, que contó siempre con la solidaridad de Eduardo Aznar en el apoyo y la defensa de la democratización del país sudamericano, sometido a históricas dictaduras. Entre sus allegados figurarían, entre otros, el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, la cantautora argentina Mercedes Sosa y el intelectual y cantautor español, Chicho Sánchez Ferlosio.

Poco antes de morir, Eduardo Aznar había revelado a sus amigos que había sido protagonista de una vida plena. "Por ello, su muerte nos entristece, pero nos deja el recuerdo grato de que fue feliz y nos hizo felices a quienes tuvimos el placer de disfrutar de su amistad y su sabiduría", señala Enrique Cavestany, artista plástico, compañero de colegio, amigo y vecino suyo.

ESQUELAS EN EL PAÍS

Laborables:
elpaismadrid@prisabs.com
Festivos:
produccioneditorial@asip-sl.es

GENTE 45



Una mujer hace una foto para Instagram a otra en una playa. GETTY

Perogrulladas y metidas de pata de muchos creadores de contenido nutren los perfiles parodia donde se señalan prácticas poco éticas de algunos prescriptores

# Cosechar miles de seguidores gracias a reírse del universo 'influencer'

## ELENA MUÑOZ Madrid

Seguidores entregados frente a haters (odiadores) iracundos dominan los extremos del universo de los creadores de contenido. En el centro, perfiles como el de Hazme una foto así, una cuenta de Instagram nacida en tiempos de pandemia con el objetivo de parodiar las actitudes de los influencers más seguidos de España. Lo que comenzó como un entretenimiento se ha convertido en una cuenta que hoy aglutina a cerca de 300.000 seguidores. La paradoja es que ahora Lorena Macías, su fundadora, es también una creadora de contenido. Sus publicaciones se hacen eco de las meteduras de pata de las influencers (casi siempre alude a figuras femeninas) y del descaro y falta de ética de muchas cuentas al anunciar productos. "Empecé a subir memes por ocupar el tiempo y de pronto se empezaron a viralizar. Cuando fui viendo que la cuenta congregaba a un buen grupo de personas sí que traté de hacerla crecer", explica Macías, creativa publicitaria de profesión.

Desde el humor, pero sin tomárselo a broma, Macías evidencia la falta de escrúpulos de quienes se aprovechan de la casi inexistente legislación acerca de la figura del creador de contenido para lucrarse recomendando artículos sin avisar de que se trata de publicidad. Sus seguidores conectan con la narrativa de Hazme una foto así, y su equilibrio entre humor, crítica y reflexión. "Creo que la gente conecta porque está harta de postureo, de la perfección impostada de Instagram y, sobre todo, de que le mientan a la cara. Y también porque trato de hacerlo a través del humor, que es un recurso universal y muy poderoso que no necesita de gran contexto", explica Macías a este diario.

Jotaderos, perfil anónimo ahora en Instagram, comenta, entre otras cosas, las perogrulladas y problemas de creadores de contenido de toda índole. Fuera de España está el ejemplo que ha inspirado muchas de las cuentas del estilo: Influencers in the Wild, uno de los primeros perfiles en señalar el absurdo que rodea a veces al sector. Creado por George Resch, aglutina a más de cinco millones de personas. Al descontextualizar las publicaciones y mostrar la realidad detrás de la aparente perfección y espontaneidad que buscan vender muchos influencers, queda claro que la naturalidad brilla por su ausencia.

"Lo bonito de las redes es la pluralidad que ofrecen", dice Sergio Barreda, consejero delegado de la agencia de *influencers* Keepers. "Por tanto, debe haber cabida para perfiles que basan su contenido más en la sátira o la ironía. La clave siempre está en hacerlo desde el humor y no desde la crítica fácil".

El humor también es la seña de identidad de Modelos con ciática, una cuenta creada por Lau-



Una de las publicaciones de la cuenta Hazme una foto así.

ra C. —prefiere mantener el anonimato— en julio de 2020, en la que pone en el punto de mira la hipersexualización de la mujer en la industria de la moda. Su autora recuerda que el perfil "creció de una forma totalmente disparatada en menos de 24 horas". Su feed se compone de imágenes pertenecientes a campañas o editoriales donde las modelos aparecen en posturas imposibles. La gracia está en el texto que acompaña a cada fotografía: escueto, certero y sarcástico. La autora asegura que, "al no focalizarse en nadie" en concreto, no se ha ganado ningún enemigo, aunque "alguna vez ha habido alguien que ha entrado a discutir por discutir", dice. "Y ahí no pierdo mucho el tiempo", zanja.

No puede decir lo mismo Lorena Macías, bloqueada en Instagram por algunas de las creadoras de contenido a las que ha aludido. Con todo, los enfados son la excepción: "No es lo mismo que yo haga parodia de un gazapo o de una pose memeable a que señale públicamente que estás revendiendo los productos que ayer 
mismo te envió una marca, porque eso habla de tu profesionalidad y de tu ética. Y eso, naturalmente, no le sienta bien a nadie", 
puntualiza Macías, quien a raíz 
del éxito de su perfil ha creado su 
propia agencia publicitaria, Hazme una publi así.

No todos los influencers reaccionan igual a las críticas. "Los perfiles de moda y lifestyle son a los que más se les ataca o critica, y, por tanto, son los que peor lo pasan", apunta Barreda. Y agrega: "Los perfiles de humor o entretenimiento no se toman las críticas a nivel personal". "En algunos casos sí que las marcas me han contactado por privado para informarme de que han cesado el contrato con una influencer a raíz de una pillada flagrante, pero son casos muy puntuales", afirma su fundadora. "La consecuencia más notoria es que la gente que me sigue sí es capaz de identificar estas prácticas poco éticas que antes pasaban desapercibidas". Barreda dice que con esta clase de perfiles los profesionales dedicados al sector también pueden identificar malas prácticas: "Hay que reconocer que una parte de estos mensajes y publicaciones, a veces, nos ayudan a mejorar y detectar perfiles que no lo están haciendo bien o campañas que no están bien ejecutadas y, por tanto, nos hacen tener mil ojos en las nuestras propias".

Pronto se prevé la aprobación de la *ley de influencers*, una norma poco ambiciosa, según los expertos, que tiene como objetivo regular la actividad de los creadores de contenido en las diferentes redes sociales. Afectará, de momento, a un número muy reducido de prescriptores: solo aquellos que igualen o superen los 500.000 euros brutos en ingresos (procedentes de su actividad en redes sociales o plataformas) y que tengan, al menos, dos millones de seguidores.

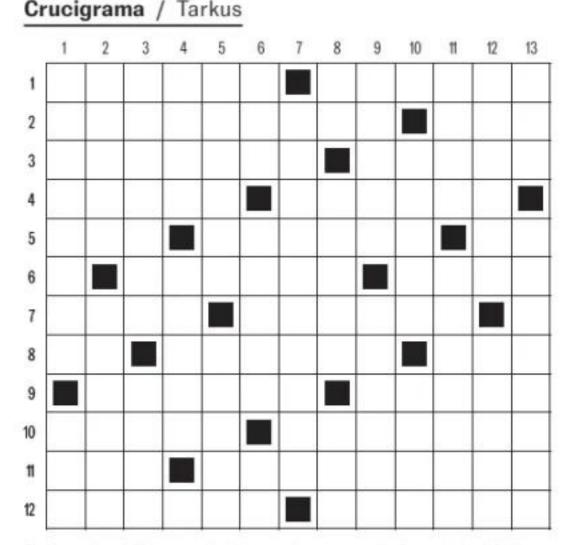

Horizontales: 1. Para que el minino pueda entrar y salir. Dan trabajo / 2. Una oscense, por ejemplo. Juega por los laterales / 3. Bebidos como si fueran néctar floral. "\_" Llach, cantautor / 4. Entiéndase en cierto sentido. Hueso de la mejilla / 5. "\_" Segadors, el himno catalán. Hornearon. Trozo de velcro / 6. En los albores de la Transición. Antiguo libro hecho a mano. Aromática y comestible umbelífera / 7. Desde él pescaba Franco. Donde menos se espera, salta. En coches malteses / 8. Posesivo. Patoso flirteando. Bien mirado es un alimento / 9. Te vas al otro barrio, que se dice. Recién acabada de estrenar / 10. Tal documento debería "\_" en mi poder. Prestar ayuda / 11. Una nana sin terminar. Meterse en un soto / 12. Agradables y placenteros. La bíblica Tierra Prometida.

Verticales: 1. Se propinan o se comen, depende. Greenpeace lo es / 2. Apellidado Rot, exmiembro de Los Rodriguez. Atizar, zurrar / 3. En México, junto al estado de Veracruz. Cinerario recipiente / 4. Familia de arquitectos y escultores hispanoflamencos. Produce bicicletas en Vizcaya. Una de Tarzán / 5. Circunvalad. Sin venir a cuento, le "\_" una patada / 6. Un año en Portugal. Imite el sonido del viento. Nanosegundo acortado / 7. Muy amplias y desahogadas / 8. Terminan escaldados. Airees u oxigenes. Soy valenciano / 9. Ciertamente tranquilo. Agraciada de porte / 10. Abreviado usted. Lo fue la misión del Apollo 13. Emplean un recurso / 11. El posimpresionista Gauguin. Se introduce en profundidad / 12. Fuerte salsa con ajo. El que hace eso no es traidor, según el dicho / 13. Medio Ilenas. Establezcan similitudes.

Solución al anterior. Horizontales: 1. Los lunes al sol / 2. Literal. Crece / 3. Arad. Todo. CEO / 4. M. Leso. Omita / 5. Amish. Otomana / 6. Den. Espada. IV / 7. Or. Uretra. Ice / 8. Soplete. Barón / 9. Driza. Nací. I / 10. Dee. Asco. Asur / 11. David. Airbags / 12. Tremendamente. Verticales: 1. Llamados. DDT / 2. Oír. Merodear / 3. Stalin. Prevé / 4. Ledes. Uli. Im / 5. Ur. Sherezade / 6. Nato. Setas. N / 7. Elo. Opte. CAD / 8. S. Dotar. Noia / 9. Acomodaba. RM / 10. LR. Ima. Acabe / 11. Secta. Irisan / 12. Oceánico. UGT / 13. Leo. Avenirse.

# Ajedrez / Leontxo García



# 50 torneos en La Roda

Blancas: J. J. Jarque (2.048, España). Negras: V. Pranav (2.252, India). Defensa de los Dos Caballos (C56). L Abierto de La Roda (4\* ronda, Albacete), 29-3-2024.

Muy pocos torneos en el mundo llegan a las cincuenta ediciones consecutivas (excepto la del año del covid). La ciudad albaceteña de La Roda tiene el mérito adicional de haber producido una quincena de campeones de España escolares tras haber mantenido el ajedrez también en los colegios durante medio siglo, como destacó el escritor Arturo Pérez-Reverte, muy amante de la cultura del ajedrez, invitado el pasado día 11 para celebrar el cincuentenario: 1 e4 e5 2 Cf3 Cc6 3 d4 e×d4 4 Ac4 Cf6 5 e5 d5 6 Ab5 Ce4 7 C×d4 Ad7 8 A×c6 b×c6 9 0-0 Ac5 10 f3 Cg5 11 Ae3 Ab6 12 a4 a5 13 c3 0-0 14 f4 Ce4 15 Cd2 C×d2 16 D×d2 Te8 17 Tfe1 (17 Cb3!,

para aprovechar las debilidades negras) 17... De7?! (la variante crítica era 17... c5! 18 Cb3 c4 19 A×b6 c×b3 20 Ac5 Af5, sin problemas para las negras) 18 Df2 Tab8 19 h3 h5?! (novedad no mejor que 19... c5 20 Cb3, Mueller-Noetzel, Berlín 2017, y ahora es interesante 20... d4!? 21 c×d4 c×d4 22 C×d4 Db4, con cierta compensación) 20 Te2 c5 21 Cb3 c4 22 Cd4 c5 23 Cb5 A×b5 24 a×b5 Tbd8? (24... d4! 25 c×d4 c×d4 26 A×d4 A×d4 27 D×d4 T×b5 28 D×c4 Teb8, con muchas probabilidades de tablas) 25 Td1?! (era importante apuntalar e5 para amenazar f5, con 25 Tae1! o bien 25 Ad2, y si 25... f5 26 g4!) 25... d4 26 Ad2 f5 27 Df3 Df7 28 Ae1 Td7 29 Ah4 Te6 30 Tde1 De8? (cede la iniciativa; era mejor 30... d3 31 Td2 Ad8) 31 g4! Tf7 32 Tg2 h×g4 33 h×g4 Dd7 34 g×f5 T×f5 35 Dg4 Df7 36 Ag5 Dg6 37 Df3 De8 38 Dd5 Df7 39 Th2 Te8 (diagrama) (es el momento de rematar, y hay una manera muy elegante de hacerlo...) 40 Dh1! T×g5+ (no hay nada bueno) 41 f×g5 De6 42 Th8+ Rf7 43 Dh5+, y Pranav se rindió.

# Sudoku

@ CONCEPTIS PUZZLES

|   |   | 1 |   | 5 |   | 9 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |   |   |   |   |   |   |   | 4 |
| 9 |   |   | 7 |   | 1 |   |   | 3 |
|   | 8 |   | 6 |   | 4 |   | 7 |   |
|   | 2 |   | 9 |   | 7 |   | 5 |   |
| 6 |   |   | 3 |   | 8 |   |   | 2 |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   | 6 |
|   |   | 4 |   | 2 |   | 7 |   |   |

casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

FÁCIL. Complete el tablero de 81

| 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| ) | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 |
| 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 |
| 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 |

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

# España hoy



### Suben las temperaturas diurnas y disminuye la nubosidad

La borrasca Nelson, más debilitada, se sitúa al oeste de Francia y los sistemas frontales afectarán al noroeste de la Península donde la nubosidad será abundante. Parcialmente nuboso en el litoral mediterráneo, norte de Canarias y Baleares. En el resto predominio del cielo parcialmente nuboso con chubascos ocasionales, principalmente durante la primera mitad del día en Galicia, ambas Castillas, sistema central, tormentosos por la tarde en el interior del Cantábrico, zonas de La Rioja, de Navarra, de Aragón y norte del Ibérico. Gradual disminución de la nubosidad según avance la jornada desde el suroeste hacia el interior. La cota de hielo y nieve sobre los 1.600-2.000 metros. J. L. RON

## Mañana



# Indicadores medioambientales

| Calida | d del aire |        |        |        | MALA OREG | ULAR • BUENA |
|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
|        | BARCELONA  | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA   | VALENCIA     |
| MAÑANA |            |        |        |        |           |              |
| TARDE  |            |        |        |        |           |              |
| NOCHE  |            |        |        |        |           |              |

# Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |  |  |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|--|--|
| MÁXIMA              | 19        | 19     | 13     | 20     | 19      | 21       |  |  |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 16        | 16,8   | 17,4   | 20,6   | 22      | 20,3     |  |  |
| MÍNIMA              | 11        | 7      | 5      | 9      | 8       | 10       |  |  |
| PROMEDIO<br>MINIMAS | 8,1       | 6,9    | 7,3    | 10,4   | 9,5     | 10,2     |  |  |

#### Agua embalsada (%) Actualización semanal JÚCAR **EBRO** DUERO GUADIANA GUADALQ. SEGURA ESTE 71,6 20,9 52,2 71,2 30,3 AÑO MEDIA 72,7 54,9 42,8 48,7 75,0 61,5 56,4 10 AÑOS

| Concentra | ción de CO₂         | Partes por mil | llán (ppm) en la atmás |                 |
|-----------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| ÚLTIMA    | LA SEMANA<br>PASADA | HACE<br>UN AÑO | HACE<br>10 AÑOS        | NIVEL<br>SEGURO |
| 424,75    | 425,04              | 421,5          | 400,49                 | 350             |

Fuentes: NOAA-ESRL / World Air Quality Index / Ministerio para la Transición Ecológica, Promedios históricos de las temperaturas desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilbao), 1920 (Madrid), 1942 (Málaga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia), elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

# Sorteos



### GORDO DE LA PRIMITIVA

Combinación ganadora del domingo:

36 37 44 48 50 Nº CLAVE 4

# BONO LOTO

Combinación ganadora del domingo:

15 17 21 30 36 46 C28 R0

## SUELDAZO DEL DOMINGO 20728

SERIE 022

### TRÍPLEX DE LA ONCE 571

# SUPER ONCE

Combinación ganadora del domingo:

4 12 13 16 17 19 24 26 43 44 45 50 56 57 64 65 68 70 71 73

TELEVISIÓN EL PAÍS, LUNES 1 DE ABRIL DE 2024

EN ANTENA / JIMINA SABADÚ

# La improbable coincidencia de 'El Ministerio del Tiempo'

ue está todo hecho desde los griegos lo sabemos todos. Que repetimos temas, también. Todos sabemos que Tarantino homenajea toda la serie b del mundo y puede que un día nos sorprenda con un remake de Manos: las manos del destino. Todos sabemos que la tuitera La vecina rubia "adapta" tuits al castellano. A nadie se le escapa que Doctor Mateo es la versión española de Doctor en Alaska o que Corsarios del chip era Hackers en español y sin tener idea de informática. Todos hemos contado la historia de la sierra mecánica v la corbata del novio como si la hubiera visto nuestro vecino. Para crear Los Simpson, Matt Groening se inspiró en Los Monster

y en Los Picapiedra. Para escribir El señor de las moscas, William Golding se basó en La isla de coral, de Robert Michael Ballantyne. Y, si me dicen que J. K. Rowling no leyó Los libros de la magia de Neil Gaiman para crear Harry Potter, no lo creeré. Todos hemos adaptado, con mayor o menor descaro, ya sea en nuestra vida diaria o en algún texto.

A veces la copia es involuntaria... por ejemplo, George Harrison había escuchado el tema *He's so Fine* de The Chiffons en algún momento. Se quedó en su cabeza v, sin saberlo, la reprodujo al escribir My Sweet Lord.

En la televisión española la inspiración es, digamos, frecuente. Siempre me he

preguntado si en las reuniones nadie señala que el nuevo proyecto es un calco de otra serie que no solo es mucho mejor, sino que además todos la hemos visto. Quizás se aplauda la propia idea de calcar otro producto para hacerlo peor.

Cuando salió El Ministerio del Tiempo, muchos fans de Doctor Who dijeron que el Ministerio y la Tardis venían a ser lo mismo. En realidad,

Tele 5

las diferencias entre ambas series son suficientes como para separarlas por completo. No pasa lo mismo con la BBC, que

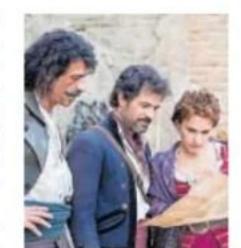

El Ministerio del Tiempo.

ha anunciado una serie (basada en un libro) que comparte con la serie de los hermanos Olivares la trama y el título: Ministry of Time. No es la primera vez que pasa. Kaliane Bradley, autora de la novela, dice que no conoce de nada la serie española: "Es una desafortunada coincidencia". Estoy deseando ver en qué queda esto. Si Bradley dijera la verdad, estaríamos ante una trama salida de la novela (de

ciencia ficción) VALIS (o SIVAINVI), de Philip K. Dick. Y si la vida es capaz de plagiar a Dick, entonces sí que estamos perdidos.

# programacion-tv.elpais.com

## La 1

6.00 Telediario matinal. 8.00 La hora de la 1. (16). 10.40 Mañaneros. (16). 14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca. 15.00 Telediario. ■ 15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo. ■ 16.30 Salón de té La Moderna. Cañete y Teresa parecían dos billetes para un mismo destino hasta la aparición de Mario que lo ha cambiado todo. (12). 17.30 La promesa. Jimena pide a Abel tiempo antes de confesar a Manuel que el embarazo era falso. (12). 18.30 El cazador. ■ 20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario. ■ 21.55 La suerte en tus manos. 22.05 4 estrellas. 'En terapia'. Todo parece indicar que no será posible que Diego recupere la memoria. ¿Está Paula dispuesta a volver a apostar por su maltrecho matrimonio? 22.55 MasterChef. En el estreno de la temporada 12, los 50 candidatos finalistas se enfrentan a la última fase del casting para conseguir su delantal blanco ante Jordi, Pepe y Samantha, acompañados por el chef Marcos Morán. ■

# La 2

de Londres. ■

vida.

saber.

la lev'. ■

animales.

nómada. (7).

Báltico. ■

crimen. (7).

malhechor. (7).

bosques'. (7).

1.50 Conciertos Radio 3.

Julie.

6.30 That's English. . 7.00 Inglés en TVE. . 7.25 La 2 Express. ■ 7.45 Página 2. m 8.15 Secretos del metro 9.00 La carrera de la 9.30 Aquí hay trabajo. 9.55 La aventura del 10.55 Los superpoderes de la música. 11.45 Culturas 2. I 12.15 Cine. 'Más allá de 14.10 Estructuras 15.00 La 2 Express. **II** 15.10 Diario de un 15.45 Saber y ganar. ■ 16.30 El salvaje mar 17.20 Arsenal animal. 18.10 Frente Cósmico. La fiebre lunar. 19.05 Se ha escrito un 20.30 La 2 Express. ■ 20.35 Las recetas de 21.30 Cifras y letras. 22.00 Días de cine clásico. 'Barrabás'. Cuando Poncio Pilato hizo elegir al pueblo quién debería ser crucificado. Jesús de Nazaret o Barrabás, el pueblo salvó la vida del conocido 0.15 Documentos TV. 'Ikea, el señor de los 1.15 Metrópolis. (12).

## Antena 3

6.15 Las noticias de la mañana. 8.55 Espejo Público. 13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. ■ 13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Noticias. ■ 15.30 Deportes. ■ 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad. Aunque Jesús piensa que, tras sus últimos movimientos, ha calmado las sospechas de Begoña sobre Elena, ella sigue intranquila por lo que vio y le hace a su marido una inesperada petición. (12). 17.00 Pecado original. Yildiz pasa cada vez más tiempo con su suegra y conoce a sus amigas. Cansu sique acercándose a Yildiz y Çagatay para intentar crear conflictos entre ellos. (12). 18.00 Y ahora, Sonsoles. (16). 20.00 Pasapalabra. 21.00 Noticias. . 21.30 Deportes. ■ 21.35 La previsión de las 9. ■ 21.45 El hormiguero 3.0. (7). 22.45 Hermanos. Suzan está detenida como sospechosa de apuñalar al sicario y la llevan a comisaría. Por su parte, el sicario consigue sobrevivir y se queda ingresado en el hospital. 2.30 Live Casino. (18).

## Cuatro

Madrugada, (7).

2.25 The Game Show.

7.00 ¡Toma salami!. 6.10 Reacción en 7.30 Mejor Ilama a Kiko. cadena. ■ 8.00 Alerta Cobra, 'El 7.00 Informativos precio de la amistad'. Telecinco matinal. 'La segunda vida', ¡Y... 8.55 La mirada crítica. acción! y 'Halloween'. Ana Terradillos y Antonio Louis, antigo amigo de Texeira conducen este Paul, necesita un donante espacio que se acerca a de corazón. Pero los la actualidad política y comerciantes de órganos económica con tertulias y le quitan la esperanza de entrevistas. (16). 10.30 Vamos a ver. (16). conseguir uno. Solo Paul puede ayudarlo. (12). 15.00 Informativos 11.30 En boca de todos. Telecinco. ■ 14.00 Noticias Cuatro 15.30 Eldesmarque mediodía. Telecinco. ■ 15.40 El Tiempo 14.45 ElDesmarque Cuatro. Las últimas Telecinco. ■ noticias del mundo del 15.50 Así es la vida. (16). 17.00 TardeAR. Magacin deporte llegan a Cuatro de la mano de Manu presentado por Ana Rosa Carreño. (7). Quintana. (16). 15.05 El Tiempo Cuatro. 20.00 Reacción en 15.20 Todo es mentira. cadena. ■ 21.00 Informativos 18.00 Cuatro al día. 20.00 Noticias Cuatro Telecinco. ■ noche. 21.40 Eldesmarque 20.40 ElDesmarque Telecinco. ■ 21.45 El Tiempo Cuatro. (7). 20.55 El Tiempo Cuatro. Telecinco. ■ 21.00 First Dates. 21.50 ¡Allá tú! Diarios. ■ 22.50 Mental Masters. Nuevos aspirantes a encontrar el amor se Carlos Sobera presenta citan en el restaurante del este concurso en el que programa. (12). un grupo de famosos 22.50 Martinez y pone a prueba su Hermanos. Santi Millán, audacia, su memoria y Carlos Areces, la Pija y la su agilidad. Hoy tendrá como invitados a Blanca Quinqui serán los invitados de esta noche. (16). Romero, Santi Acosta, 0:20 Martinez y Iñaki Urrutia, Lorena Hermanos. Con Castell, Luján Argüelles y Álex de la Croix. (12). Garbajosa, Tamara Falcó y Naiara. 1.40 Supervivientes. Resumen diario. (16). 1.45 ElDesmarque

2.00 Casino Gran

## La Sexta

6.30 Remescar cosmética al instante. 7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s. Programa que ofrece la información del día con humor e ironía. (16). 11.00 Al rojo vivo. Programa de información de la actualidad, con entrevistas y debate. (16). 14.30 Noticias La Sexta. 14.55 Jugones. Espacio de información deportiva que analiza la actualidad de la jornada. 15.20 La Sexta Meteo. ■ 15.45 Zapeando. Tertulia televisiva, con Dani Mateo al frente y Miki Nadal, María Gómez, Torito y Ares Teixido como colaboradores, junto a Boticaria y con Juanra Bonet como invitado. (7). 17.15 Más vale tarde. 20.00 Noticias La Sexta. ■ 21.00 La Sexta Clave. 21.30 El intermedio. 22.30 Cine. 'La teoría del todo'. Basada en las memorias de la primera esposa del astrofísico Stephen Hawking, narra su historia de amor: del flechazo al divorcio. ■ 1.00 Cine. 'Tocada por un asesino'. La periodista Nicky Barrington debe entrevistar en la cárcel a Tyler Nash, un hombre condenado a muerte por el asesinato de una mujer hace cinco años. (12).

# Movistar Plus+

6.55 Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans? (12). 7.55 Documental. 'La Inglaterra de Agatha Christie'. 8.30 Imperios vikingos. 'El origen de los vikingos' y 'La dinastía de Ivar Ragnarsson'. (7). 10.15 DeportePlus+. . 11.30 Construcciones icónicas de la humanidad. 'Lugares sagrados', 'Rascacielos' y 'Castillos'. 14.15 Turquía: El imperio de Erdogan. 16.00 Cine. 'Legitima defensa, de John Grisham'. Rudy Baylor acaba de licenciarse en Derecho. No tiene casa, ni coche, ni dinero. sólo un caso contra una compañía médica de seguros por haber denegado un trasplante de médula ósea. (16). 18.10 Crimenes. 'Jordi Comas'. (16). 20.30 InfoDeportePlus+. 21.00 El día después. 22.00 Narco Circo. 'El baño de sangre'. En la década de los 2000 nacen los primeros negocios entre agentes de la DEA y el cártel de Sinaloa. (16). 22.55 Ilustres Ignorantes. 'Especial 15 años'. Con Berto Romero y Andreu Buenafuente como invitados. (16). 23.40 La Resistencia. 1.05 David Bisbal en concierto. 20 aniversario.

## ■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Telemadrid

6.15 Telenoticias. ■ 6.35 Deportes. ■ 6.45 El tiempo. ■ 7.00 Buenos días. 11.20 120 minutos. (7). 14.00 Telenoticias. ■ 14.55 Deportes. ■ 15.20 El tiempo. ■ 15.30 Cine, 'La verdad sobre Charlie', Regina está pensando en divorciarse de Charlie. Cuando regresa a París después de sus vacaciones en Martinica, su marido ha sido asesinado y su cuenta corriente y su vivienda desvalijadas. (7). 17.15 Disfruta Madrid. 19.00 Madrid directo. 20.30 Telenoticias. 21.15 Deportes. m 21.30 El tiempo. ■ 21.35 Juntos. (7). 22.30 Cine. 'Seduciendo a un extraño'. Una periodista investiga el asesinato de una amiga de la infancia que antes de morir le entregó pruebas de los hábitos sexuales a través de Internet de un importante ejecutivo de publicidad. 0.30 Cine. 'Un abismo en el corazón'. Drama televisivo basado en la masacre que se produjo en una escuela amish en Pensilvania en octubre de 2006, cuando Charles Carl Roberts IV terminó con la vida de cinco niñas antes de suicidarse. (7). 2.00 Atrápame si puedes Celebrity.

# JOYAS OCULTAS DEL PALACIO REAL DE MADRID

Un recorrido a través del Archivo General de Palacio y la Real Biblioteca para adentrarnos en dos espacios cuyas piezas y obras no se muestran en las visitas al palacio.



2.10 Comerse el mundo.

3.05 La noche en 24h. ■

IR AL ESPECIAL



# EL PAÍS



Andrea Levy, el viernes en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. INMA FLORES

### NATALIA JUNQUERA Madrid

Cuenta Andrea Levy (Barcelona, 39 años) que hubo días que pensó que no podría levantarse de la cama y que "salir del armario de la fibromialgia", enfermedad que le fue diagnosticada en 2020, fue "una liberación". Lo hace en La utilidad de todo este dolor (La esfera de los libros), donde repasa en el ámbito sentimental, político y de salud una década voraz que engulló siglas y líderes.

Pregunta. "Mi relación más estable fue con los inhibidores de la serotonina". Alerta sobre los riesgos de la automedicación y de lo adictivas que pueden ser algunas pastillas.

Respuesta. Tenía dolores constantes, iba al médico y me decían: ¿Estresada? Valium. ¿Ansiedad? Lexatin. ¿No duermes? Orfidal. Acabé acumulando muchos parches, en lugar de parar y acudir al reumatólogo, al neurólogo... No podemos normalizar la ansiedad medicalizándola. Este tipo de medicamentos son como ir a una tragaperras. Yo los tomé demasiado tiempo, creé tolerancia y mi cuerpo colapsó.

P. "Andrea Levy se pone sexy para el debate del estado de la región"; "dan ganas de abrazarla"; "todos los novios de Levy...". Son extractos de prensa que cita en el libro, donde cuenta que Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy, le comentó que se decía que eran amantes. ¿Cómo reaccionaba su

# CONVERSACIONES A LA CONTRA x.com/byncontele

"Un día estás P. Revela que una empres les evigió : en portada y al siguiente nadie te llama"

Andrea Levy

Política del PP RECHT4/

"Hay medicamentos que son como ir a una tragaperras. Yo desarrollé tolerancia y mi cuerpo colapsó"

partido y cómo le afectaba personalmente ese machismo?

R. Rajoy siempre me llamaba a quitarle hierro. Detrás de la máscara política, hay un individuo y la deshumanización tiene un impacto, alguien puede sufrir una crisis. A veces, el sistema -y aquí implico al partido, a la oposición y a la prensa-genera un entorno de violencia emocional. Hoy lo veo en el Congreso. Si queremos que la sociedad no esté a garrotazos, debemos favorecer la empatía, no la agresividad. Hay un grado de violencia difícil de soportar. De hecho, muchos políticos no aguantan más y lo dejan.

P. Le dieron un toque cuando pidió disculpas a los ciudadanos por el caso Gürtel.

R. Sí. Asumí que el proyecto que representábamos había fracasado en la gestión, en la cohesión nacional v en la honorabilidad. Pero todo eso fue lo que impulsó el espíritu de las primarias de Pablo Casado.

P. Dice, refiriéndose a Alicia Sánchez Camacho: "Uno no suele darse cuenta de cuándo el partido va a dejarte caer. Cuando ya no te consideran util, empiezan a hacerte la cama". ¿No es lo que le hicieron a Casado, dejarlo caer?

R. No son casos comparables. Las nuevas generaciones políticas son demasiado fugaces. Es un error pensar que, o estás en primera línea o estás fuera. Alicia era superbeligerante y de repente parecía que había que apartarla. Me dio mucha pena. Me di cuenta de lo injusto que es esto. Hemos visto desaparecer a gente con carreras brillantes. Cristina Cifuentes también pasó de serlo todo a no estar. Y te conmueve la dureza de la política: un día estás en portada

P. Revela que una empresa del Ibex 35 les exigió un cambio de responsables para no apoyar económicamente a Ciudadanos. ¿Qué le respondieron?

R. El partido no se doblegó y Ciudadanos ha desaparecido. Lo pongo de ejemplo de lo que la gente no ve. La vida política te acaba desprendiendo de cierta ingenuidad. Es difícil no volverse un cínico.

P. ¿Cree que el Ibex 35 tiene esa clase de poder, el de quitar y poner?

R. Intentarlo lo van a intentar. El poder no solo lo ejercen los políticos y los medios, también las empresas. Hasta el fútbol.

P. Critica la gestión del desafío soberanista por parte del Gobierno del PP: "La inacción hizo crecer al monstruo"; "la respuesta judicial, aunque obligada, resultaba inocua...". ¿A qué atribuye los malos resultados en Cataluña y qué perspectivas cree que tienen en las autonómicas?

R. La gente confió en el independentismo porque el Estado no contrarrestó la desinformación. Ahora el PP tiene la oportunidad de canalizar la victoria que en su día logró Inés Arrimadas, ser atractivos a los independentistas desencantados. El desafio es ensanchar nuestra base.

LUIS

GARCÍA MONTERO

# Cámar ( ANGENICAMENTO) acción

l caso es que ya estamos de regreso, hemos enterrado a Jesús, ha resucitado y podemos volver a escena. Hay vacaciones que sirven para descansar. El despertador, las líneas de metro y los rebaños laborales se meten día a día en nuestro estado de ánimo. Conviene abrir las puertas del corral y dejarlos que corran por el campo. Otras veces, las vacaciones sirven para todo lo contrario. Necesitamos cultivar la tranquilidad, tomar fuerzas, pensar en el tiempo que se avecina. Esta Semana Santa ha servido para las dos cosas. Tan difícil será el tiempo que se avecina como la crispada atmósfera política ya sufrida. Las discusiones han sido y serán telas de araña. Sin embargo, nuestro país es mucho más que una ruina. La prueba más clara de que no va mal es que soportamos una oposición, cada vez menos democrática, que tiende a copiar las añagazas de la competencia desleal entre grandes empresas.

Se convocaron elecciones en Cataluña, se prorrogaron los Presupuestos, nos señalaron el lugar, nos pusieron el micrófono y, cuando la claqueta iba a gritar se rueda, llegó la Semana Santa. El viento empezó a traer y llevar el compás de las bandas cofrades. Unos prefieren al Jesús del madero, otros al que anduvo en la mar, pero la música se pone desagradable cada vez que los tambores pretenden confundir las polémicas con una tecnología de efectos especiales.

Competencia desleal o efectos especiales nos están esperando ahora que empieza una semana nada santa. Tenemos que aprender a resucitar, acosados por la extrema derecha en Europa y sin que el mundo respete las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Cámara, se rueda, volvamos a la gresca hasta quedarnos en los huesos. Que el descanso de las vacaciones sirva para volver al trabajo con paciencia. En esta película de largo recorrido el discurso sobre nuestras identidades sólo ayuda a los que intentan evitar un debate sobre la realidad.

# Ahora con EL PAÍS recibe la revista mensual TintaLibre

EL PAÍS e infoLibre se unen en esta nueva era de TintaLibre donde la crónica, el humor, sus firmas y los temas exclusivos acercan cada mes el periodismo de cultura y pensamiento.



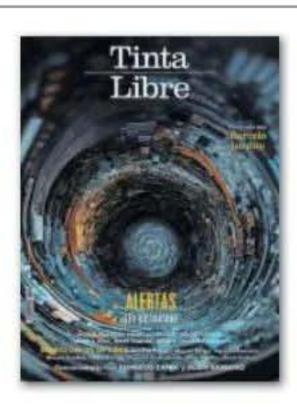



- + PDF TintaLibre
- TintaLibre a domicilio (11 números)

1 € primer mes (después 14 €/mes)

# SUSCRIPCIÓN EL PAÍS FIN DE SEMANA

- Suscripción digital a EL PAÍS + EL PAÍS DIGITAL de lunes a domingo
- + EL PAÍS en papel en fin de semana
- + Suplementos
- + TintaLibre cada mes

22 €/mes\*



